Glarin

Miércoles 29.3.2023

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: \$ 300,00

## Selección Fin de fiesta y goleada

Arrolló a la débil Curazao (7-0) y cerró las celebraciones. Messi marcó 3 y extendió su récord: 102 para Argentina. P. 38

### Ya son siete las muertes por dengue en el país

Confirmaron dos en Tucumán. Hubo en Santa Fe, Jujuy y Salta.

Tema del día • Pretende respaldo ante el FMI

## Apretado por la crisis económica, Fernández busca apoyo en Biden

En la reunión bilateral en la Casa Blanca, el Presidente le pedirá que acompañe el reclamo para que el FMI revise los sobrecargos que pagan países como la Argenti-

na. A Washington le preocupa la estabilidad de la región, de la que quiere mostrarse como un socio clave. Antes de este encuentro, Fernández mantuvo una tensa

reunión con representantes de bancos y empresas en Nueva York, que cuestionaron la incertidumbre económica y pidieron consensos con la oposición. P.3

Polémica El Presidente reaccionó ante críticas de banqueros y empresarios



## Drama sobre drama: 40 migrantes calcinados

Fue en Ciudad Juárez, México, en un centro de detención donde estaban retenidos. Al enterarse de que serían deportados, quemaron colchones en protesta. La mayoría de las víctimas era de Guatemala. Los guardiacárceles, en la mira. P.20

EL GOBERNADOR DE LA PAMPA

No le gustó el dato de pobreza del Indec y armó otro índice

Según las estadísticas oficiales, La Pampa registró una pobreza del 36,5%. Descontento con ese resultado, Sergio Ziliotto, el gobernador peronista de la provincia, no tuvo mejor idea que armar un indicador propio. Lo lla-

mó Indice de Vulnerabilidad. En la primera medición le dio 15,1%, 21 puntos menos que la que le daba al Indec. La indigencia también registró una diferencia notable: 3,7% en la versión Ziliotto contra 13,2% de la oficial. P.15

MARCÓ UN NUEVO RÉCORD

## El blue saltó \$7 y cerró en \$ 397, a pesar de la jugada de Massa con los bonos

Una semana después de que el ministro Sergio Massa diera a conocer su plan para canjearle bonos a la ANSeS y conseguir financiamiento, continúa la tensión en el mercado cambiario. El Central vendió US\$ 74 millones y en marzo ya perdió US\$ 1.628 millones. P.6

**DETENIDOS EN ESLOVENIA** 

#### La pareja de espías rusos vivió con sus hijos en Belgrano

Tenían pasaporte argentino y los arrestaron acusados de espiar para Moscú. Argentina investiga si los documentos eran falsos o fueron obtenidos legalmente. P. 11

#### El Personaje

**HUGO IBARRA** 

#### Riquelme echó a otro DT

Duró apenas 36 partidosy, por el reciente bajón, lo despidieron. Ahora Bocava por el Tata Martino. P.42



#### **Del Editor**

Pablo Vaca

Ahora, para los K, Macri es un ejemplo a seguir P.2 **DEL EDITOR** 

## Ahora, para los K, Macri es un ejemplo a seguir





pvaca@clarin.com

esde que reasumió el Gobierno, esta vez con Alberto Fernández en la Rosada, el kirchnerismo catalogó a Mauricio Macri como sinónimo del mal. El expresidente resultaba, para el oficialismo, culpable de las mayores calamidades. Su único período había alcanzado para causar daños mucho más profundos que los 24 años que había gobernado el peronismo desde el regreso de la democracia. El omnipresente "Ah, pero Macri".

El domingo, en cambio, las distintas líneas internas oficialistas empezaron a tirarse con Macri por la cabeza, pero ahora como ejemplo: cada sector le señaló al otro lo bueno que sería que sus respectivos líderes renunciaran a cualquier candidatura en las próximas elecciones. El fundador del

PRO debe haber sonreído por la paradoja.

El grupo más cercano a Fernández enseguida dejó trascender que Cristina debería imitar a su archienemigo. "La discusión electoral se corre al centro, los extremos tienen fuerza necesaria para condicionar, pero no para encabezar", analizaron, en una clara indirecta a la Vicepresidenta y La Cámpora.

La agrupación K, por su parte, se unió al Instituto Patria para devolver gentilezas y sostuvo cuán beneficioso sería, para ellos, que el Presidente replicara a su antecesor. "Tienen muchas cosas en común: no miden y meten ruido en sus respectivos espacios", explicaron en un off, esa práctica periodística tan denostada pero tan ejercida.

Ambos bandos coincidieron en algo: le bajaron el precio a la renuncia de Macri con el argumento de que el del PRO lo hacía porque sabía que los números no le daban para ganar. Curiosamente, éste es un defecto compartido tanto por Alberto como por Cristina.

A Fernández le resultaría homérico sobreponerse a una gestión de resultados tan pobres como los porcentajes que cosecha en las encuestas. A la Vice, cuyas presidencias pare-

cen algo lejanas en medio del vértigo argentino, el techo se lo marcan, además, sus desventuras personales. Por ejemplo, la condena a seis años por corrupción y las 124 jubilaciones mínimas que cobra cada mes sin inmutarse, lo que le valió una justa comparación de la propia ANSeS con Isabel Perón.

#### Albertistas y cristinistas pidieron, cruzados, que la vice y el Presidente se bajen como el del PRO

En el juego de espejos que por momentos resulta el de las dos grandes coaliciones electorales criollas, la jugada de Macri corre con la ventaja de tener dónde mirarse en el kirchnerismo para evitar la repetición de errores.

Él mismo señaló el peligro en el video en el cual anunció su decisión de bajarse: "Nunca más vamos a tener una marioneta como pre-

sidente", dijo. Era un palo a Fernández, pero a la vez hablaba del riesgo que podría sufrir un hipotético próximo gobierno de Juntos por el Cambio: que Macri terminara convertido en lo que es Cristina para el Gobierno actual, marcándole y embarrándole la cancha al presidente en ejercicio.

En el reportaje que concedió a Clarín el lunes, Macri abundó sobre este delicado equilibrio que deberá manejar si su partido gana las elecciones. "Yo voy a hacer lo mismo que vengo haciendo en estos últimos años, que es opinar sobre el rumbo de la Argentina, ayudar a llevar claridad a los argentinos sobre las ideas, fortalecer al futuro presidente. Si yo me corrí de este lugar es porque quiero que haya un presidente y que todo el mundo entienda que va a ser un gran presidente", sostuvo.

A todo jefe le resulta dificultosa la conversión en consejero. En general, los líderes llegan a ese puesto en parte porque están convencidos de que nadie lo hará mejor que ellos. Macri, por lo pronto, anuncia que no se va a morder la lengua. Será clave para su eventual sucesor saber cuándo escucharlo. Y también, en especial, cuándo hacerlo callar. ■

HUMOR

Sendra sendra@clarin.com



SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com



Carlos Kambourian Pediatra.



Sergio Ziliotto Gobernador de La Pampa.

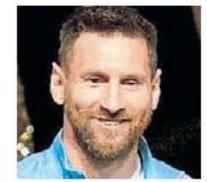

Lionel Messi El crack del fútbol mundial.



#### Procesado

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular del Garrahan, denunciado por "utilizar la tarjeta corporativa para gastos personales". Kambourian, mediático desde la pandemia, negó todo. soc.



#### Con indice propio

Disconforme con las cifras difundidas por el INDEC (36% de pobreza en su provincia) hizo elaborar su propio "índice de vulnerabilidad". Y según este, queda 21 puntos debajo de lo que decía el INDEC. EL PAIS



#### Un récord más

Ya no alcanzan los elogios. En medio de las celebraciones de la Selección, abrió el marcador ante Curazao y de esta forma alcanzó los 100 tantos -cifra impresionante-con la albiceleste. Después hizo 2 más. DEP.

LIBROS RECOMENDADOS

por Dalia Ber

## Amory cartas, con el espíritu de Flaubert

Título: Cartas quemadas Autor: Gabriela Saidón Editorial: Galerna Costo: \$5.200

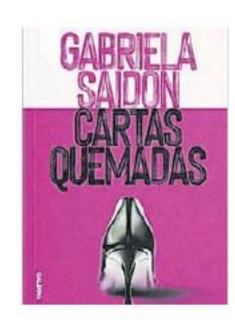

¿Tomamos champagne?, te pregunté antes, por las dudas. Obvio que tomo champagne, dijiste, desafiante, tus ojos azules con ese veteado marrón que los atraviesa. El subtexto lo entendí, y agradecí: ya no soy una nena. A uera llovía. Como siempre en Santa Rosa".

La escena transcurre durante la noche de la muerte de Lady Di, en un restaurante chino de Córdoba y Gascón, y las protagonistas son Génesis, una académica y profesora de secundario, y Simona, una joven cronista que fue alumna suya en un colegio de monjas y a quien dobla en edad. Es el cumpleaños de la primera, y el inicio de una historia de amor entre las dos. En Cartas quemadas (Galerna) Gabriela Saidón narra a la vez el devenir del vínculo amoroso entre estas dos mujeres y la reconstrucción ficticia que realiza Génesis de las cartas que Louise Colet envió a su amante, el escritor Gustave Flaubert, que nunca se conocieron.

CRUCIGRAMA

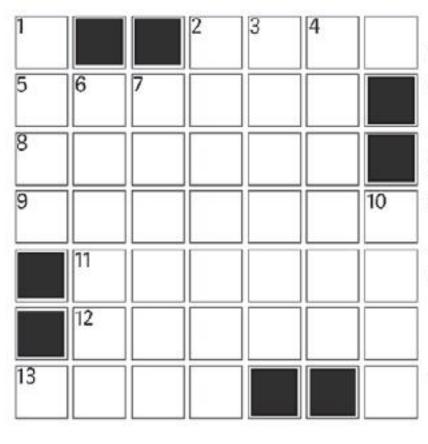

#### Horizontales

2. En aquel lugar. 5. Ciervo de tres a cinco años de edad. 8. Trancho, pez teleósteo marino que remonta cursos de agua para el desove. 9. Dará al hierro las condiciones del acero. 11. Utilizarás. 12. Pez marino teleósteo anguiliforme comestible. 13. Fundamento o apoyo en que descansa alguna cosa.

#### Verticales

1. Tiesa. 2. Reverenciaré con sumo honor y respeto a un ser. 3. Ataré. 4. Alabarán. 6. Palmera americana cuyas hojas sirven para hacer sombreros. 7. Gruesos en demasía. 10. Harto, muy.

VERTICALES: Tesa, adoraré, ligaré, loarán, nacuma, obesos, asaz. HORIZONTALES: Allá, enodio, saboga, acerará, usarás, morena, base. Solución

TEMA DEL DÍA 3 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

#### La política exterior K • La mirada norteamericana



Cena con empresarios. La organizó el Consejo de las Américas. Aquí Alberto Fernández y Fabiola Yañez saludan a su titular, Susan Segal.

## Antes de ver a Biden, Fernández mantuvo una tensa reunión conrepresentantes de bancos y empresas

En el Consejo de las Américas, el enviado del JP Morgan cuestionó la incertidumbre económica. El Presidente criticó a las consultoras, defendió su gestión y relativizó la interna K.

NUEVA YORK. ENVIADO ESPECIAL

Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

Algunos de los funcionarios que acompañaban a Alberto Fernández en la cena con representantes argentinos de fondos de inversión, farmacéuticas, minerasy bebidas en la sede del Consejo de las Américas, se preocuparon por la vehemencia con la que el mandatario le contestó al enviado del JP Morgan.

A Fernández, al final de un lunes relajado en Nueva York, le disgustó la pre-gunta del delegado de la banca estadou-tegrado, entre otros funcionarios, por

nidense, el argentino Lisandro Miguens. El Jefe de mercados de capitales de deuda de América Latina había cuestionado la incertidumbre económica que, según él, provoca cada administración del peronismo.

El Presidente elevó el tono para defender los gobiernos del PJy argumentó que la Argentina retrocedió cada vez que se aplicaron recetas neoliberales: durante la dictadura militar y en los mandatos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. El de Menem, por si hace falta aclararlo, fue

el propio Fernández en la Superintendencia de Seguros de la Nación. También cuestionó a las consultoras que les sirven como fuentes a los banqueros extranjeros. "Hacen negocios", sostuvo.

A Fernández tampoco le gustó el reclamo de uno de los empresarios presentes para que el Gobierno impulse una hoja de ruta de 10 consensos básicos con la oposición para dar certidumbre a los mercados. "¿A quién se le ocurriría pedirle a (Joe) Biden que se ponga de acuerdo con (Donald) Trump?

que le está prendiendo fuego París?", cuestionó el Presidente, según pudo reconstruir Clarin de fuentes oficiales.

Fue el momento más caliente de la cena en la calle 68 en la que Susan Segal fue anfitriona. La titular del Consejo de las Américas rompió el hielo para presentar al Presidente y elogió la gestión de la pandemia y la provisión de las vacunas de la Casa Rosada. Los nombres de los representantes de empresas presentes no se informaron porque así lo dispone la política interna de la institución estadounidense. Sí trascendió la cantidad de asistentes: 38.

El Presidente fue el primer orador y enfatizó el crecimiento del PBI por tercer año consecutivo a pesar del impacto de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía que azota al país. Luego, se abrió el micrófono para los empresarios que le hicieron preguntas.

La política interna se coló en la comida mientras degustaban una ensalada verde con queso de cabra y un lomo poco cocido para el gusto de los comensales argentinos. El delegado de la multinacional de cerveza AmBev-propietaria de Quilmes-preguntó si Fernández volvería a presentarse para una eventual reelección.

El mandatario no se salió del libreto que repite en cada ocasión. Insistió en que hará todo lo que está a su alcance para que el Frente de Todos retenga el poder.

Al Presidente lo interrogaron sobre las internas en la coalición oficialista. "No hay diferencias internas, lo que hay es un debate electoral", respondió a pesar de las peleas indisimulables que atraviesan al FdT y que le exigen que dé un paso al costado.

No hubo preguntas directas sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, pero Fernández, pese a las críticas que suele desparramar en sus discursos,

#### **GUERRA EN UCRANIA**

#### **El alineamiento** con Estados Unidos y la OTAN

Invitado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Cafiero se conectó por la mañana y desde la sede del Consulado argentino a un zoom con cancilleres europeos en el que el protagonista fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. En el encuentro virtual denominado "Una paz justa y duradera en Ucrania, Cafiero-que fue el único ministro de Relaciones Exteriores de la región, como enfatizaron en el Palacio San Martín-volvió a enfatizar el alineamiento de la Argentina con Washington y la OTAN. "Estamos comprometidos en contribuir para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano", sostuvo antes de destacar la cooperación humanitaria de los cascos blancos y citar al Papa. "No olvidemos al pueblo ucraniano, que continúa sufriendo por los crímenes de la guerra", evocó a Francisco.

Algunos de los representantes de las empresas-entre los que figuraba delegados del laboratorio Pfizer-señalaron su preocupación por la supuesta "debilidad del Estado de derecho" en la región. El Presidente contestó que, salvo en Perú, el sistema democrático no corre riesgo en el Sur del continente. Destacó, no obstante, el problema que supone que un dirigente como el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro haya retenido el 45 por ciento de los votos.

Fernández se refirió a las potencialidades del gasoducto Néstor Kirchner, de la producción de hidrógeno verde y de la extracción de oro, litio y cobre, que según él se retrasó por la presión de grupos ambientalistas.

Además, se habló de la competitividad de los laboratorios argentinos para insertarse en mercado europeo, en especial para la producción de paracetamol que Europa necesita.

Al final de una noche tensa, fría y lluviosa, el Presidente regresó al Park Hyatt en el Midtown de Manhattan, donde se hospedaba la delegación nacional. En el lobby, Fernández, su esposa Fabiola Yañez, el canciller Santiago Cafiero, la portavoz Gabriela Cerruti y el embajador Jorge Argüello brindaron por el cumpleaños del secretario general de Presidencia Julio Vitobello, a quien el frío no desanimó el martes para salir a correr por el Central Park.

La primera dama aprovechóla tarde para reunirse con Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano del MoMA, donde se exhibe una muestra de Marta Minujin.

Antes de partir a Washington, donde este miércoles se entrevistará a solas con su par estadounidense, el Presidente se reunió con el secretario general de Naciones Unidas António Guterres. Fernández insistió en el reclamo argentino por Malvinasy analizó el impacto del cambio climático y de la sequía en la Argentina.

4 TEMA DEL DÍA MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

La política exterior K • La bilateral tan esperada

LA PRIMERA BILATERAL CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

## Apretado por la economía, Fernández busca el apoyo de la Casa Blanca

Pedirá el respaldo de Biden ante el FMI. Prevén que la reunión se extienda unos 90 minutos.

WASHINGTON, ENVIADO ESPECIAL Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

Llegó el día. Alberto Fernández tendrá hoy la reunión bilateral más importante de su mandato. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden lo recibirá en Salón Oval de la Casa Blanca cerca de las 15.45 de Argentina.

Cerca del Presidente se entusiasmaban con que el encuentro con el líder demócrata pueda colaborar para "brindar una perspectiva de estabilidad" económica y política a la Argentina y al Gobierno. Lo necesita más que nunca. En la víspera, el dólar blue en la city porteña rozó los \$400, mientras la sequía presiona sobre las reservas del Banco Central. El rebote de las acciones argentinas en Wall Street fue un alivio relativo.

A pesar del vértigo financiero, para el Presidente el encuentro representa una dosis de oxígeno y el mayor hito de su política exterior. La reunión había sido prevista originalmente para el 26 de julio pasado se suspendió, porque Biden contrajo Covid-19. La reprogramación se dilató y en Washington muchos la daban por muerta. Se trata de una foto solo reservada para mandatarios que ni siquiera Cristina Kirchner pudo osten-



Encuentro. En la previa, Alberto Fernández estuvo con el secretario general de la ONU, António Guterres.

tar en sus 8 años presidenciales.

En el Hotel Willard Intercontinental, frente al Tesoro de los Estados Unidos y a pocas cuadras de la Casa Blanca, Fernández repasará la agenda bilateral con el canciller Santiago Cafiero y con el ministro de Economía Sergio Massa.

Fernández y Biden estarán mano a mano para discutir una agenda que la Casa Blanca ya anticipó a través de un comunicado y que incluye "coo-

peración en áreas de interés nacional mutuo, incluidos minerales críticos, cambio climático, espacio y tecnología". Los funcionarios de ceremonial y protocolo calculan que la reunión se extenderá durante 90 minutos. Ese fue el tiempo que Biden le dedicó a Lula el 9 de febrero. El mandatario brasileño-como Macri en 2017 cuando visitó a Trump- se hospedó en la Blair House, la casa de huéspedes del Ejecutivo estadounidense; una defe-

rencia que Fernández no gozará en esta oportunidad.

El Presidente aprovechará para plantear a Biden el apoyo de los Estados Unidos en el directorio del FMI para que el organismo revise los sobrecargos que pagan países como la Argentinay que en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo calificó como "abusivos". El mandatario argentino destacará la necesidad de avanzar en medidas para mitigar los

efectos del cambio climático no solo desde lo ambiental sino desde lo financiero.

Biden quiere interiorizarse sobre la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Preocupa el rol de China en la región. Y hace tiempo que la Casa Rosada se alineó definitivamente detrás de EE.UU y la OTAN para condenar la invasión rusa en Ucrania.

Biden y Fernández mantuvieron intercambios circunstanciales y protocolares en cumbres internacionales como el G-20, el G-7 y la Cumbre de las Américas, además de intercambiar cartas y llamadas telefónicas.

Una vez que termine el encuentro a solas entre los dos presidentes, habrá una declaración a la prensa y ambos mandatarios se sumarán al encuentro que mantendrían en The Cabinet Room los ministros y funcionarios argentinos que lo acompañan junto sus contrapartes estadounidenses. Por el lado argentino estarán Massa, Cafiero, sus respectivos jefes de Gabinete Luciana Vico y Leonardo Macdur; el embajador argentino Jorge Argüello-principal responsable de la bilateral-; la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

Por el lado estadounidense estarán Jack Sullivan, consejero principal de Seguridad Nacional; el secretario de Estado Antony Blinken; el consejero de Seguridad Nacional para América latina Juan González; el asesor para la región Christopher Dood; y el embajador en Argentina Marc Stanley, que se reunió con su par argentino para ultimar detalles.

"Para los Estados Unidos, Alberto ha sido un garantía y un pilar de estabilidad política en la región", aseguraron en el equipo del Presidente.

Entre los diplomáticos argentinos justificaron el gesto de Biden con Fernández en un momento de debilidad política. "No habría reunión entre los dos presidentes si no existiera una buena sintonía entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, les guste o no", fue el diagnóstico reiterado de un importante diplomático argentino.

EN UNA SEMANA CLAVE

## Massa se reúne con la número dos del Fondo Monetario

WASHINGTON, CORRESPONSAL

Paula Lugones

plugones@clarin.com

Sergio Massa se alista junto con la delegación de funcionarios argentinos en Washington para la cita este miércoles en la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden recibirá a Alberto Fernández. Pero, más allá de esa reunión clave, el ministro de Economía tiene agenda propia, en una semana crítica para Argentina.

Massa pudo disfrutar algo del paisaje de los cerezos en flor esta semana en la ciudad recién al final de la tarde, en una mesa de café en la vere-

colaboradores, el ministro atiende llamadas de Buenos Aries, monitorea los movimientos del dólar. Estuvo todo el día haciendo el clásico recorrido del poder-sobre todo el económico-- en Washington, con reuniones en el Tesoro, el BID, el Banco Mundial y el Servicio de Control e Inmigración (Homeland Security) con distintos objetivos.

Lo esperan este miércoles dos encuentros clave: el primero por la mañana con la número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, (Kistalina Georgieva está en Asia) y el otro por la tarde con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Esda del hotel Willard, donde se aloja la tados Unidos, que integrará con Mas- clave, ya que por el tamaño de su eco- los desembolsos que el banco debe-

Fernández, donde participarán los ministros de ambos países.

Estas reuniones suceden cuando el directorio ejecutivo del organismo está analizando la aprobación de la cuarta revisión del programa con la Argentina, en la que se plantea una flexibilización de la meta de reservas porque el Gobierno no puede cumplir, por la seguía y otras variables. Se estima que el board aprobará en una reunión-posiblemente este viernesel cambio de objetivo, pero los números podrían agravarse aún más para el trimestre siguiente, y podría requerirse más flexibilidad aún del Fondo.

Por eso el rol de Estados Unidos es comitiva argentina. Rodeado de sus sa la reunión ampliada de Biden y nomía es el país que tiene más peso rá hacer en el próximo semestre.

en cualquier votación del board sobre el tema. De todo eso-sobre todo de los pasos futuros-se hablará con Gopinath este miércoles. Y también es posible que el tema esté presente en la reunión con Biden y Yellen, aunque desde Economía prefieren no centralizar el debate en eso.

"En la Casa Blanca no queremos hablar de problemas, buscamos presentar las oportunidades de Argentina", dicen desde la delegación. Y se refieren al potencial de nuestro país como "socio estratégico" de EE.UU. en temas de seguridad alimentaria globaly de energía, por sus reservas de litioy de shale.

Massa estuvo temprano en el Tesoro donde no vio a Yellen, a quien según aseguran en Economía-verá hoy en la Casa Blanca en un marco más formal. Luego fue al BID para reunirse con el presidente Ilan Goldfajn, el brasileño que se impuso en las últimas elecciones con apoyo de Lula, Biden y Alberto Fernández, entre otros. Con él revisó el tema de

Avido de fondos, Massa busca rascar el fondo de la olla en todos los organismos internacionales porque los préstamos -aunque sean para obra pública-ingresan como dólares y se ejecutan en pesos. Cada dólar cuenta a la hora de acumular reservas y cumplir con las metas del programa. Por eso habló de acelerar préstamos también con el Banco Mundial, con llamadas desde Washington con el presidente David Malpassy Axel von Trotsenburg, director gerente de operaciones.

El ministro también estuvo en las oficinas del Homeland Security junto con el director de Aduana, Guillermo Michel para acelerar el intercambio de información aduanera con Estados Unidos, a través del Trade and Transparency Unit. Están negociando, además, tener un delegado de la Aduana en Miami para analizar la información aportada por EE.UU., con mayor inmediatez.

Massa partirá el jueves por la mañana rumbo a Miami, donde dará una conferencia y luego seguirá para Buenos Aires.



TEMA DEL DÍA | 5 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

Interés. La Casa Blanca dijo que Biden y Fernández resaltarán los valores democráticos. Dudas sobre el apoyo que obtendrá.

## Estados Unidos pretende estabilidad en la región y mostrarse como un socio

WASHINGTON, CORRESPONSAL

**Paula Lugones** 

plugones@clarin.com

La Casa Blanca afirmó ayer sobre la cumbre que los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden mantendrán hoy, que ambos resaltarán "la importancia de defender y proteger los valores democráticos en la región y en todo el mundo".

Expertos consultados por Clarín señalan que la administración Biden busca mostrar que Argentina es "un socio clave" -- a pesar de no haber sido "un colaborador flable y consistente"y que Estados Unidos puede mantener "relaciones fructíferas con un líder de izquierda, siempre que se respeten las normas democráticas".

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se refirió a la cumbre en una conferencia telefónica en la que resaltó los 200 años de relación bilateral y los 40 años de democracia en la Argentina.

"Los dos líderes sin duda destacarán la importancia de defender y proteger los valores democráticos en la región y en todo el mundo", dijo, y agregó que ambos comparten "la prioridad de luchar contra el cambio climático y discutirán como acelerar la transición a las energías limpias, y cómo pueden profundizar el vínculo a favor de la prosperidad económica de la región y los dos pueblos", incluido "una mayor cooperación en telecomunicaciones, 5G y espacio", dos temas que son importantes para Estados Unidos en la competencia con China en América latina.

El funcionario estadounidense también destacó que: "Nos complace con-

tar con la Argentina como uno de nuestros socios que apoya a Ucrania frente a la guerra rusa, incluso en la mitigación de los impactos que tuvo en la seguridad alimentaria. Los dos presidentes discutirán qué pueden seguir haciendo para apoyar a Ucrania", afirmó.

En Washington todos daban por suspendida definitivamente la cumbre, que se había postergado en julio del año pasado por el Covid de Biden, salvo el embajador Jorge Argüello, que peleó desde el día uno de la gestión del demócrata para que el encuentro se concretara. ¿Por qué ahora Biden decidió recibir a Fernández? ¿Qué busca?

El embajador dijo a Clarín que "esta reunión bilateral es la culminación de una política desarrollada durante estos años en la que hemos consolidado una agenda virtuosa y positiva". Agregó que "los dos jefes de Estado tienen miradas compartidas y similares sobre los principales asuntos de la agenda global y ambos gobiernos trabajan juntos en los distintos organismos multilaterales. Con esta Cumbre. se potencia la intensidad de la relación bilateral".

Los gestos de la Casa Blanca no son al azar. "Una reunión en la Oficina Oval no es poca cosa", dijo Benjamín Gedan, director para América latina del Wilson Centery jefe del Argentina Project. Este experto entiende de los códigos de la Casa Blanca porque trabajó allí, en el Consejo de Seguridad Nacional, durante la gestión de Barack Obama.

Gedan explica que "la Casa Blanca se ahoga en pedidos de líderes para encuentros bilaterales con el presidente Joe Biden. Para algunos países, no es tan dificil agendar una visita a la Casa Blanca o porque son aliados importantes o porque son tan potentes que no

pueden ser ignorados. Argentina no pertenece a ninguna de esas categorías. No ha sido un colaborador fiable o consistente y es una potencia intermedia".

señales importantes: que la administración de Biden considera a Argentina un actor relevante, al menos en la región, y que la Casa Blanca es capaz de mantener relaciones fructíferas con gobiernos de izquierda, siempre que respeten las normas democráticas".

Estados Unidos buscaría así mostrar que no es lo mismo un régimen de izquierda que viola los derechos humanos como el de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela-a los que considera dictaduras-, sino que puede ser aliado de un enemigo de gobiernos progresistas que respetan las democracias. A la vez, al resaltar los valores democráticos, mete presión al Gobierno para que se distancie de esos regimenes.

Gedan además arriesgó: "No me sorprendería si también hablan de las tensiones entre la Casa Rosada y el Poder Judicial y la centralidad del sistema de pesos y contrapesos en cualquier democracia". El Departamento de Estado ya había alertado en enero sobre este tema, en el marco de que el presidente desoyera el fallo por la sobre la Coparticipación y el juicio político a los magistrados de la Corte Suprema. En ese momento EE.UU. había llamado "a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes".

En cuanto a lo que le interesa a Estados Unidos de esta reunión, el experto señaló: "Hablarán de cómo la Argentina puede contribuir a soluciones para hacer frente a retos globales como el cambio climático y la inseguridad

"Por eso-agrega Gedan-la visita da



Colegas. Alberto Fernández y Joe Biden se reunirán hoy.

alimentaria y energética, y a desafíos regionales como la migración y el creciente autoritarismo".

Jason Marczak, director senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, dijo que "Argentina es un socio clave para los Estados Unidos en la región. Y el presidente Biden quiere mostrarlo con la presencia del presidente Fernández alrededor de la Cumbre por la Democracia (que se hace en forma virtual este miércoles y jueves)".

Agregó que "con las elecciones en Argentina este año, esta visita presenta una oportunidad para reforzar los enlaces bilaterales en un momento de cambio en Argentina. Al mismo tiempo, es cierto que el presidente Fernández quiere reforzar la importancia del apoyo del presidente Biden con respecto al FMI".

Desde Wall Street, Alberto Bernal, jefe de Estrategia global en XP Investment, no pone demasiadas fichas a que de la cumbre surja algo

concreto en ese sentido. "Me imagino que va a ser una reunión netamente política", dijo. "En cuanto a las metas del FMI yo no creo que Biden vaya a mostrar mucho apoyo para relajar quizá esos objetivos. No veo para qué cuando ya de por sí son metas que asumen un ajuste muy manejable. Lo de las reservas internacionales netas debería ya estar conversado y se tiene ya en cuenta la cuestión específica del clima. Pero en la parte fiscal creo que ya no hay espacio", agregó.

Y señaló: "A EE.UU. le interesa que Argentina logre estabilizar la economía, estabilizar la macro. Yo lo que siento es que los inversionistas que están enfocados en la Argentina ya están mirando la era post Alberto, enfocándose en siva a haber o no va a haber cambio de gobierno, si va a ganar la oposición y si el futuro gobierno va a tener la posibilidad o no de ajustar todos estos desbalances macroeconómicos que existen".

## **NO TE DUERMAS**



DISFRUTÁ AHORRANDO

SUSCRIBITE | 0810.333.0365 | 365.COM.AR

## **EL PAÍS**

#### Una economía en crisis • El Gobierno busca dólares

#### Dólares para arriba y brecha más amplia

» En pesos

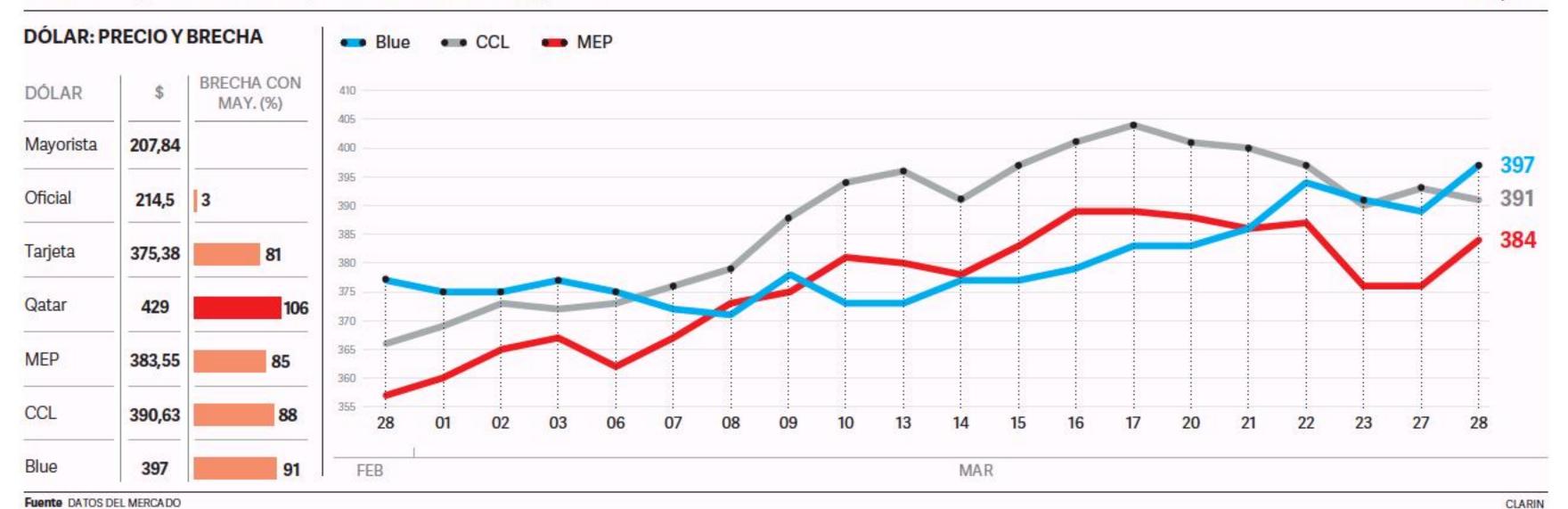

## Pese a las medidas de Massa, el dólar blue sigue subiendo: saltó siete pesos y cerró en \$397

El Banco Central vendió US\$ 74 millones y ya cedió 1.628 millones en marzo pese a los anuncios oficiales. El tipo de cambio paralelo registró un récord nominal.

Annabella Quiroga aquiroga@clarin.com

En medio de la salida de divisas, ayer volvió a escalar el dólar blue, que dio un salto de siete pesos y cotizó a \$ 397, el mayor nivel nominal registrado hasta ahora. Con esto se convierte en el más caro del mercado entre los dólares paralelos, por delante del dólar MEP, que cerró a \$383,5, mientras el contado con liqui se vendió a \$390,6.

El contado con liqui también había arrancado en alza, pero como viene ocurriendo en los últimos días sobre el final de la rueda la tendencia cambió y así cerró con una baja del 0,5%. Para los operadores este retroceso es una señal de algún tipo de intervención estatal para contener el precio del CCL.

Lo que el Gobierno no pudo frenar fue el salto que acerca al blue a los \$ 400. Son varias las razones que explican este alza. La primera es que el informal viene atrasado respecto de la evolución de la inflación. En lo que va del año el blue subió 14%, contra un avance de precios en torno a 21%

que traen los precios.

A esto se agrega que el escenario de escasez de dólares potenciado por la sequía incrementa la incertidumbre y potencia la dolarización, en especial en un año electoral. Las últimas medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa sobre el canje de bonos en dólares que tienen los organismos públicos como la ANSeS levantaron tensión en el mercado, lo que también golpea sobre el dólar informal.

"La lectura correcta no es que faltan dólares, sino que hay un excedente de pesos", precisó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI. "¿Cómo se sale de esta bola de pesos gigantesca? Sin dudas, será el principal desafío de la próxima administración".

"Lo que sí sabemos es que, por naturaleza, tendremos volatilidad en los dólares financieros este año electoral, en un contexto en el cual no se descartan chispazos. El CCL tiene recorrido por delante", dijo Siaba Serra-

Con solo tres ruedas por delante para cerrar marzo, el Banco Central para el primer trimestre. Así, pese al ya acumula 16 jornadas consecutición, el organismo ya se desprendió go de deudas.



Sin respiro. Miguel Pesce, presidente del BCRA, pierde reservas.

una demanda sostenida por parte de importadores y una oferta restringida por el efecto de la sequía.

Este martes el Banco Central vendió US\$74 millones para asistir la demanda del Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC). Con esta operasalto luce "barato" frente a la inercia vas de venta de dólares, en medio de de US\$ 1.628 millones en lo que va de

marzo y perdió US\$ 2.688 millones en el año.

Con estos números se profundiza la sangría de divisas, que ya llevó al Central a perder casi US\$ 7.000 millones de reservas en lo que va del 2023, entre ventas en el mercado y pa-

La escasez de dólares condiciona

aún más al Gobierno, apremiado por la caída de recursos causada por la sequía, el enfriamiento de la actividad económica y el salto inflacionario. Con este telón de fondo el ministro Sergio Massa llegó ayer a Estados Unidos para sumarse a la reunión que hoy Alberto Fernández mantendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

A su vez el jueves Massa se reunirá con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Con la falta de divisas y la economía encaminándose a la recesión, la revisión de las metas fijadas en el acuerdo con el organismo será clave.

Las altas ventas del Central de este mes contrastan con lo que ocurría hace un año. En marzo del 2022 el Central llevaba un saldo positivo de US\$ 275 millones, mientras que en igual mes del 2021 sumaba US\$ 1.476 millones, según detalla el economista Andrés Salinas.

"Termina un marzo complicado para el Banco Centra. Al principio, fue el repunte de la inflación en Estados Unidos y luego la crisis bancaria. En este marco, los activos argentinos sufren por cuestiones propias y externas", apuntó Siaba Serrate.

"Se están yendo muchísimos dólaresy el BCRA tiene que intervenir en el MULC. No pareciera mejorar la situación hacia adelante, porque la sequía tuvo un impacto muy fuerte en las proyecciones. En PPI, calculamos una pérdida de la producción de alrededor de US\$ 22.000 millones. Todo esto se refleja en más presión sobre la brecha cambiaria", remarcó el analista.

La volatilidad le dio un respiro a los bonos y las acciones argentinas. En el caso de los títulos públicos cerraron con una suba promedio de 0,5%, que puso pausa en la secuencia de caídas que les hizo perder hasta 18% en la cotización en lo que va de mar-

Las acciones mantuvieron la racha positiva del lunes. El Merval subió 3,5% y casi todos los ADR terminaron en verde en Nueva York, liderados por Telecom con el 8,6%. ■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

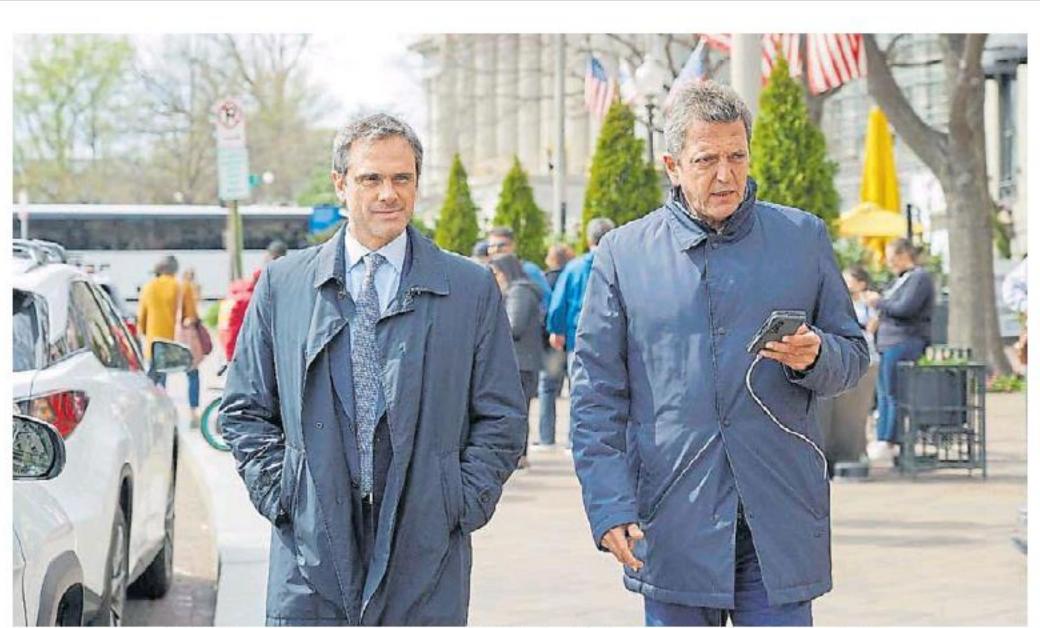

En Washington. El titular de la Aduana, Guillermo Michel, y el ministro de Economía, Sergio Massa.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA PIDIÓ UN ANÁLISIS A LA UNIVERSIDAD

## Canje de bonos: la UBA hará la auditoría y su dictamen se conocerá en tres semanas

Económicas aceptó el pedido de Massa, pero no emitirá una opinión sobre la conveniencia de la operación.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El Gobierno deberá esperar entre dos y tres semanas para poner en marcha el canje de bonos que quedó en la mira de economistas y la oposición. Ese es el tiempo que podría demorar la auditoría encargada a la UBA para determinar si la operación puede ocasionar pérdidas al patrimonio de la ANSeS u otros organismos públicos.

La Facultad de Ciencias Económicas aceptó emitir un dictamen después de recibir este martes el pedido formal del Ministerio de Economía. "El pedido de la auditoría llegó hoy y vamos a hacerlo, el dictamen va a estar listo entre dos y tres semanas una vez que lo acordemos con Economía", confirmaron desde la casa de estudios.

El ministro reveló días atrás que iba a avanzar por ese camino y conversó el viernes por la noche con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Anoche, antes de viajar a EE.UU, envió la solicitud a la casa de

dical prefería que la evaluación pasara por el Congreso, finalmente terminó dando el visto bueno.

Economía busca despejar los cuestionamientos que salpicaron el canje, sin pasar por el Congreso, ya que la oposición busca derogar los decretos y presentó una denuncia penal por "vaciar" el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS mediante la venta "forzosa" de bonos en dólares a cambio de títulos en pesos.

A través del DNU 164/2023, el Gobierno ordenó el canje de bonos Globales y la venta de Bonares por un bono dual en pesos (ajustado por infla-

#### En la UBA llamó la atención que Massa pide la opinión luego de haber emitido el DNU.

ción y devaluación) con vencimiento en 2036. Massa le pidió a la UBA y la AGN que dictaminen si la medida puede suponer una pérdida para los organismos tenedores de los bonos o si, por el contrario, revaloriza el valor de los activos. La Facultad de Económicas respondió que se limitará a una evaluación técnica. "No le corresponde a la UBA, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica", señaló en un comuestudios y la Auditoría General de la nicado. Y precisó que las consultas más de US\$ 700 millones en sus re-Nación (AGN). Si bien el dirigente ra- "no abarcan al conjunto de operacio- servas.■

nes ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada".

El examen no tendrá en cuenta el impacto de la operación sobre el Tesoro, un punto clave para algunas consultoras. "Salen a reventar bonos a precios ridículamente bajos, a tal punto que hacen una auditoría, pero la pregunta está mal, no es solo cuán ruinoso es para el FGS, sino también para el Tesoro", dijo Pablo Repetto, jefe de research de Aurum.

Massa anticipó que "si el dictamen dice que no es beneficioso, ANSeS no intervendrá en el canje". Y desde la UBA señalan que el informe que emitirá la Facultad de Económicas "no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias, para las que, como se mencionó, no ha sido consultada".

La intervención sobre la ANSeS apunta a financiar el déficit con los pesos de la venta de sus bonos. Este miércoles, el Tesoro saldrá a colocar deuda para cubrir vencimientos por \$288.000 millones. El otro objetivo es contener los dólares financieros en medio de la pérdida acelerada de reservas. El organismo es el mayor tenedor de bonos en dólares después del BCRA. Desde la filtración de los anuncios, el CCL retrocedió 2,5% (de \$399a\$389) y el MEP 1,5% (de \$386 a \$389), mientras los bonos de referencia para la operación (GD30 y AL30) cayeron 7% y el Banco Central perdió

Oferta sin demanda. Estiman que habrá pocos compradores para los títulos que ofrecerá la ANSeS.

## Para el mercado, hay pocas chances de alcanzar el objetivo

#### Escenario

Gustavo Bazzan gbazzan@clarin.com

La operación que el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada, apuntando a rescatar bonos en dólares ley extranjera que están en manos de la ANSeS, y por otro lado salir a vender bonos en dólares regidos por la ley argentina, no logra diluir el escepticismo que despertó en el mercado financiero local, actitud que se vio reflejada en un salto del riesgo país.

La idea de someter la viabilidad de la operación de canje al dictamen de un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tampoco contribuyó.

Los operadores, lejos de estar pendiente de lo que opine la UBA, está más pendiente de la salida al mercado de los Bonar que están en manos de organismos públicos y que Economía ordenó vender en el mercado, por algún mecanismo aún no definido. Tampoco la fecha está estipulada.

Ocurre que los papeles ya están cotizando a precios de default, y un incremento de la oferta no haría más que deprimir aún dichos valores. El efecto de este anuncio ya se vio en las últimas ruedas: los bonos cayeron, y su tasa de retorno-que se mueve en sentido opuesto- se incrementó. Los bonar más cortos, que vencen entre 2029 y 2030, muestran una tasa de retorno superior al 50%. Los más largos (vencen en el año 2046), arriba del 26%. El riesgo país está cerca de los 2.600 puntos, cuando estuvo en torno a los 1.800 puntos a principios de año.

El mercado imagina que si se incrementa la oferta de estos papeles, los precios no tienen otro camino que hacia abajo. Los bonos que hoy rondan los 25 centavos de dólar llegaron a caer a 15 centavos en julio del año pasado. Es decir que el piso siempre puede estar más abajo.

Economía diseñó esta operación con la idea de obtener pesos en el mercado -v no en el Banco Centralpara financiar su programa finan- ción que para el mercado no tiene ciero 2023 -el déficit fiscal-. Imagina ni pies ni cabeza. ■

que podría absorber 2 billones de pesos de la siguiente forma: la AN-SeS, por ejemplo, vende sus Bonar y los cobra en pesos. Con esos pesos va al Tesoro y los entrega a cambio de llevarse otro bono en pesos.

Además, Economía dice que saca a la cancha los Bonar que están en poder de los organismos públicos para darle más liquidez al mercado del dólar paralelo legal (MEP o CCL) y evitar una disparada de estos tipos de cambio y una ampliación de la brecha.

El tema es que para que el mercado Contado con Liqui-el más usado por las empresas-funcione, hace falta que quien le compra los Bonar a la ANSeS contra pesos, se de vuelta y encuentre alguien que quiera comprar esos bonos pero

#### Economía quiere financiarse en pesos pero con el mercado, lo que parece difícil.

pagándolo con dólares billetes puestos en una cuenta bancaria en el exterior.

Con lo cuál se vuelve al principio de todo este problema: quién querrá poner dólares sobre la mesa para comprar bonos de la deuda argentina a la que el mercado le asigna una altísima chance de reestructuración.

La película que se imaginan en el mercado es que el eventual comprador de bonar se dará vuelta y lo terminará vendiendo, contra pesos, al Banco Central, el operador más activo -como comprador- del mercado secundario de títulos públicos. Al final, el Central terminará financiando con más emisión monetaria el déficit fiscal del Tesoro. Lo que viene sucediendo desde junio del año pasado, cuando el desplome de cotizaciones oblicó al BCRA a tender una red de contención para evitar una catástrofe.

Entre los expertos del sector financiero se preguntan si Massa no estará esperando que la UBA le entregue un dictamen negativo para dar marcha atrás con esta opera8 | EL PAÍS MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

Una economía en crisis • La visión desde un área clave del Gobierno

**DEFINICIONES DE SEBASTIÁN NEGRI** 

## Para el titular de la CNV, la economía atraviesa un momento "dramático"

El funcionario hizo un crudo diagnóstico ante Ejecutivos de Finanzas. También habló de un "doble comando".

Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

En medio de una fuerte incertidumbre sobre el corto y el mediano plazo de la economía argentina, con el impacto de la sequia en la actividad, la salida de reservas, la última decisión del canje de deuda pública y la presión inflacionaria y cambiaria, los hombres de negocios se dieron cita este martes en Puerto Madero para asistir al 15° simposio organizado por el IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Estos temas estuvieron presentes en las charlas en los pasillos y en las disertaciones de los panelistas invitados. En la apertura, Sebastián Negri, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), afirmó que, en vista de los efectos de la post pandemia, la guerra en Europa e incluso los resabios de la crisis de 2001, el diagnóstico para Argentina es "dramático".

"Nos toca una de las peores sequías de la historia, con todo el impacto que esto tiene no solamente en nuestro frágil balance de divisas, sino en nuestra cadena de valor, en nuestra actividad económica agregada", comenzó describiendo el funcionario, que recordó: "Tuvimos una negociación de la deuda privada en dólares, un stand by caído con el FMI, que nos



Honestidad brutal. Sebastián Negri, titular de la CNV, tuvo duras definiciones ante especialistas en finanzas.

obliga de alguna manera a tener un doble comando económico por lo menos por una década con el Fondo, que nos audita diariamente".

Negri destacó que esto se da en un correlato de "cero ingreso de divisas": "La plata ya entró, lo que hay que hacer ahora es pagar. Incluso hay salida neta de divisas teniendo ese doble comando económico por una década, no importa el Gobierno que sea", advirtió y apuntó contra el Congreso: "Tenemos un Congreso que en la

práctica muestra la incapacidad para sacar leyes que son necesarias para salir de esta coyuntura", dijo.

Adicionalmente, el principal regulador del mercado de capitales local, advirtió que el modelo económico actual tiene "resabios del 2001": "Tenemos bajas exportaciones, con retenciones. Tenemos pocas reservas, fenómeno que alienta a la brecha, que complica a toda la actividad económica en general", afirmó.

Pese a este diagnóstico "muy pesi-

mista e incluso hasta dramático", Negri afirmó: "Lo cierto es que el año pasado el país creció. Incluso bajó algunas décimas la desocupación y alcanzamos picos en la producción industrial y capacidad instalada. Y en el medio de todo esto, el mercado de capitales funciona".

En un momento complejo para la macro argentina, la última jugada de Massa, de canjear "forzosamente" los títulos de deuda pública en manos de organismos del Estado, solo elevó los alertas del mercado. El viernes pasado, la calificadora de riesgo Fitch Ratings, decidió ponerle al país la nota más baja de su escala, C, que implica un riesgo de default inminente.

Todd Martinez, director senior y analista de calificación soberana de Fitch Ratings en su paso por el IAEF explicó ayer por qué se tomó esta decisión ahora y no en los otros canjes que impulsó Sergio Massa desde su llegada al Ministerio de Economía.

"Estuve aquí la semana pasada para reunirnos con el sector público y privado. Siempre nos tomamos una semana al año para tenerla completa de reuniones. Eso siempre es interesante en la Argentina, porque es un país tan volátil. Justo fue una semana más interesante por los anuncios", comentó Martínez. "Estamos más preocupados ahora por Argentina". aseguró.

Según explicó Martínez, su empre-

#### "La plata ya entró, lo que hay que hacer ahora es pagar. Incluso hay salida neta de divisas".

sa daba por descontado que el Gobierno iba a seguir una política de "improvisación" hasta las elecciones y "había una chance de cambio de Gobierno, con correcciones en las políticas macroeconómicas, una mejora en la confianza y quizás alguna mejora del sector de energía y de litio, que podrían poner al país en un camino mejor". Sin embargo, las perspectivas cambiaron por el impacto de la sequía. "Todavía pensamos que va a haber una política de improvisación, pero en el contexto de una pérdida de US\$ 20.000 millones, se requieren políticas aún más desagradables", dijo Martinez y anticipó "un cepo más duro". "Otro riesgo es que el Gobierno va a seguir liquidando los pocos activos que le quedan", y recordó que las reservas brutas están al borde de los US\$37.000 millones y que las reservas netas "están en casi cero".

DÓLARES, INVERSIONES Y ACTIVOS DE ARGENTINOS

## Récord: los argentinos tienen fuera del sistema US\$ 380.179 millones

**Ismael Bermudez** ibermudez@clarin.com

A fin de 2022, los dólares-billetes que los argentinos y empresas argentinas guardan en bancos, cuentas del exterior, cajas de seguridad o bajo el colchón, en gran parte no declarados, sumaban US\$ 246.946 millones, casi sin cambios con relación a los 246.870 millones de igual período de 2021, de acuerdo al informe de balanza de pagos y posición de inversión internacional del cuarto trimestre del Indec.

De acuerdo a la serie 2006-2022, la dolarización doméstica fue intensa depósitos en dólares en 2006 suma-

ban US\$74.282, millones, subieron a US\$ 153.309 millones en 2015, volvieron a aumentar a US\$ 226.569 millones en 2019 para cerrar a fines de 2022 en US\$ 246.946 millones.

Si a los US\$ 246.946 se le suman las inversiones de cartera en activos financieros y la inversión directa como bienes, propiedades e inmuebles - caso Miami, Uruguay- u otras tenencias en el exterior, el total de "activos" argentinos privados totalizaba a fines de 2022 la cifra récord de US\$ 380.179 millones. Un año atrás era de US\$ 378.106 millones. Este bajo crecimiento se debió, en parte, al detesión externos.

En 2015 ese total de activos (billetes + inversiones) sumaba US\$ 246.203 millones y en 2019 un total US\$ 352.332 millones. Así en siete años (2015/2022), el aumento fue 54%, de US\$ 133.976 millones.

En tanto, si se suman las reservas brutas del Banco Central (US\$ 44.598 millones, un total similar al que había a fines de 2019, pero con mayor deuda externa) el total de activos externos trepa a la cifra récord de US\$ 424.777 millones versus US\$ 417.768 millones del cuarto trimestre de 2021.

El informe del Indec precisa "al 31 de diciembre de 2022, del total de actites, estimado en US\$ 424.777 millo- Este mayor flujo turístico también porción no están declarados. ■

nes, US\$ 246.946 millones correspondió a moneda y depósitos (58,1%); seguidos por la participación de capital por inversión directa, US\$ 44.832 millones, activos de reserva por US\$ 44.598 millones, y luego por la participación de capital y participaciones en fondos de inversión por Inversión de cartera, que alcanzó los US\$ 41.512 millones".

En tanto para la totalidad de 2022, el Indec estimó un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de US\$ 3.788 millones, por el menor saldo obtenido en el intercambio de bienes (US\$ 6.343 millones) mientras la balanza de servicios presentó un saldo negativo de US\$ 6.833 millones, lo que significó un aumento del déficit de US\$ 3.190 millones con respecto a 2021.

"La mayor parte de este incremento se explicó por la evolución negativa del saldo de transporte originado por una mayor dinámica del intercambio comercial con el exterior y impactó en el deterioro de la cuenta viajes que contribuyó a la suba del déficit anual de servicios", según Indec.

Por su parte, el stock de deuda externa bruta total (pública y privada) al 31 de diciembre de 2022 se estimó en US\$ 276.694 millones versus US\$ 267.868 millones de fines de 2021: un incremento de US\$ 8.825 millones.

El endeudamiento en moneda extranjera tuvo el siguiente recorrido: en 2006 sumaba US\$ 137.090 millones, en 2015 totalizó US\$ 157.412 millones, en 2019 saltó a US\$ 278.489 millones para concluir en 2022 en los US\$ 276.694 millones. Durante el actual Gobierno el mayor endeudamiento se contrajo en moneda nacional, ajustable por inflación o dólar.

Así, mientras la deuda externa se fue agrandando, y más aún si se incluye la del Banco Central, las provincias, entes y empresas públicas, los dólares y demás activos externos son privados y en gran parte fuera del alcance impositivo del Estado, entre porque el aumento de las monedas y rioro del valor de los fondos de inver- vos externos propiedad de residen- un mayor flujo de turismo emisivo. otras razones porque en una alta pro-





**Gestiones online** ospesalud.com.ar



App OSPe Mobile
Disponible en Google
Play y App Store



Telemedicina DOC24

Consultas médicas las 24 hs.

Evolucionamos para un mejor servicio con un mismo propósito: conectar con vos y cuidar tu salud.



Más de 450.000 afiliados nos eligen en todo el país.



Nuestro **origen petrolero** nos llena de orgullo.



Cobertura nacional. Delegaciones en todo el país para estar más cerca.



0800 444 6773 Atención al Beneficiario 0800 444 0206 Urgencias y Emergencias











10 EL PAÍS

CLARIN
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

**EN FOCO** 

## La salida de Macri deja al kirchnerismo sin su principal hipótesis de conflicto

## Eduardo van der Kooy



nobo@clarin.com

uizás mucho antes de lo que pensaba, el Gobierno comenzó a percibir las dificultades que encierra para la coalición oficial el apartamiento de Mauricio Macride la contre más pausado en Juntos por el Cambio. Habrá que ver en qué lugar se coloca el ex presidente durante la campaña. También hay que esperar que los principales aspirantes, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y, más atrás, María Eugenia Vidal salgan a rodar en libertad. Sin el condicionamiento objetivo que implicó desde el 2019 la figura y la indefinición del ingeniero.

La primera prueba la tuvo el presidente Alberto Fernández. Mantuvo en Nueva York una cena con empresarios, inversores y analistas de Wall Street. Debió hablar sobre la crítica realidad económica. Fue recurrentemente interrogado. Defendió su gestión. Cuando se sintió acorralado adjudicó a la herencia de Macri la persistencia de los problemas estructurales irresueltos en la Argentina. El argumento tuvo sabor a nada en el auditorio. Porque el ex presidente representa ahora poco para el futuro de los hombres de negocios. En especial, desde el último domingo cuando comunicó que su ciclo (2015-19) no contará con un segundo tiempo. Titulo sólo provocador del libro que lanzó en octubre del año pasado.

La falta del "insumo Macri" plantea un serio desafío discursivo y político para el kirchnerismo. Como dijo un dirigente radical,

#### En EE.UU. Fernández culpó a Macri por la herencia, pero sus palabras ya no pesan.

"se ha evaporado para ellos la principal hipótesis de conflicto". Bastaría para entenderlo con hacer un recuento. El ex presidente fue erigido como "figura maldita" por el discurso oficial en todos los terrenos. Desde ya, por su liberalismo económico que Alberto, en medio de la defensa ante inversores extranjeros, asoció a los tiempos de Carlos Menem. De cuya administración, en una tercera línea, el Presidente formó parte. Ese detalle, con seguridad, no se recuerda en el exterior.

La historia es mucho más rica que ese detalle. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, fue aliado del Domingo Cavallo, el superministro menemista que ejecutó el plan de convertibilidad. Cristina Fernández lo consideró por entonces y aún después -no ahoraun funcionario idóneo. Incluso por encima de Menem.

La vicepresidenta también responsabilizó a Macri (junto a la Justicia y los medios de comunicación) por su situación judicial cargada de causas de corrupción. Fue condena-



La decisión. Sin buscarlo, Mauricio Macri complicó los planes del cristinismo.

da a seis años de prisión por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez. También fue denunciado por el kirchnerismo de haber montado una red de espionaje en sus cuatro años de mandato. De tres causas abiertas, en una resultó sobreseído. En 
otra permanece imputado. En la tercera, fue 
revocado su procesamiento, pero el trámite 
no está aún cerrado.

Nadie pudo superar hasta el presente con el "insumo Macri" el récord de Axel Kicillof. Durante una entrevista de 40 minutos el gobernador de Buenos Aires mencionó 44 veces al ex presidente como gran responsable de la crisis argentina. Como Alberto en Nueva York, también Axel se tentó con no dejar pasar, a lo mejor, una de sus últimas oportunidades para sacar provecho: "Macri renunció sin que nadie se lo pidiera", chicaneó en alusión a su anunció sobre que no será candidato.

La estrategia kirchnerista en estos años

siempre encerró aquel objetivo. Polarizar con el ingeniero no sólo para recordar su pésimo final de gobierno. También para intentar fidelizar el voto propio, descontento en muchos casos por la gestión del gobierno de Alberto. Macri en la escena política servía a los fines políticos oficiales. Fuera de ella o en un segundo plano, representará una fuerte devaluación para el relato.

Si se quiere, la maniobra de Macri, al margen de las razones que la impulsaron, producirá un efecto similar a la jugada de Cristina del 2019, cuando ungió a Alberto postulante por delante de ella. Juntos por el Cambio debió lidiar en campana contra una figura, la del actual mandatario, que entonces despertaba expectativas. No es lo que sucede hoy. Ni siquiera las críticas de la oposición a su Gobierno le resultan útiles para polarizar.

Está por verse, todavía, el papel definitivo que adoptará Macri en campaña. Cuanto podrá incomodar a los candidatos propios. Seguser atribuido a una casualidad.

ro no estará en la línea de fuego que desearía el kirchnerismo. "¿Cómo van a polarizar Alberto y Cristina con Horacio Rodríguez Larreta que ni siquiera levanta el tono de su voz?", preguntaba un consultor de opinión pública. "¿Cómo lo harán con Patricia Bullrich que nunca gobernó?", añadía. La invocación al supuesto neoliberalismo suena lijada. Tal vez Vidal resulte más permeable: fue sorpresivamente en 2015 gobernadora de Buenos Aires, pero después de cuatro años perdió por 14 puntos. Es lo que siempre también se encarga de recordar Kicillof.

El corrimiento de Macri no provoca al kirchnerismo solo la dificultad de para la polarización. También echa sombras sobre cualquier intención de Cristina de rever aquella decisión de no postularse a nada en 2023. Fue tomada bajo el impacto emocional de su condena a seis años de prisión. ¿Cómo volver después de esa impactante afirmación?. ¿Cómo hacerlo sin trasuntar, mucho más que antes, la necesidad de fueros futuros por su delicada realidad judicial?. ¿Cómo hacerlo si, por otro lado, desapareció el contrapunto político natural que significaba Macri?.

El gran dilema, por supuesto, se extiende también a La Cámpora. La organización de Máximo Kirchner desplegó el "operativo clamor" para el retorno de Cristina dos días antes de la renuncia del ex presidente. Cuando se conmemoraron 40 años de la tragedia que desató el golpe de 1976. El kirchnerismo no tiene nada sin la postulación de la vicepresidenta. Aunque sea, a senadora por Buenos Aires. El nombre de Eduardo De Pedro, el ministro del Interior, encierra pura debilidad. La ilusión de Sergio Massa se diluye al mismo tiempo que aumenta la crisis económica. La reelección de Alberto es un sueño, motor de la intensa pelea que permanece en la coalición oficial.

La salida de Macri del juego electoral sólo

La estrategia K en estos años fue polarizar con el ingeniero, incluso para intentar fidelizar su voto.

agrega más incertidumbre a un proceso cuyo horizonte es imposible divisar. La escena puede sufrir una mutación fuerte. Similar a la que Cristina produjo en 2019. El desconcertado es ahora el kirchnerismo. En aquella ocasión le tocó a Juntos por el Cambio. Podrán existir infinidad de opiniones y análisis sobre los motivos que impulsaron al ingeniero a hacer lo que hizo. No se podrá negar que su vigencia, mejor o peor, estuvo a la par del kirchnerismo después de la crisis del 2001.

Con una salvedad. El PRO irrumpió como una novedad en un sistema bipartidista. El kirchnerismo fue una vertiente de las muchas que en su historia ha tenido el peronismo. Macri pasó por la jefatura de la Ciudad dos veces, estuvo en el Congreso como diputado, ayudó a integrar una coalición opositora que animó el equilibrio del sistema. Fue presidente, sin pertenencia peronista, con mandato enteramente cumplido. Pensamientos al margen, todo ese recorrido político no podría

pressreader Pre

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

EL PAÍS 11

ARRESTADOS EN ESLOVENIA CON PASAPORTES ARGENTINOS

# La pareja de espías rusos vivió en una torre de Belgrano, con sus hijos

Alquilaban en un edificio de O'Higgins 2191. Llegaron antes de la pandemia y se fueron al abrirse las fronteras.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Detenidos en Eslovenia con pasaportes rusos y argentinos y a disposición de la policía de este país del este europeo bajo la acusación de ser presuntos espías de Moscú, María Rosa Mayer Muños y su marido Ludwig Gisch son protagonistas de una saga cuyo comienzo y fin todavía siguen siendo un misterio. Algo se sabe: los dos vivieron en una torre de Belgrano y tuvieron dos hijos en el país.

La Cancillería solicitó a Eslovenia datos biométricos de los detenidos para corroborar si son verdaderamente "ciudadanos argentinos" que consiguieron los papeles legalmente. Según la información disponible, Gisch nació en Namibia y Mayer Muños figura como nacida en Grecia.

El paso de los dos por Buenos Aires aporta algunos detalles, pero no respuestas. Por empezar, los encargados del edificio en el que vivieron, en O'Higgins 2191, en Belgrano, contaron a Clarín que la mujer les dijo que los dos eran australianos.

A uno de los vecinos, con quien tenían mala relación, le transmitieron que no hablaban español. Sin embargo, a los porteros con los que habló este diario y también a los dueños del departamento que alquilaban la pareja les hablaba en castellano.

Aunque era notorio que el hombre y la mujer nacidos en 1984 según algunos de sus documentos no pasaban desapercibidos en el barrio sólo por el hecho de ser extranjeros, en la torre de la calle O' Higgins nadie notó algo que llamara la atención de esa pareja de rusos que alquilaba el 9° D. La pareja tenía dos hijos pequeños.

La torre tiene 25 pisos y entre todos los departamentos suman 146 unidades. El movimiento de la puerta de entrada es muy intenso. Hay otras familias rusas viviendo en el edificio, algunas no hablan español y forman parte de esa oleada de ciudadanos de la Federación que están llegando en el contexto de la guerra en Ucra-



Viajera. María Mayer montó en Eslovenia una galería de arte online. Recorría Europa con las obras.

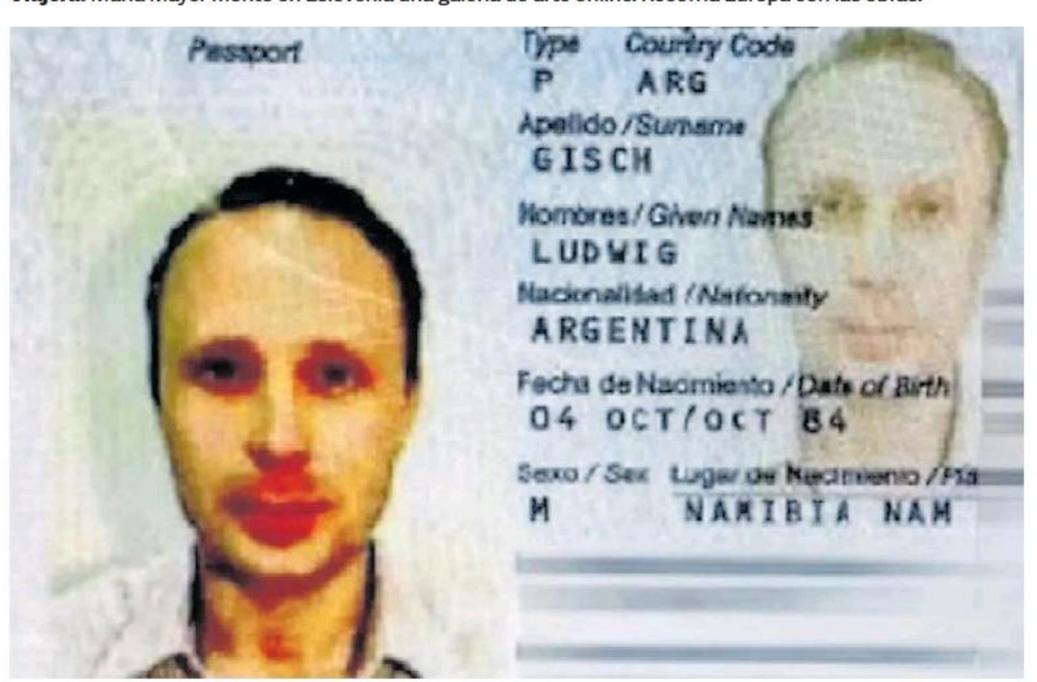

Pasaporte. Supuesto documento argentino de Gisch. Figura con nacionalidad argentina y nacido en Namibia.

nia. Hernán, vecino del 12, vive en el mismo cuerpo del edificio en el que vivían María y Ludwig y se ríe con la noticia de que se los acusa de ser espías y de que fueron detenidos en Eslovenia. Dice que se los veía "bastante aburridos" y que lo que recuerda de ellos es que "comían algo de muy pero muy mal olor".

Otro vecino dijo a este diario que eran "muy correctos", que "el hombre" siempre salía a la mañana "como para trabajar, vestido de camisa, zapatos y pantalones muy formales". Que la mujer se quedaba en casa con los chicos, que "la nena era más grande que el varoncito" y que antes de la cuarentena la llevaban a la escuela

no sabe a dónde.

La quiosquera de al lado le vendía golosinas al matrimonio para los hijos. Reconoció que la foto publicada hace unos días por el diario The Guardian era la de María y Ludwig. Pero dijo que no había interacción sobre las vidas privadas. Que no tenía información.

La pareja vivió en ese lugar desde antes de la cuarentena del coronavirus y poco tiempo después de que volvieran a abrir las fronteras se fueron. "En el medio salieron de viaje, pero no sé adónde. Volvieron y al tiempo se fueron y no volvieron más", señaló un vecino consultado en el mar de imprecisiones que todavía rodea a este historia.

Los motivos por los que llegan los rusos a la Argentina y son noticia en el mundo entero son variados, según el curso de una investigación en la justicia.

Algunos son disidentes del gobierno de Vladimir Putin, otros dicen sólo huir de la guerra. Entre ellos hay cantidad de mujeres embarazadas y se detectó una red ilegal para traer ciudadanos de ese país para que sólo obtuvieran un pasaporte argentino con el que viajar por el mundo en momentos en que ser ruso es un proble-

#### Los encargados del edificio recordaron que la mujer les dijo que los dos eran australianos.

ma por las sanciones a rusa.

Todavía se investiga si los pasaportes argentinos que tenían al momento de ser detenidos en Liubliana eran verdaderos, si fueron comprados o falsificados.

#### Lo que se sabe

María había montado en Eslovenia una galería de arte online y gracias a su actividad viajaba por toda Europa para llevar las obras de su galería a ferias de arte. Ludwig había montado una startup tecnológica. Les iba bien, tenían una bonita casa y estaban integrados en el país, donde iban haciendo amigos. Eslovenia, salido del derrumbe de la antigua Yugoslavia, es un país pequeño y tranquilo.

Tras la operación policial, la pareja fue encerrada e incomunicada y
los niños, que no estarían al corriente de la identidad real de sus
padres, fueron puestos a cuidado de
los servicios sociales. La pareja no
había tenido ni derecho a un abogado durante su detención. En la casa
y una oficina que tenían alquilada
los agentes encontraron "enormes"
cantidades de dinero. La cantidad
de plata encontrada puede deberse,
creen las autoridades eslovenas, a
que la pareja podría ser la encargada de pagar a otros agentes rusos.

# Empleos.clarin.com encontrá ese trabajo que estás buscando

12 EL PAÍS MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

NUEVA MUESTRA DE QUE QUIERE MANTENER LA CENTRALIDAD EN EL PARTIDO

## Provincia: Macri ahora busca ordenar las internas en 22 municipios del PRO

El ex presidente recibió a los intendentes en sus oficinas. Pidió que puedan ir en las boletas de Larreta y Bullrich.

Martin Bravo mbravo@clarin.com

Apenas pasado el impacto del anuncio de que no será candidato este año, Mauricio Macri dio otra muestra de que buscará conservar la centralidad en el PRO y encabezó un encuentro de la mesa bonaerense del partido, con el propósito de empezar a ordenar las internas, la oferta electoral y los armados en el principal distrito del país en relación con la disputa por la candidatura presidencial.

De entrada, Macri reclamó "generosidad" en el momento de la definición de las listas y remarcó la necesidad de bajar lo máximo posible el nivel de confrontación en la Provincia.



En el centro. Macri en sus oficinas de Vicente López con los miembros de la mesa bonaerense del PRO, ayer.

## Llamado a concurso abierto de funciones

Jefe del Servicio de Quirófano

Fecha de inscripción: Desde el día 31/03/2023 hasta el día 04/04/2023

Para mas información www.hospitalelcruce.org

> BI M FE III ALTA COMPLEJIDAD EN RED M Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner

En esa línea, para evitar que se complique el escenario en los 22 municipios en poder del PRO, Macri pidió que esos intendentes puedan colgar sus listas de todos los candidatos a presidente y a gobernador en caso de confirmarse la competencia en esas categorías.

Macri aseguró que esa mirada la compartía con María Eugenia Vidal, con el objetivo de que las pulseadas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con la ex mandataria bonaerense también anotada en la carrera por llegar a la Casa Rosada, no generen conflictos que pudieran poner en riesgo esos distritos. También entre los aspirantes a suceder a Axel Kicillof. "No hay que dañar lo que ya tenemos construido", indicó.

Algunos dirigentes presentes como Cristian Ritondo, sin embargo, contrapusieron que en ese caso los intendentes deberían mantenerse

"neutrales" respecto de los referentes nacionales y provinciales. De lo contrario, para los postulantes "perjudicados" será difícil aceptar no llevar referentes en el municipio. "Si están jugados para un lado, ¿del otro cómo van a conflar en que te jueguen limpio y te cuiden la boleta?", dijeron.

Cada intendente va tiene su preferencia. La mayoría quedó del lado de Rodríguez Larreta, aunque muchos de todos modos prefieren ir con todas las boletas a presidente y gobernador para aumentar las posibilidades de garantizarse la continuidad.

"Es muy difícil establecer un criterio único para toda la provincia. Cada distrito va a tener que armarse individualmente", relativizó los acuerdos de cúpula y las bajadas de línea generales uno de los jefes comunales del espacio.

Del encuentro en las oficinas de Macri en Vicente López participaron cuatro candidatos a gobernador: Diego Santilli (alineado con Larreta), Ritondo (con Vidal) y Néstor Grindetti y Javier Iguacel, ambos alentados por Bullrich. Joaquín de la Torre, el tercero posible en el armado de la titular del PRO, no fue por no ser del PRO.

No hubo definiciones en cuanto al esquema en la categoría para enfrentar a Kicillof. Mejor posicionado por su nivel de conocimiento a partir de su paso por la vicejefatura de la Ciudad y el triunfo en las legislativas de 2021, Santilli proclama que la competencia podría ser beneficiosa, aunque desde la sede porteña de la calle Uspallata buscan que quede como candidato único del PRO. El resto de los postulantes rechaza esa posibilidad. "La única manera de que eso sea posible sería con una sola boleta a presidente, y eso por ahora no lo vemos. Si hay competencia arriba, ¿quién le daría al otro el territorio de la provincia, que es el 40% del electorado?", alertaron sobre el panorama de desconfianza por el momento.

Con tres posibles postulantes, Bullrich estira las definiciones: "¿Por qué tendríamos que apurarnos?", rechazó las presiones la titular del partido. Entre los motivos de la demora aparece la posibilidad de un acuerdo con Ritondo, pero eso depende de la decisión de Vidal sobre sus aspiraciones presidenciales.

A su vez, fuentes del PRO desestimaron que las negociaciones para unificar un candidato en la Ciudad, como pretende Macri con su primo Jorge, pudieran contemplar un acuerdo que incluyera a la provincia de Buenos Aires.

#### KICILLOF IRONIZÓ SOBRE LA DECISIÓN DEL EX PRESIDENTE

#### "Renunció sin que nadie le pida que se quede"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza, sino de realidad".

Durante la inauguración de un jardín de infantes en Berisso, el mandatario provincial criticó a los "adoradores del mercado" e ironizó sobre la decisión del ex presidente: "Renunció sin que nadie le pida que se quede".

De esta manera, mandatario salió a criticar al ex jefe de Estado por su paso al costado en su can-

didatura presidencial, que generó repercusiones en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

El domingo, pocas horas después del anuncio por redes sociales de Macri, tan solo la portavoz Gabriel Cerruti y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salieron a expresarse respecto del renunciamiento de Macri.

Con el transcurso de los días fueron saliendo distintos referentes del oficialismo, como Kicillof o el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien sostuvo que el dirigente del PRO se bajó porque "no le da la nafta".

CLARIN
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

EL PAÍS | 13

LA REGIÓN CENTRO REPRESENTA EL 25% DEL PBI DEL PAÍS

## Ante la sequia, tres gobernadores reclamaron bajar las retenciones al campo

Schiaretti, Bordet y Perotti plantearon que deben reducirse hasta eliminarse. Críticas al reparto de impuestos.

Junto a sus pares de Entre Ríos, Gustavo Bordet y Santa Fe, Omar Perotti, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, reiteró ayer su postura de eliminar las retenciones a las exportaciones del campo.

En un mensaje en el que reconoció la catástrofe productiva que provoca la sequía, señaló: "Deben bajarse gradualmente y ponerse a cuenta de impuestos a la ganancias hasta lograr su eliminación definitiva".

Además, consideró que "en un pais que necesita dólares, deben dejar de poner cepos y trabas a quienes son capaces de generar dólares".

Perotti admitió distintas miradas con otras regiones del país, y particularmente con el AMBA, con Capital Federal. "La Región Centro fue, es y debe ser una expresión clara de federalismo. Es hora de que Argentina comprenda y conozca que hay un motor productivo que está en esta región", agregó.

La preocupación común de los tres gobernadores fue la sequía que sufre la región y las consecuencias negativas para los sectores productivos. Bordet destacó que "desde los gobiernos provinciales hemos tomado medidas paliativas y estuvimos al lado de nuestros productores".

De paso, apuntó: "Es tiempo de replantear el sistema productivo de nuestra región. Producimos entre las tres provincias gran parte del PBI de la Argentina y lo que se recibe a cambio es muy poco".



Reunión con mensajes. Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Los gobernadores se reunieron en Córdoba para el traspaso pro témpore de la Presidencia de la región Centro que pasó de Schiaretti a Bordet.

Esa región centro cumplió ayer sus primeros 25 años de integración. Para Schiaretti esa región representa el espacio desde el cual convoca al peronismo bien distanciado de los K. De acuerdo a Schiaretti se trata de una región que es el corazón productivo.

"Si hay algo que la caracteriza es que somos expresión de la producción y del trabajo, no del pedido de subsidio o de ventajas. Lo que queremos es producir más y que haya más trabajo para nuestra gente", expresó el gobernador en lo que pareció un dardo al sector kirchnerista del Gobierno.

La región representa el 25% del PBI del país y su sector exportador aporta 38% al total.

Los gobernadores insistieron en la necesidad de fortalecer el federalismo y a rediscutir la distribución de recursos fiscales.

Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe suman el 14 por ciento del territorio del país y el 20 por ciento de su población (8.400.000 habitantes).

Posee 8 puertos con salida al mar, 55% de la producción nacional de granos, 70% de la producción láctea, 30% del stock bovino, 50% del stock porcino, 53% de la carne aviar, 87% de la producción nacional del biodiésel y 58,7 por ciento de la producción nacional de bioetanol.

La región centro cuenta, además con 120 parques industriales, 29 universidades que se traducen en más de 560 mil estudiantes, plantas automotrices y de maquinaría agrícola.



Llamanos al 0800 777 7278

14 | EL PAÍS MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

CÁMARA DE SENADORES

## Con Cristina debilitada, el oficialismo busca neutralizar el avance opositor

Hay 2 sesiones pedidas por la oposición. El FdT llamó a una reunión para tratar de acordar una sesión de consenso.

#### Jazmín Bullorini jbullorini@clarin.com

El oficialismo intentará neutralizar la avanzada opositora en el Senado. Frente a la amenaza de que Juntos por el Cambio y el bloque Unidad Federal se asocien y logren reabrir el recinto sin ellos -lo que sería una demostración de fuerza inusitada ante Cristina Kirchner- el Frente de Todos pretende retomar la iniciativa y con-

#### Juntos por el Cambio y **Unidad Federal** amenazan unirse y sesionar sin el FdT.

seguir que se termine confluyendo en una sola sesión de consenso.

En ese sentido, el oficialismo llamó a una reunión de Labor Parlamentaria para hoy, con los jefes de todos los bloques, con la idea de ahí acordar. Así, la sesión no terminaría siendo de nadie en particular, sino de todos. En otras palabras, no habría ganadores ni perdedores políticos.

"Tuvimos charlas con los bloques con la idea de ir tratando temas que hacen a la acción común. Vamos a hacer Labor e intentar llevar los temas en los que tengamos acuerdo", confirmó el jefe de bloque del Frente



En sesión. Cristina Kirchner, en el Senado. No se espera que presida hoy la reunión de Labor Parlamentaria.

de Todos, José Mayans, en declaraciones radiales.

Desde que Cristina Kirchner preside el Senado se pueden contar con los dedos de una mano la cantidad de reuniones de Labor Parlamentaria que hubo.

De hecho ella solo condujo uno de esos encuentros. El resto, y seguramente la de hoy también, recayeron en la presidenta previsional, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala.

En la oposición desconfían y analizan estrategias. "El oficialismo se acuerda de la palabra acuerdo tarde y nadie les puede creer. Acordar no

está en su ADN. La confrontación fue la lógica con la que se manejaron siempre. Tienen que asumir que son oficialismo", afirmó a Clarín el jefe del bloque radical Luis Naidenoff.

Hasta el momento hay una sesión especial pedida por el bloque de cinco que preside Guillermo Snopek para este miércoles 29 y una solicitada por Juntos por el Cambio para maña-

La idea del oficialismo es solicitar una propia, ampliando el temario y pedirle a la vicepresidenta que unifique fechas.

Mientras tanto el bloque de cinco

miembros - Unidad Federal - asegura que no se va a mover de su temario. Pero ellos incluyeron un proyecto para reducir el IVA de tarifas eléctricas que ni siquiera tiene dictamen.

Las dos sesiones pedidas por la oposición coinciden en plantear el tratamiento de solo 6 pliegos judiciales para Rosario y Córdoba.

El Frente de Todos pretende que se traten todos los pliegos ya dictaminados, no solo judiciales sino también de las Fuerzas Armadas, Suman más de 40.

"Ahora se muestran preocupados por Santa Fe, pero no votaron en Diputados la Reforma Judicial que fortalecía la Justicia de todo el país", se quejó Mayans y señaló que "la paralización busca destruir el accionar del Gobierno".

La Ley Lucio -busca prevenir situaciones de violencias contra los menores y que los docentes y médicos puedan denunciar casos de maltrato infantil-es otro punto en el que todos acuerdan. Pero el oficialismo también quiere incluir el proyecto de baja impositiva para innovaciones tecnologías y, si logra acuerdo interno, la ley de Alcohol Cero.

Lo cierto es que mientras no haya consenso, por reglamento, Cristina está obligada a convocar a todas las sesiones que le pidan. El artículo 20 estipula que la presidenta "luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso". Si después alguna se cae por falta de quórum es otra historia.

El Senado no se reúne desde mediados de noviembre. Mayans estaba planeando llamar a una sesión a fines de febrero y un día antes se fugaron cuatro legisladores del bloque. El cimbronazo obligó a cambiar de planes.

#### El Senado no sesiona desde noviembre. Ninguna bancada tiene quórum por sí sola.

Ahora estaba negociando con JxC para ir a una sesión el jueves 30. Llegó a reunirse con los jefes de bloque de la oposición, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff, pero una catarata de declaraciones con acusaciones cruzadas sobre la paralización del Congreso terminó enrareciendo el clima y la oposición convocó por su cuenta a una sesión ese día.

La realidad es que ninguno puede garantizar el quórum en soledad. Se necesitan mutuamente. Juntos por el Cambio tiene 33 legisladores, el Frente de Todos 31 y el Bloque Federal 5. El número mágico es 37. ■

#### NÚMERO DE SERIE DE CHASIS INVOLUCRADO (NO SECUENCIAL). ULTIMOS OCHO DÍGITOS: **VEHÍCULOS** AÑO/MODELO 2019 A 2021 KG719650 A MG525092

FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A., convoca a los propietarios de los vehículos RAM modelo 2500, año modelo 2020 y 2021, para que a partir del 29 de Marzo de 2023, programen su asistencia a uno de los concesionarios RAM, a fin de que de forma gratuita, se pueda gestionar el análisis y, en su caso, la sustitución de la varilla medidora y del tubo de ventilación de la transmisión.

Se identificó la posibilidad de aumento de presión en el interior de la transmisión, lo que podría resultar en la expulsión de la varilla medidora y fuga de aceite. En caso de fuga de aceite, sumado al calor en

La zona del motor, existirá riesgo de incendio con posibilidad de daños materiales, daños físicos graves o incluso la muerte de los ocupantes del vehículo y/o de terceros.

La varilla medidora será reemplazada temporalmente por una tapa, con el objetivo de eliminar de inmediato el riesgo identificado y sin comprometer el funcionamiento normal del vehículo. Tan pronto como la pieza final esté disponible, se notificará nuevamente a los consumidores para que se realice la instalación de la nueva varilla medidora.

En esta misma oportunidad, FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A. convoca también a los propietarios de los vehículos RAM modelo 2000, año modelo 2019 a 2021, para que a partir del día 29 de Marzo de

2023, programen su asistencia a uno de los concesionarios RAM, a fin de que de forma gratuita, se pueda gestionar el análisis del alineamiento de la cerradura del portón trasero y, si es necesario, llevar a

Se identificó la posibilidad de apertura involuntaria del portón trasero, con posibilidad de caída del contenido de la caja de carga y consecuentes daños materiales, daños físicos graves o incluso mortales a

En caso de necesitar ayuda, por favor, contáctese con el concesionario RAM más cercano. Un representante lo asistirá para coordinar previamente el ingreso de su unidad al concesionario de nuestra red oficial que a usted le sea de comodidad. El tiempo estimado para la realización de las tareas mencionadas es de aproximadamente una hora, pudiendo variar de acuerdo al flujo de atención en la concesionaria elegida. Por este motivo, solicitamos que programe su visita previamente en el concesionario RAM de su preferencia.

Ante cualquier duda, podrá comunicarse a través de nuestro teléfono de contacto (0800-333-7070) los días hábiles de 9:00 a 18:00 hs., o bien vía email desde www.mopar.com.ar/contacto.php Con esta iniciativa, FCA pretende asegurar la satisfacción de sus clientes, garantizando la calidad, la seguridad y la confiabilidad de los vehículos de la marca RAM.

POR CÁLCULOS RENALES

## Internaron de urgencia al gobernador Morales

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical, fue internado de urgencia ayer en una clínica de su provincia por un cuadro de cálculos renales.

Según le informaron a Clarín, el mandatario provincial se encuentra en buen estado y medicado con analgésicos. Es más: cerca del gobernador detallaron a la prensa que su cuadro no presenta complejidades. Suponían que podría tener el alta en los próximos días.

Ayer, el gobernador jujeño había encabezado el lanzamiento de una línea de financiamiento para Pymes, en compañía virtual (asistió vía zoom) del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

En esa aparición, Morales incluso adelantó que participaría hoy de la firma de un convenio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por "fondos de garantía que permitan cerrar el círculo con los emprendedores de manera que también ellos puedan acceder a los créditos", según recogió la agencia Télam.

Su internación coincide con el cierre de listas para las elecciones a gobernador en Jujuy, que se harán el próximo 7 de mayo. Para su sucesión, Morales eligió a su ministro de Economía, Carlos Sadir.

El pasado 15 de marzo, Morales oficializó su postulación para la interna de Juntos por el Cambio con un acto en el teatro Gran Rex.



EL PAÍS | 15

MILAGRO ESTADÍSTICO

## Al gobernador pampeano no le gustó el dato de pobreza del Indec y armó un índice nuevo

Es Sergio Ziliotto, del PJ. En la primera medición le dio 15,1%, 21 puntos menos que en la nacional.

SANTA ROSA. CORREPONSAL

Gustavo Laurnagaray pais@clarin.com

Después de las altas cifras que arrojó el último relevamiento del INDEC en Pobreza (36,5%) para su provincia, el gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, decidió elaborar un indicador propio: el Índice de Vulnerabilidad. En la primera medición, le dio 15,1%, 21 puntos menos que la nacional. La indigencia también cayó de golpe: del 13,2% del Instituto de Estadísticas al 3,7% local.

Para realizar su propio índice, el

Gobierno provincial informó que desplegó unas 120 personas, entre funcionarios y encuestadores, que durante un mes realizaron 1.000 entrevistas en el conglomerado Santa Rosa-Toay, donde el INDEC realiza la encuesta permanente de Hogares, la base técnica sobre la que se hace la medición de Pobreza e Indigencia en todo el país.

Con esas cifras propias y con el aporte de los datos de los programas nacionales y provinciales, los ingresos de las personas vulnerables mejorany caen los índices de pobreza e indigencia. Aunque su situación real, está claro, sigue siendo la misma.

El anuncio de la nueva medición fue realizado por el ministro de Desarrollo Social provincial, Diego Alvarez. El propio Alvarez admitió que pusieron en duda las últimas mediciones del INDEC. "En el informe de Pobreza e Indigencia de marzo de 2022 que reflejaba el segundo semes-



Peronista. Sergio Ziliotto.

tre de 2021 nos daban datos que fueron bastantes preocupantes: 33,6% en pobreza y 13,8% en Indigencia", reconoció. Los altos índices de pobreza e indigencia aparecían pese a que en la provincia también se desplegó el "plan platita" en ese semestre, para las elecciones de senadores y diputados nacionales que el oficialismo perdió en La Pampa.

Dijo que con esos datos "complicados" del INDEC se disparó una decisión del gobernador Ziliotto: implementar un refuerzo alimentario. "Para paliar y contener esos datos", agregó

El 20 de abril de 2022 a través de un decreto se creó el RAFE: Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario. Una cifra de \$ 833 millones para los sectores más vulnerables: apuntaba a quienes tenían asistencia social pero no tenían la Tarjeta Alimentar.

"La primera liquidación del refuerzo fue para quienes estaban debajo de la linea de indigencia y la segunda para quienes estaban bajo la línea de pobreza", explicó el ministro pampeano.

Ese refuerzo alimentario alcanzó a 10.500 familias. "Queríamos medir el alcance de esa medida social", aseguró. También se puso énfasis en otros programas como los casos de bajo peso, un universo acotado de 84 casos.

"Una vez que estaban en marcha estos programas se publicó la medición del INDEC y la indigencia solo bajó al 13,2% ", admitió Alvarez. "De ninguna manera este estudio pretende desvirtuar las cifras del INDEC. Pero ese 13,2% no reflejó la inversión con un aumento del 202% en el programa alimentario", justificó.

Allí se decidió elaborar una nueva medición. "Cómo no bajaron los datos ni se morigeró, se decidió trabajar en un nuevo estudio", dijo el ministro pampeano.

Alvarez afirmó que el nuevo Índice de Vulnerabilidad Social se apoyó en el programa provincial Pilquén, una base de datos que reúne a quienes reciben ayudas y programas sociales de nivel nacional, provincial y municipal. La hipótesis provincial es que el INDEC no estaría contabilizando esos extras en los ingresos de los sectores vulnerables.

Con el aporte de los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y con la intervención del ministerio de Conectividad y Modernización, reunieron todos los datos y elaboraron un nuevo índice.

Con un equipo de 120 personas entre funcionarios y encuestadores, realizaron 800 encuestas en Santa Rosay 200 en Toay. Del relevamiento no participó la Dirección de Estadísticas y censos provincial, el organismo que reporta al INDEC.

Alvarez exhibió los nuevos resultados, aunque informó dos cifras, lo que generó más confusión: "En Pobreza, personas, con los ingresos declarados 17,4% y cuando se computan los programas nacionales y provinciales, baja a 15,1%. Y en Indigencia, con ingresos declarados por familias 8,4% y con los ingresos agregados de los programas baja a 3,7%".

"No queremos ser un estado bobo, sino un estado activo que vaya trabajando con la información existente para ser lo más eficiente en la aplicación de las políticas públicas", justificó Álvarez. Milagro estadístico. ■

#### Brand Studio para Agencia Xinhua.



La 5ª Exposición Internacional de Importación de China se celebró con éxito en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2022.

## La 6ª Exposición Internacional de Importación de China se celebra en Shangai durante noviembre

China International Import Expo (CIIE) es la primera exposición nacional temática de importación del mundo.

La feria consiste en exposiciones comerciales corporativas, exposiciones nacionales integrales, el Foro Hongqiao, actividades de apoyo profesional y actividades de intercambio de humanidades y otros segmentos.

Desde que se celebró por primera vez en 2018, el volumen de negocios acumulado previsto de la Feria ha superado los 340.000 millones de dólares, con más de 100 países, regiones y organizaciones lácteos, carne de vacu internacionales de los cinco continentes exponiendo en cada sesión, mostrando primera Feria, las empleo de primera Feria, las empleo de consecutivos y exposición durante consecutivos, y explicaciones de vacular de consecutivos y explicaciones de vacular de consecutivos y explicaciones de vacular de consecutivos y explicaciones de vacular de

un total de unas 2.000 primicias representativas de nuevos productos, tecnologías y servicios.

En los últimos cinco años, cada vez más empresas argentinas han dirigido su atención al mercado chino. Desde la primera Feria, las empresas argentinas han aumentado su superficie de exposición durante cuatro años consecutivos, y exponen productos lácteos, carne de vacuno, vino, fruta y otros productos especiales, con transacciones activas.

Según la Agencia de Noticias Argentino Americana (ANA), más de 20 empresas argentinas participaron en la V Feria, duplicando el número de empresas respecto a la anterior. La Unión Argentina de Bodegas de Altura, que expone desde hace cinco años consecutivos, firmó un acuerdo de cooperación con Shanghai Oriental International (Group) Co.,Ltd.

Fei Le Pei, Cónsul Comercial del Consulado General de Argentina en Shanghai, declaró: "La Feria se ha convertido en nuestra puerta de entrada a las ciudades chinas de primer, segundo y tercer nivel, e incluso de menor tamaño."

El año 2022 marca el 50 aniversario del

establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones económicas y comerciales entre los dos países se han mantenido estables saludables.Cuando los dos países establecieron relaciones diplomáticas por primera vez en 1972, el volumen de comercio bilateral entre China y Argentina era de sólo 6 millones de dólares estadounidenses, que ha aumentado a 15.500 millones de dólares estadounidenses en los tres primeros trimestres de 2022. En los últimos cinco años, China y Argentina han firmado 13 acuerdos de comercio agrícola, y un gran número de productos agrícolas argentinos como cerezas, peras, manzanas, miel y frutos secos se han vendido al mercado chino.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Cafiero, declaró en una entrevista que China es un socio comercial muy importante de Argentina, por lo que Argentina participa en la iniciativa de construcción de "Un cinturón, una ruta" con el fin de promover el desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales en el ámbito del comercio y la economía.

La 6ª edición de la Feria se celebrará en Shanghai del 5 al 10 de noviembre de 2023, totalmente offline. La 6ª Feria se centrará en la creación de zonas de incubación de innovaciones, centrándose en la optimización de zonas para tecnologías energéticas bajas en

carbono y medioambientales, inteligencia artificial, siembra de cultivos, y planificando activamente una zona de impresión óptica.

Además, la 6ª Feria también reforzará el trabajo de roadshow global, para crear más oportunidades de comunicación e interacción cara a cara para la mayoría de los expositores, con el fin de ofrecer más posibilidades de participación a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Muchos expositores y empresas firmaron contratos para participar en la 6ª Feria in situ, y el evento obtuvo resultados positivos. La 6ª Feria de Argentina se celebrará en Buenos Aires el 30 de marzo. En el futuro, la Feria llevará a cabo activamente roadshows globales en Europa, el Sudeste Asiático y otras partes del mundo para compartir las oportunidades de la Feria con el mundo En la actualidad, la inscripción para la 6ª Feria está en marcha, y más de 500 empresas se han inscrito para participar en la Feria, con una superficie de exposición de más de 210.000 metros cuadrados. Visite el stand de la 6ª Feria

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/ register?locale=en



Vinos argentinos en la 4ª Feria [Foto: Oriental IC].

pressreader

16 EL PAÍS MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

UNA CAUSA POR LA EVASIÓN DE MÁS DE \$ 460 MILLONES

## La Justicia investiga a un hijo de Leopoldo Moreau en un caso de facturas truchas

Cobró más de \$5 millones de una "usina" de facturas apócrifas o empresas vinculadas denunciada por la DGI.

**Daniel Santoro** 

dsantoro@clarin.com

La Justicia investiga al hijo del diputado cristinista Leopoldo Moreau por recibir más de 5 millones de pesos de empresas vinculadas a una "usina" de facturas truchas en el 2017. Leopoldo Raúl Moreau (hijo del legislador) ya tiene decretada una quiebra personal ante la jueza comercial María Virginia Villaroel donde la remataron cuatro autos, entre otros bienes.

La causa número 956 de la justicia en lo penal económico la abrió en el 2017 la DGI al descubrir esa "usina" que emitió facturas truchas por más de 460 millones de pesos entre el 2015 y el 2016 para facilitar la evasión fiscal de sus clientes.

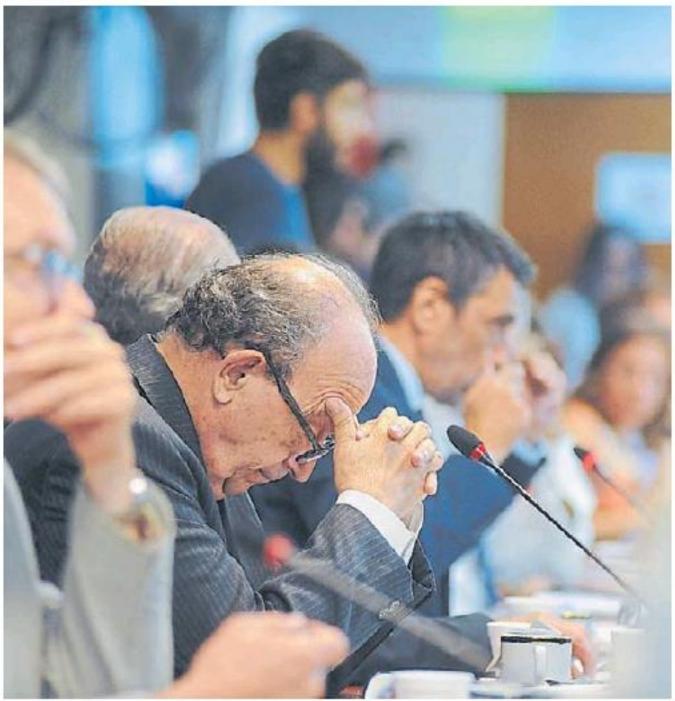

Diputado cristinista. Leopoldo Moreau en una reciente sesión.

La tiene el juez de ese fuero Juan Galván Greenway y el fiscal German Bincaz y, hasta ahora, no hay procesados pero sí pruebas como cheques, transferencias bancarias obtenidas en varios allanamientos, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Moreau hijo figura en la causa entre los "beneficiarios" de la maniobra pero "sin participación directa" en la supuesta asociación ilícita fiscal. Actualmente, es asesor del gobierno de San Luis.

Los principales investigados son "la empresa Planeta Marketing y sus controlantes Fernando Jovery otros".

En la denuncia de la DGI se sostiene que también serían apócrifas las empresas "Postocom & Cia.; Pu Pro Mas.; Depco Group.; Todo Pesados SA.; Plus management SRL.; Mo Le construcciones; LSM consultores SA; y Planeta Marketing SA", entre otras.

En el listado de los beneficiarios de transferencias electrónicas desde la cuenta de Planeta Marketing o firmas vinculadas a ésta figura Moreau hijo y la empresa L & J Agropecuaria S.A. Esta última fue creada por el hijo de Moreau. El informe de la DGI dice que Planeta Marketing le transfirió a Moreau hijo "a través de la firma L & J Agropecuaria, de la cual es poderdante, la suma de pesos tres millones setecientos setenta mil (\$3.770.000)".

Luego señala que desde otra de las empresas de ese circuito "le realizaron transferencias por la suma de pesos novecientos cincuenta mil (\$ 950.000) y, al igual que para el caso de Planeta Marketing S.A., las mismas son al día siguiente de haber recibido transferencias de la firma FGM S.A.". Luego le transfirieron \$430.000 desde otra de las empresas de ese circuito que gira alrededor de Planeta Marketing. Mientras que los directores de las empresas apócrifas eran personas de escasos recursos contratadas como testaferros.

Luego nombra a los contribuyentes o empresas beneficiarias que compraron facturas apócrifas de empresas inexistentes. Una parte de esas 1.300 firmas pagaron las deudas que le reclamaba la DGI por más de \$460 millones. Puntualiza que "quienes crearon y comercializan las empresas pantallas enumeradas en el presente pedido pretenden vender un completo y efectivo producto (comprobantes falsos), con la finalidad de favorecer ilegitimamente el ahorro fiscal" de las empresas que compraron facturas truchas. Más adelante señala que "se detectó una serie de sujetos que habrían intervenido en los circuitos de pagos a los efectos de hacer efectivo el cobro de los resultados derivados de la maniobra delictual, ya sea a través de diversas firmas (muchas de ellas, usinas y usuarias de facturas apócrifas)". Durante la investigación, el juez averiguó datos sobre supuestos domiciliarios de Moreau hijo en la ruta 228 a la altura de San Cayetano, San Isidro y CA-BA, entre otros, con resultado negativo. En cambio, avanzó sobre un domicilio ubicado en avenida del Libertador al 15000 de la localidad de San Isidro que sí sería propiedad del hijo de Moreau. En este punto, el juzgado buscó de comprobar que no se trataba del diputado Moreau quien tiene fueros que impiden el allanamiento de su domicilio. Se trata de dos nombres muy parecidos. El legislador se llama Leopoldo Raúl Guido (76 años) y el hijo Leopoldo Raúl (42 años). ■

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

## Por el acoso laboral en la TV Pública, piden citar a Lufrano

Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

Un grupo de 32 diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el Congreso para citar "de manera inmediata" a Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), por el "acoso laboral" del gerente de Administración y Finanzas, Facundo Capellini, quien fue denunciado por su secretaria Victoria Nasisi ante las autoridades de la em-

presa estatal. El proyecto de resolución presentado por Karina Banfi, María Eugenia Vidal, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López y Julio Cobos, entre otros, reclama que Lufrano asista a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Y mencionaron como principal causa para convocarla el caso del "acoso laboral" del gerente Capellini, que fue publicado el viernes 17 de marzo por

Es que luego de la denuncia de su

secretaria, el gerente Capellini resolvió castigarla, quitarle las tareas cotidianas durante toda una semana y ponerla "en disponibilidad", mediante una nota presentada ante la Gerencia de Recursos Humanos de RTA, pese a que ella nunca había tenido problemas con ningún funcionario en sus 22 años de carrera en la empresa.

Pero ante los fuertes reclamos internos y la investigación de Clarín, las autoridades decidieron retrotraer la situación y decir que todo se trató

de "un malentendido" entre el gerente y su secretaria, que se terminó de resolver con el pedido a Victoria Nasisi para que siga trabajando con ese gerente en su mismo lugar de trabajo.

Los legisladores opositores preguntaron en el proyecto que presentaron en la Cámara de Diputados cuál es el protocolo de actuación ante situaciones de acoso laboral en RTA, por qué "no fueron aplicadas sanciones" al gerente acosador y "si está en consideración la asignación de un nuevo sector de trabajo tanto para el denunciado como para la denunciante, a fin de evitar que sigan en contacto permanente".

En su proyecto para citar a Lufrano, los diputados plantearon que, "no conforme con la falta de medidas para proteger a las mujeres dentro de las instalaciones de RTA, sólo optó por exigirle al gerente denunciado

que revea el pedido de pase 'a disponibilidad' de Victoria Nasisi; es decir, dejó en manos de quien ejerció el acoso laboral la decisión sobre la situación laboral de la víctima y aseguraron que todo se trató de 'un malentendido' entre el gerente y su secretaria". Los diputados destacaron "la gravedad de las denuncias detalladas y la absoluta falta de respuestas de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. Es por ello que, frente a este nuevo escándalo, solicitamos se presente ante la Comisión de Comunicaciones e Informática", dijeron en el proyecto los diputados Banfi, Vidal, Cobos, López y De Loredo, entre otros. "Por sexta vez solicité la presencia de Rosario Lufrano, presidenta de RTA. Jamás asistió y acumula escándalos. El último: el acoso laboral de un gerente a su secretaria. ", planteó Banfi.

#### PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

SE COMUNICA A NUESTROS CLIENTES QUE RENAULT ARGENTINA S.A. A PARTIR DEL 21 DE MARZO DE 2023 DISCONTINUARÁ LA COMERCIALIZACIÓN DEL MODELO ALASKAN CONFORT 4X2 MT, EN CONSECUENCIA Y DE ACUERDO CON LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE SE CONTEMPLAN PARA ESTA SITUACIÓN SE INFORMA QUE EL MODELO SUSCRIPTO ALASKAN CONFORT 4X2 MT SERÁ SUSTITUIDO POR EL MODELO ALASKAN CONFORT 2.3 DCI 160 2WD. EN VIRTUD DE LO INDICADO SE INFORMA QUE, A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2023, SE COMENZARÁ A ADJUDICAR EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE EL MODELO ALASKAN CONFORT 2.3 DCI 160 2WD. PODRÁN CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO MODELO INGRESANDO AL SITIO WEB WWW.RENAULT.COM.AR. ANTE CUALQUIER DUDA, SU CONCESIONARIO RENAULT SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ LE SUMINISTRAMOS, Y TAMBIÉN PODRÁN COMUNICARSE CON LÍNEA ROMBO AL (011) 5077-2800. PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO 1744, CABA (1414) CUIT 33-51990129-9.

#### A CRISTINA PÉREZ, DURANTE UNA ENTREVSITA EN RADIO RIVADAVIA

#### Grabois insultó a una periodista

Juan Grabois, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) cuyos miembros tomaron posesión de un campo de 140 hectáreas cercano a Mar del Plata, tuvo un fuerte cruce con la periodista Cristina Pérez a y la trató de "mentirosa, xenófobay racista". Después de un fin de semana caliente, con cruces entre los vecinos y los militantes de la organización que lidera Gra-

bois, la conductora de radio Rivadavia le consultó por la denuncia presentada por Guillermo Montenegro-intendente de General Pueyrredón-contra los jefes de su agrupación y contra los funcionarios de la Agencia de Bienes del Estado que cedieron el terreno en El Marquesado. FOPEA apoyó a Pérezy el concejal de Juntos por el Cambio Charly Cardozo denunció a Grabois ante el INADI.

EL PAÍS 17 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

LA RUTA DE LOS PAGOS QUE HIZO EL FINANCISTA DE LA OPERACIÓN

## Espionaje a D'Alessandro: buscan una billetera virtual de criptomonedas

Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro dijo que le pagaron "entre 12 y 15 mil pesos" por cada hackeo de esa forma.

Daniel Santoro dsantoro@clarin.com

La Justicia porteña investiga "una billetera Lemon de criptomonedas asociada a una cuenta de correo" para tratar de descubrir al autor intelectual que contrató a un hacker misionero para espiar los celulares del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, de jueces y fiscales, entre otras pistas. El joven admitió que fue contratado para cometer el hackeo por un usuario del sistema de Telegram llamado "Eljuanxa" y que cobró "entre \$12 y 15 mil con criptomonedas transferidas de una billetera virtual de pago" por cada hackeo.

Desde ese contacto de Telegram, que no tenía foto de perfil, le mandaron la lista de los "objetivos". En fuentes judiciales, se puso en duda que le hayan pagado esa cifra por una operación de esta magnitud. Por las incógnitas que dejó la indagatoria del hacker se estudia la posibilidad de ampliar su indagatoria.

Tal como reveló ayer Clarín en exclusiva, Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro (22 años) confesó el lunes ante la fiscal Daniel Dupuy y la jueza Araceli Martínez y trató de despegar a los otros cuatro indagados de la maniobra de espionaje ilegal. Los otros indagados fueron Elías Nun es Pinheiro padre, Antonio Aquino, Julio Cesar Escobar y Cecilia Mercado. De la indagatoria del joven se desprende que el hackeo de D'Alessandro se habría activado en Chile y justamente su padre tenía un viaje registrado al vecino país.

Los sospechosos tienen vínculos con Hugo Kovalski, director de Vialidad Provincial y candidato a Intendente de Eldorado. Y Kovalski, a su vez, tendría vínculos con una diputada nacional del Frente de Todos.

Cuando se le preguntó por su contratista dijo que en un par de ocasiones le dejó mensajes grabados y que la "tonada era propia de alguien que vive en el norte del país", que hablaba de "sus gurises" y que por ello estaba seguro que no era oriunda de la Ca-



Otro sospechoso. Elías Nuñes Pinheiro, padre del hacker. FACEBOOK

pital Federal. "Siempre me hacía los pagos por criptoactivos y su perfil de Telegram no revelaba nada más que el nombre 'Eljuanxa" detalló y agregó que según su impresión la cuenta era manejada por "más de una per-

sona" porque en algunas ocasiones el "modo de escribir en Telegram cambiaba".

"En ningún momento accedí al contenido" de los mensajes de D Alessandro, afirmó que luego fueron subi-

dos a un sitio fantasma de Internet y ampliamente difundidos por el ex director de Contrainteligencia y diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.

Al dar detalles, refirió que el hackeo empezó el 19 de octubre de 2022 y comenzó con una consulta a un sitio llamado "Dark PFA" de donde obtenía información vinculada a datos del Renaper y que usó en varias ocasiones para otros trabajos similares que solía realizar y promocionaba en Telegram.

Por otra parte, la Jefatura de Gabinete contestó a la fiscal que los tres usuarios que se usaron para estos hackeos "fueron hechos por el método del trámite a distancia (TAD)" y que "no pertenecen a funcionarios". Ante esta respuesta, la querella de D'Alessandro pedirá la "trazabilidad de los mensajes" a través de los cuales se pidió no solo su DNI y de otros sino también el número de trámite de su documento. Además, qué funcionario habilitó los pedidos.

El hacker contó que "trabajo" le había sido encargado en agosto pasado por un usuario identificado como "El-Juanxa", sin foto de perfil, que le pasó varios números de teléfono de diferentes personas para que hiciera el "recupero". También consultaba bases de datos de antecedentes comerciales Nosis, para lo cual creó un perfil falso del asesor de Marcos Peña, Nicolas Crotto, para obtener datos que eran necesarios a la hora de responder una "trivia" de la empresa Movistar cuando comenzaba la operación llamada "Swim Swap". El kirchnerismo, al principio, dijo que el hackeo era producto de la interna del PRO. ■

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

## Dan media sanción a un proyecto que crea juzgados en Santa Fe

Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

La amenaza a la familia de Lionel Messi en Rosario consiguió que el oficialismo y la oposición de Diputados se pusieran de acuerdo: convocaron a una sesión de consenso y aprobaron casi por unanimidad un proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. Para convertirse en ley ahora lo tiene que aprobar el Senado.

Más allá de las críticas, las acusaciones cruzadas, y el reconocimiento de que la iniciativa es una ayuda a mediano plazo que no resuelve el problema, el texto obtuvo 214 votos a favor, 4 abstenciones (de la Izquierda) y ninguno en contra.

La iniciativa crea 50 nuevos cargos judiciales: 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial; un refuerzo a mediano plazo ya que designar tantos funcionarios judiciales acarrea todo un proceso administrativo que llevará tiempo. Según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal es de \$ 1.106 millones por año.

El proyecto tiene la particularidad de que fue presentado en conjunto por los 19 diputados de Santa Fe, de distintas fuerzas políticas. Estaba cajoneado desde mayo del año pasado, pero el ataque al supermercado de la familia Messi hizo que el oficialismo encendiera las alarmas y lo reflotara.

"Según la Procunar, se tramita en

Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional", planteó el diputado santafesino Roberto Mirabella (Frente de Todos), uno de los principales autores del proyecto.

Tanto él como varios legisladores de la oposición reclamaron la implementación del Código Procesal Penal, frenado en el Senado, donde la comisión bicameral que lo debe tratar ni siquiera se constituyó. La Cámara Alta también tiene pendiente la aprobación de tres pliegos de funcionarios judiciales designados para esa provincia. "Por una decisión de Cristina hace tres años que el sistema acusatorio no se implementa en Santa Fe, beneficiando a los delincuentes y narcos por sobre los santa-

fesinos", lanzó el santafesino del PRO, Federico Angelini. El oficialismo, por su parte, acusó a la oposición de hacer "turismo electoral" con este tema. "Este es el camino y no el de dirigentes porteños yéndose a sacar una foto con cara de compungidos a Rosario o haciendo nota con un canal nacional con un chaleco antibalas para después volver a Palermo Soho a tomar un daikiri", lanzó el diputado santafesino del FdT, Eduardo Toniolli, en alusión al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la diputada provincial Amalia Granata.

"¿Estaríamos acá si no baleaban el supermercado de la familia Messi? Claramente no. Porque no estuvimos en 2022 cuando murieron 288 personas, de esas 33 fueron niños menores de 14 años y 64 mujeres", planteó la diputada del PRO, Silvia Lospenna-

to.

Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



Maximiliano Sosa



Marianela Gimenez y Dilan Perez



Tiziano Sebastián Echeverría



Adrián Barragán







18 EL PAÍS MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

SEGÚN UN EXPERTO, EL GOBIERNO ES CO-RESPONSABLE POR SER PARTE DE LA EMPRESA

## Edesur: "Con tarifas congeladas, era más barato pagar multas que invertir"

Chambouleyron, ex titular del ENRE, dice que el Estado perdió poder de fuego para castigar a la firma.

Martin Bidegaray mbidegaray@clarin.com

"El Gobierno no le va a poder hacer una demanda a Edesur, porque es parte de la empresa. Lo que estamos viendo muestra un grave error conceptual", dice Andrés Chambouleyron, expresidente del ente regulador de electricidad (ENRE), elegido por concurso de antecedentes, en referencia a la intervención en la distribuidora eléctrica.

"Tiene que haber un solo responsable, al que se pueda multar y penalizar si comete errores. Si (el Estado) se mete, ya es co-responsable de lo que haga la empresa", critica.

"La red de Edesur es subterránea, a diferencia de la de Edenor, que es aérea. (Edesur) tiene las zonas más pobres del Conurbano, pasa por muchos barrios de emergencia y padece robo de electricidad, pérdidas no técnicas, lo que usualmente se les dice 'colgados' ", detalla Chambouleyron.

El especialista, que fue titular del ENRE hasta diciembre de 2019 y que volvió al sector privado, dio su mirada sobre la situación de la empresa, los cortes y la posición del Estado.

-¿Por qué hay tantos cortes de luz? -A partir de diciembre de 2019, con la aprobación de la ley de Emergencia por parte del Gobierno, se suspende el marco regulatorio y los contratos de concesión. Es decir, se suspenden



Definición. Andrés Chambouleyron, ex titular del ENRE, ente regulador, durante el gobierno de Macri.

las reglas. Se inicia nuevamente un período de discrecionalidad absoluta, donde el Gobierno decide qué tarifa le va a aplicar a las compañías, independientemente de las reglas.

-¿El Estado es tan responsable de la situación como las empresas?

-Hay una ley que norma la relación entre el regulador y la concesionaria. Y la única forma de tener previsibilidad en inversiones es teniendo reglas que se cumplan en el tiempo. El Gobierno violó eso con la aprobación de la Ley de Emergencia. Hoy es una es-

pecie de "viva la pepa", nadie cumple nada. La empresa debe decir "a mí me exigen que cumplan con los estándares de calidad establecidos por la regulación, pero no me dan las tarifas para hacerlo".

-¿Habrá mejoras tras la intervención?

-El verano que viene será peor que este. El sistema eléctrico tiene cuatro engranajes. Tienen que girar todos a la misma velocidad. Si uno no gira a la misma velocidad, ese engranaje se detiene y se rompe. Y esos engranajes son las tarifas, las inversiones, la calidad del servicio y las multas.

-¿Si falla una, fallan todas?

-Las cuatro variables tienen que estar bien calculadas, consistentes. coherentes entre sí. No se puede alterar una, sin modificar las demás, porque el mecanismo deja de funcionar. Cuando hicimos la única RTI (revisión tarifaria integral, que dispone el marco de concesión) de la historia, se establecía que tendría que haber habido otra en 2022. Cuando llega el nuevo gobierno, en diciembre de 2019, congela las tarifas. Y, al congelar las tarifas, también congela las multas. El indexador que ajusta tarifas indexa las multas.

-¿Se le puede rescindir la concesión a Edesur por los cortes que experimentó?

-Todo eso está establecido en el contrato de concesión, que no se cumple. Todas las contingencias que se podían presentar están en el contrato de concesión. Si se llega a un nivel de multas que -por volumen- alcanza el 20% de la facturación, podría ser un causal de rescisión. Pero congeladas las tarifas, también están congeladas las multas y eso se distorsiona.

-¿Edesur está invirtiendo lo que establece la concesión?

-Las compañías no invierten, porque la inversión es cara. Dejan que la calidad del servicio se degrade y pagan las multas. Es más barato pagar multas que invertir. El mecanismo está destruido y no se arreglan solo aumentando las tarifas. Como la situación macro va a seguir deteriorándose, el horizonte para las compañías para recuperar la inversión es imprevisible. No encuentro quién esté dis-

Edesur tiene las zonas más pobres del GBA, padece robos de electricidad y tiene una red más costosa para mantener".

puesto a hundir capital en un caño subterráneo cuando no se sabe lo que va a pasar en los próximos 4 meses.

-¿Cuándo cree que cambiará esta situación?

-Nadie recupera una inversión a 20 años si no sabe lo que va a pasar en 5 meses. La calidad va a seguir deteriorándose. Y al próximo Gobierno le tocará hacerse cargo de este desastre, como nos tocó a nosotros, durante la gestión de Cambiemos tuvimos que enfrentar una situación tras 14 años de degradación.

ANOCHE EN DIPUTADOS

## Media sanción a la ley que crea el monotributo tecnológico

Damián Kantor dkantor@clarin.com

En una sesión especial acordada por los bloques mayoritarios, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley para crear el "monotributo tecnológico". La iniciativa establece un régimen especial para que los freelancers que trabajan para el exterior puedan disponer de los dólares que perciben en su cuenta bancaria, hasta un máximo de US\$ 30.000 anua-

les. Casi a las 21, la votación de la norma dio 111 votos afirmativos, 11 negativos y tuvo 85 abstenciones.

presas de software y las grandes consultoras de servicios, aquejadas por la falta de personal altamente calificados. En paralelo, legisladores de Junto por el Cambio se abstuvieron. Reclamaban que el proyecto vuelva a comisión, porque "legislar sobre situaciones excepcionales" para un sector en particular, como sucede en este caso, con la brecha cambiaria existente, "es un parche".

De prosperar, se calcula que el "monotributo tecnológico" beneficiaría a unos 6.000 profesionales vinculados a la Economía del Conocimiento (programadores, diseñadores gráficos, ingenieros, analistas de siste-El proyecto, que ahora debe tratar el Senado, era resistido por las emel Senado, era resistido por las emde videojuegos, entre otros), que coempresas extranjeras y del empleo portan más de US\$ 7.000 millones tura en negro.

■

bran honorarios y premios en monedas duras, como el dólar y el euro. Con el "monotech" no estarán obligados a liquidarlos al tipo de cambio oficial, como los exportadores de cualquier rubro. Además, podrán enviar facturas a sus clientes del exterior.

Según el autor del proyecto, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, el objetivo principal es formalizar entre US\$ 1.000 y US\$ 1.800 millones anuales, que hoy circulan en el mercado negro, en cuentas en el exterior o en criptomonedas. En el sector privado, en cambio, lo rechazan porque consideran que es una legitimación de



Sesión especial. Hubo 111 votos afirmativos y 85 abstenciones.

informal.

Vinculado al mundo de la tecnología, el sector de la economía del conocimiento (softwarey servicios calificados de todo tipo) es uno de los rubros que más divisas generan. Exanuales y tiene más de 450.000 empleados, que cobran salarios muy por arriba del promedio. Pero en pesos. La brecha cambiaria y los avances tecnológicos favorecieron el trabajo independiente y remoto, que se fac-

EL PAÍS 19 CLARIN MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

#### Principales indicadores



390,63

**DOLAR CCL** Contado con líqui, Bolsa de Comercio

2.521

**RIESGO PAIS** En puntos medido por JP Morgan

3,7%

MERVAL Bolsa de **Buenos Alres** 

0,1% **DOW JONES** Bolsa de Nueva York

72,53

PETROLEO WTI, en dólares por barril

538,95

SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### **PLAN INDUSTRIAL DEL GOBIERNO**

José de Mendiguren puso en marcha ayer Argentina Productiva 2030, un plan que busca duplicar las exportaciones en los próximos dos períodos presidenciales.

Apunta a generar más de 3,5 millones de puestos de trabajo formales en el sector privado y crear más de 100 mil empresas en todo el país. Claro que necesita estabilidad.

A 50 KILÓMETROS DE AÑELO

## La ruta del vino y Vaca Muerta impulsan inversiones inmobiliarias en Neuquén

Las bodegas siguen los pasos de Mendoza con hoteles, apartamentos y chacras. La demanda de los petroleros.

#### Natalia Muscatelli nmuscatelli@clarin.com

Así como Mendoza hoy es el referente global en la industria vitivinícola por su Malbec, la provincia de Neuquén aspira a consolidarse como principal proveedor del varietal Pinot Noir, cepa emblema de la región. Y al igual que la provincia cuyana que desarrolló hoteles boutiques y lodges para fomentar el turismo-las bodegas patagónicas, también se embarcaron en nuevas inversiones inmobiliarias. En este caso, el móvil es su ubicación estratégica: están a 50 kilómetros de Añelo, un lugar del que poco se conocía hasta que se convirtió en el núcleo de operaciones de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El puntapié inicial, para apalancar el negocio del vino al "derrame" de la renta petrolera, lo dio la Bodega Schroeder: lleva adelante un desarrollo inmobiliario sobre una superficie de 220 hectáreas que incluye una nueva bodega, un área de viñedos, un hotel enológico, chacras de viña y apartamentos para residencia temporaria. El inminente nuevo desarro-



Proyecto. Incluye hotel, residencias y chacras y está a cargo de la bodega Familia Schroeder.

llo se llama Patagonia Estate y va a requerir de una inversión de unos US\$ 8 millones.

Según explica Roberto Schroeder, en medio de la celebración de la Vendimia Neuquina el pasado fin de semana, "las viviendas apuntan a satisfacer la alta demanda de departamentos de residencia temporaria para las gerencias medias y altas que necesitan establecerse en la zona epicentro de la operación petrolera". El empresario cuenta que además, el complejo "va a tener amenities como

salas de conferencias, área de coworkingy gimnasio".

Hasta ahora, quienes trabajan en Vaca Muerta utilizan la infraestructura hotelera y de residencias existente en la ciudad de Neuquén y también la de Añelo, que fue captando importantes inversiones en los últimos años por su cercanía al yacimiento. Eso mantiene un flujo de tránsito importante en la ruta que une esos desolados lugares patagóni-

Durante el fin de semana, en cam-

bio, el paisaje se ve bastante más desértico. Desde Neuquén Capital, hay que recorrer una hora y media hasta llegar a San Patricio del Chañar, el epicentro de las cinco bodegas neuquinas que funcionan en la provincia, construidas en el 2002 con créditos del Estado. Ellas son: Familia Schroeder, Fin del Mundo (de la familia Eurnekian), Malma, perteneciente a la familia Viola, pionera en la zona; la más pequeña, Secreto Patagónico y otra, del Grupo Peñaflor.

Además hay otras tres bodegas es-

tán en construcción: Alpataco, también de Familia Schroeder, una nueva bodega de la familia Patriti y la Bodega Acardi. Entre todas concentran la zona de mayor producción de vino en la provincia.

El ciclo de nuevas inversiones en la región empezó en 2021 y alcanzó los US\$15 millones. Todas movilizadas por la oportunidad que representa el sector inmobiliario ya que la idea es emular el modelo mendocino desde el punto de vista de la industria de la hospitalidad. En ese marco, surgió este primer proyecto de gran escala de la zona, comandado no solo por la familia Schroeder sino también por empresarios locales que son además dueños del multimedio La Mañana de Neuquén. En ese mismo andarivel se encuentra la familia Patriti. quien vendió recientemente su establecimiento a Grupo Peñaflor para incursionar en bienes raíces, y la bo-

#### **PARA TENER EN CUENTA**



son las bodegas que están en Neuquén. La actividad se inició en 2002 con créditos del Estado provincial.

dega de la familia Acardi.

Según resalta Schroeder, "se trata de un desarrollo inmobiliario que parte de dos pilares: el crecimiento de la industria y el dinamismo que alcanzó la provincia a partir de la puesta en operación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta", dice.

Las diferentes propuestas del proyecto van a estar disponibles en etapas: la primera de ellas en diciembre 2023, con una finalización completa estimada para diciembre 2027.

EL PRONÓSTICO DE MARSH MCLENNAN

## Inflación, deuda y suba de actividades ilícitas, los riesgos según una consultora

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Como si los embates de la economía fueran poco, Argentina se ve amenazada por otros riesgos sociales y ambientales que condicionan el desarrollo y el clima de negocios.

La consultora Marsh McLennan realiza año a año una encuesta global a ejecutivos de empresas globales que enfrenta la economía mundial. te cuestiones ambientales: grave crinarcotráfico.

Y junto con esta medición identificó los cinco mayores riesgos que enfrenta la economía local.

"Para Argentina el panorama es complejo, dentro de los principales riesgos hallados para el país encontramos los 3 principales por cuestiones económicas: aumento sostenido de la inflación, crisis de endeudamiento y proliferación de actividades lícitas; luego cuestiones geopolí-

sis de suministro de materias primas", precisa el informe.

En la presentación del estudio, Sebastián Tobio, Líder de Marsh Advisory Argentina y Uruguay, se concentró en los tres riesgos finales. Respecto a la proliferación de las actividades ilícitas, precisó que "la preocupación está vinculada al crecimiento de la economía informal, que priva al Estado de ingresos fiscales", pero tampara definir cuáles son los desafíos ticas: colapso del Estado; y finalmen- bién al aumento de delitos como el años, así como los elevados aumen-

Al referirse al "colapso del Estado", Tobio apuntó que el riesgo está vinculado a las dificultades que enfrenta la administración publica para resolver la tensión entre las demandas sociales y la falta de recursos.

Y en el tercer punto, la crisis grave del suministro de materias primas, hizo mención al impacto de la sequía y a los problemas en las cadenas de suministro.

El Informe de Riesgos Globales detalla en la edición 2023 los desafíos que desencadenaron los conflictos y las tensiones geoeconómicas, como los desatados tras la invasión rusa a Ucrania. Entre ellos menciona "la escasez en el suministro energético y de alimentos, que probablemente persista durante los próximos dos tos del costo de la vida y del servicio modelos de talento.■

de la deuda".

También advierten que "estas crisis podrían socavar los esfuerzos para hacer frente a los riesgos a más largo plazo, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la inversión en capital humano".

Junto con el informe de Marsh se presentó el estudio "Tendencias Globales de Talento 2023" realizado por Mercer, que describe cómo están actuando las empresas de América Latina a esta nueva realidad del mercado. Allí mencionan que el futuro del trabajo depende de modelos de talento más interconectados y flexibles. "Las organizaciones están desarrollando una mentalidad de unidad en todo su ecosistema. Están construyendo resiliencia empresarial en sus

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

## **EL MUNDO**

Crisis migratoria • Un desastre sin precedentes



Drama. Bomberos y socorristas ayudan a migrantes heridos entre víctimas fatales, en el interior del edificio del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez. REUTERS

# Tragedia en México: mueren 40 migrantes al incendiarse un centro de detención

Sucedió en Ciudad Juárez. Quemaron colchones porque iban a ser deportados. El fuego se descontroló. Un video muestra que los guardiacárceles no los ayudaron.

#### MÉXICO. AP, AFP Y CLARIN

En una enorme tragedia, prácticamente sin precedentes por sus características y que escala la gravedad de la crisis de los migrantes, 40 de ellos murieron cuando incendiaron colchones en el centro de detención donde se hallaban retenidos en Ciudad Juárez, México, porque temían ser deportados. Fue un intento de protesta que se descontroló de un modo terrible. Anoche, la prensa mexicana mostró un video en el que se ve que, una vez iniciado el fuego en las celdas, los guardiacárceles huyeron sin abrir las rejas y sin ayudar a los presos a protegerse de las llamas. El incendió devoró el edificio en esa

dos. Fue uno de los episodios más mortíferos en un establecimiento de ese tipo en México.

Ciudad Juárez, ubicada frente a El Paso, en Texas, es un importante punto de tránsito para los migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense desde el sur de la región. Allí se encuentran tanto los que esperan la oportunidad de cruzar la frontera de uno u otro modo, y aquellos que solicitaron asilo y esperan a que se tramite su caso.

xicana mostró un video en el que se ve que, una vez iniciado el fuego en las celdas, los guardiacárceles huyeron sin abrir las rejas y sin ayudar a los presos a protegerse de las llamas. El incendió devoró el edificio en esa ciudad fronteriza con Estados Uni-Horas después de que estallara la tragedia en la noche del lunes, los equipos sanitarios se ocuparon de los cuerpos, colocándolos en fila y cubriéndolos con sábanas plateadas relucientes fuera de las instalaciones. Ambulancias, bomberos y furgone-

#### Incendio en una estación del INM



tas de la morgue pululaban ruidosamente por el lugar.

La mayoría de los muertos eran guatemaltecos. Hay 28 heridos, casi todos de gravedad, según indicaron las autoridaedes mexicanas del Instituto Nacional de Migración. Había 68 hombres de América Central y del Sur detenidos en las instalaciones en el momento del incendio, dijo la agencia. Un funcionario guatemalteco confirmó casi inmediatamente que muchos provenía de ese empobrecido país centroamericano.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que el incendio efectivamente fue iniciado por los migrantes dentro de las instalaciones en protesta después de enterarse de que serían deportados, lo que destrozó su ilusión de cruzar la frontera. "Nunca imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia", dijo López Obrador.

Aparentemente, la tensión entre las autoridades y los migrantes aumentaron en las últimas semanas en Ciudad Juárez, donde los refugios están llenos de personas que esperan oportunidades para cruzar a los EE. UU. o que estan atrapados en la madeja de trámites para obtener asilo.

Más de 30 refugios para migrantes y otras organizaciones humanitarias publicaron una carta abierta el 9 de marzo donde se quejaban de la criminalización de los migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad. Acusaba a las autoridades de abuso y uso excesivo de la fuerza al detener a las personas en esa situación, y se quejaban de que la policía interrogaba a la gente en la calle sobre su estatus migratorio sin motivo.

El alto nivel de frustración en Ciu-

pressreader

dad Juárez se hizo evidente a principios de este mes cuando cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que actuaban en base a rumores falsos de que Estados Unidos les permitiría ingresar al país, intentaron cruzar uno de los puentes internacionales hacia El Paso. Las autoridades estadounidenses lo impidieron, bloqueando los accesos.

La Agencia Nacional de Inmigración dijo este martes que "rechaza enérgicamente las acciones que condujeron a esta tragedia", sin más explicaciones sobre cuáles podrían haber sido esas acciones.

En los últimos años, a medida que México ha intensificado sus esfuerzos para detener el flujo migratorio hacia la frontera de los Estados Unidos bajo la presión de la Casa Blanca para establecer esos límites y filtros, la agencia ha luchado contra el hacinamiento en sus instalaciones. Y los calabozos de inmigración del país han visto protestas y disturbios de vez en cuando.

En octubre, migrantes en su mayoría venezolanos se amotinaron dentro de un centro de inmigración en Tijuana que tuvo que ser controlado por la policía y tropas de la Guardia Nacional. En noviembre, decenas de migrantes se amotinaron en el centro de detención más grande de México en la ciudad sureña de Tapachula,

#### Había 68 hombres de América Central y del Sur detenidos en las instalaciones.

cerca de la frontera con Guatemala. Nadie murió en esos incidentes.

México se ha convertido en el tercer destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania, pero sigue siendo en gran medida un país de tránsito para quienes se dirigen a l norte. Tiene decenas de miles de migrantes en una amplia red de detención, e intenta monitorear de cerca los movimientos en todo el país en cooperación con las autoridades estadounidenses.

Karla Samayoa, vocera de la Cancillería de Guatemala, dijo que las autoridades mexicanas les habían informado que más de dos docenas de los migrantes fallecidos parecían ser del país.

Los solicitantes de asilo deben permanecer en el estado donde solicitan asilo en México, lo que resulta en un gran número de personas que se refugian cerca de la frontera sur del país con Guatemala. Decenas de miles también se encuentran en ciudades fronterizas con Estados Unidos, incluida Ciudad Juárez.

El Strauss Center for International Security and Law de la Universidad de Texas ha estimado que hay más de 2.200 personas en los albergues de Ciudad Juárez y más migrantes fuera de los albergues de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perúy El Salvador. ■

MATÓ A TRES CHICOS DE NUEVE AÑOS Y A TRES ADULTOS. TENÍA MÁS ARMAS EN SU CASA

## La atacante en la escuela de Nashville preparó un detallado plan para matar

El episodio lo captó la red de cámaras del colegio. La mujer llegó en su auto y entro a los tiros.

#### NASHVILLE. AP, AFP

Audrey Hale, de 28 años, era biológicamente una mujer, pero se refería así misma con pronombres masculinos. El lunes a la mañana entró a su ex colegio primario en Nashville y mató a tres chicos de 9 años y tres adultos, entre ellos la directora. Este martes, en un allanamiento en su casa la policía encontró varias armas. El día anterior había usado al menos tres, en un ataque planificado al detalle y captado por cámaras de seguridad.

Según explicaron las autoridades, Hale había dibujado un mapa detallado de la escuela, incluidos los posibles puntos de entrada. También había vigilado el edificio antes de llevar a cabo la masacre. Aún no se comunicó qué llevó a la mujer a abrir fuego en el The Covenant School, pero dejó atrás un manifiesto que ahora la policía está examinando.

"Tenemos un manifiesto y algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a esta fecha, el incidente real", dijo un vocero policial. "Tenemos un mapa dibujado de cómo iba a suceder todo esto", agregó.

En una entrevista con NBC News, los investigadores explica-



Matanza. Audrey Hale, de 28 años, recorre armada los pasillos de la escuela en Nashville, Tennessee.REUTERS

ron que la atacante tenía "algo de resentimiento por tener que ir a esa escuela".

Las víctimas incluyeron a tres niños de 9 años, la directora de la escuela, un maestro sustituto y un conserje. En medio del caos, se desarrolló un ritual familiar: los padres en pánico corrieron a la escuela para ver si sus hijos estaban a salvo y los abrazaron entre lágrimas, y una comunidad atónita realizó vigilias por las víctimas.

Rachel Dibble, que estaba en una iglesia cercana a la que llevaban a los niños para que se reunieran con sus padres, describió la escena como si todos estuvieran "completamente conmocionados".

Las cámaras de seguridad de la es-

cuela captaron a Hale en plena acción, recorriendo los pasillos. Conocía la escuela, ya que era ex alumna.

El lunes por la noche, la policía publicó aproximadamente dos minutos de video editado, captado por las cámaras que muestra la joven conduciendo el auto hacia la escuela desde múltiples ángulos, incluido uno en el que se puede ver a los niños jugando en las hamacas en el fondo.

A continuación, una vista interior muestra las puertas de vidrio de la escuela estalladas por los disparos de la mujer, que se agacha y las atraviesa. Más imágenes del interior muestran a la joven caminando por un pasillo de la escuela sosteniendo un arma con un cañón largo y entrando en una habitación etiquetada como "oficina de la iglesia", y luego regresando. En la parte final de las imágenes, se puede ver a la tiradora caminando por otro largo pasillo con el arma en la mano. No se la ve interactuando con nadie más en el video, que no tiene sonido.

"La gente temblaba involuntariamente", dijo Rachel Dibble. "Los chicos comenzaron la mañana con sus lindos uniformes, probablemente tenían algunos Froot Loops (cereales) y ahora sus vidas cambiaron por completo".

La policía dio información poco clara sobre el género de la mujer. Durante horas, la policía identificó al atacante como una mujer de 28 años y finalmente identificó a la persona como Audrey Elizabeth Hale.

EL ATACANTE, UN AFGANO, FUE DETENIDO

## Dos muertos en un atentado a un centro islámico en Lisboa

LISBOA. AFP

Un hombre armado con un cuchillo mató a dos persona se hirió a otras durante un atentado contra la sede mundial en Lisboa de los ismaelitas, una comunidad musulmana shiita dirigida por el Aga Khan.

"El ataque dejó varios heridos

cado, precisando que el presunto autor del ataque había sido detenido tras ser herido.

El hombre que cometió este ataque con "un cuchillo de gran tamaño" fue admitido en un hospital de la capital portuguesa, añadieron las autoridades. Está "vivo y detenido", indicó la policía.

"Sabemos que se trata de un afgay, por el momento, dos muertos", no, un refugiado que, por una u otra este complejo cerrado, que alberga ministro portugués Antonio Costa a

ró en la televisión privada portuguesa SIC al jefe de la comunidad ismaelita de Lisboa, Nazim Ahmad.

"Hay dos muertos, dos mujeres (...) empleadas del centro", añadió.

A primera hora de la tarde, en las afueras del centro ismaelita de Lisboa, policías encapuchados y armados con ametralladoras estaban apostados en las diferentes entradas de anunció la policía en un comuni- razón, irrumpió en el centro", decla- una mezquita en un barrio del norte la prensa. ■

de Lisboa.

La comunidad de ismaelitas estableció su sede mundial en Lisboa y su líder espiritual, el Aga Khan, obtuvo la nacionalidad portuguesa en 2019. Los ismaelitas, una corriente minoritaria del islam chiita, forman una comunidad de 15 millones de personas repartidas en una treintena de países, con cerca de 7.000 miembros en Portugal.

En los últimos años se multiplicaron los ataques -sobre todo en Pakistán-contra los ismaelitas, acusados por los extremistas sunníes de encarnar una corriente "desviada" con respecto a la ortodoxia musulmana.

"Expreso mi solidaridad y mis condolencias a las víctimas y a la comunidad ismaelita", subrayó el primer

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604 pressreader

22 EL MUNDO

CLARIN
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

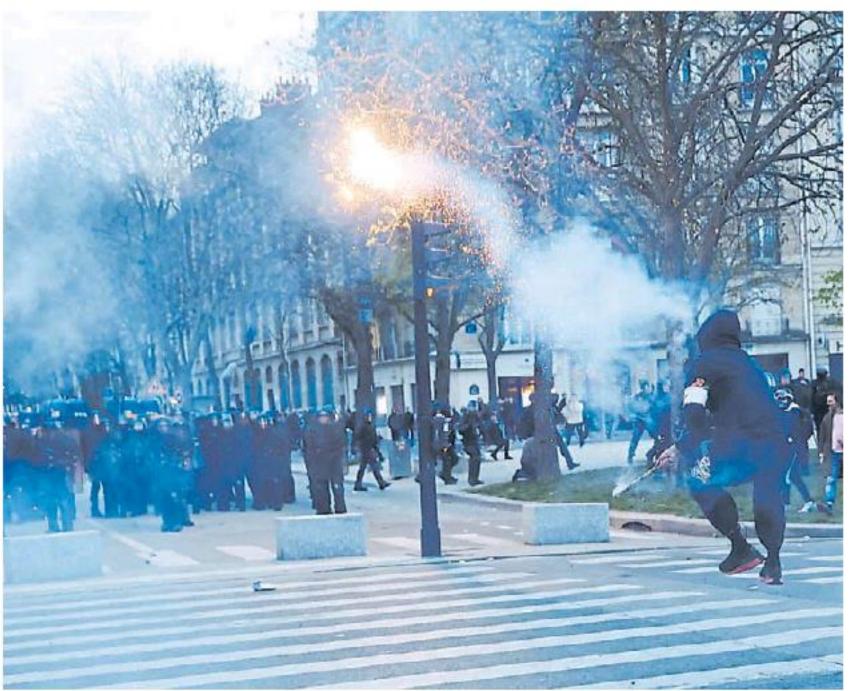





Protesta. Fuerzas antidisturbios llevan a un hombre herido durante la marcha. AFP

SE INTENSIFICA LA PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO DE MACRON

## Disturbios en una nueva movilización contra la reforma jubilatoria en Francia

Fue la décima marcha contra el gobierno. Hubo menos gente debido a la presencia de grupos violentos.

PARÍS. CORRESPONSAL

María Laura Avignolo

El miedo a la violencia redujo notablemente la movilización en la décima marcha sindical en Francia contra la reforma jubilatoria impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

Según la central obrera, CGT, hubo 400.000 personas en comparación con los 800.000 del jueves pasado. En París, al menos se manifestaron 93.000 personas, de acuerdo al Ministerio del Interior. Y tuvieron razón de temer: al final de la manifestación, los Black Blocs avanzaron sobre la policía en el boulevard Voltaire y la Plaza de la Nación e incendiaron el mobiliario público.

En este clima, el líder sindical de la CFDT, Laurent Berger llamó "a la mediación, al retiro de las reformas jubilatorias y a una pausa para negociar". El gobierno de Macron dijo no a los sindicatos. Rechazó "la mediación" pero sugirió que "hay otras rutas" a seguir.

Preocupados por la escalada en esta crisis política y social cada vez más violenta, el MODEM, un grupo parlamentario aliado de Macron, apoyó la mediación y la búsqueda de una salida al conflicto, donde la mayoría de los franceses se oponen a un aumento de la edad jubilatoria de 62 a 64, como propone la norma.

La semana que viene, la primera ministra Elizabeth Borne recibirá a los principales sindicatos, que ya anunciaron su presencia. Para la intersindical, no existe otra puerta de salida: el retiro o dejar de lado la reforma en las discusiones.

El ex líder de la CGT Philippe Martínez informó que la intersindical va a escribir al jefe de estado. Las centrales obreras discuten una nueva marcha el martes próximo o el jueves. "Nosotros no pondremos a la reforma de las jubilaciones en una pausa", dijo el entorno de la primera ministra Elizabeth Borne. Es la respuesta a la propuesta de los sindicalistas que, preocupados por la escalada, insisten con la mediación.

La marcha desde la plaza de la República en Paris no tuvo grandes incidentes hasta llegar a la plaza de la Nación, al final de la marcha. No fueron 1.000 radicalizados sino un centenar de Black Blocs, que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad vestidos de negro y arrojando todo lo que encontraban a su paso por el boulevard Voltaire: sillas, mesas, botellas e, incluso, monopatines.

Aunque los basureros anunciaron que levantan la huelga el miércoles, todavía quedan varias toneladas de basura en las calles de Paris. Los radicalizados las apilaron para hacer enormes fogatas.

Cuando los sectores radicalizados se enfrentaban a la policía, los manifestantes sindicales llegaban en orden a la plaza.

El ministro del interior Gerald Darmanin fue muy criticado por la conducta de las policías en la manifestación del jueves. La brigada de motos recibe presiones para ser disuelta por su conducta.

Ante las críticas y desde la Asamblea Nacional, Darmanin remarcó su confianza absoluta y su apoyo total a los policías, tras llamar "al respeto a la deontología". "Las fuerzas que no respetan el derecho son evidentemente sancionados", dijo.

La muy controvertida Brav M, una brigada en motos policial, estuvo presente pero a distancia. Los agentes que fueron acusados de insultos e intimidaciones sobre los jóvenes manifestantes no estuvieron presentes. El ministro acusó a la oposición de "detestar la policía".

El otro temor en la marcha eran los estudiantes, que han bloqueado liceos y universidades. Su presencia representó 400.000 en toda Francia y 60.000 en Paris.

Una batalla política estalló, en medio de la marcha, entre la Francia Insumisa (FI) y el gobierno. El ministro de justicia Eric Dupont Moretti acusó a las filas del jefe de la FI, Jean Luc Mélenchon de "vomitar sobre los policías".

El líder comunista y diputado Fabien Roussel dijo que "hay otra opción que reabrir el diálogo". "Macron debe extender la mano a los sindicatos. El presidente está en un impasse.La oposición hará todo para convertir a su inflexibilidad en imposible de mantener", afirmó.

Para el gobierno, Mélenchon busca polarizar y pudrir las manifestaciones para llegar a elecciones en el 2027 con la derechista Marine Le Pen como rival". "Se presentará (Mélenchon) como el tribuno salvador de la República, pero con un cambio de instituciones", sostienen.

Las organizaciones de abogados, magistrados y de defensa de los derechos humanos han denunciado la prohibición de manifestaciones nocturnas en Paris contra la reforma jubilatoria. Los manifestantes reciben enmiendas, cuando la participación en una manifestación prohibida no es ilegal.

La violencia, la cantidad de heridos y cinco personas al borde de la muerte en la represión de los militantes ecologistas en Deux Sevres el sábado intimidó a muchos de no participar en la marcha. Hubo una reducción del 20% de militantes en toda Francia. Bares cerrados, bancos cubiertos de metal al igual que los cajeros, persianas bajas. Un silencio y un desierto en el boulevard Voltaire al inicio de la marcha. Los comerciantes de allí esperaban lo peor y se protegieron.

Todo Paris está afectada. Los restaurantes cierran muy temprano porque nadie sale a comer de noche y a mediodía no consumen porque la mayori de la población está trabajando en forma virtual.

A las 22.30, la Ciudad Luz se convierte en un desierto porque temen las manifestaciones salvajes en la Plaza de la Republica o la Bastilla. Pero también ayuda a permanecer en la casa la falta de combustible provocada por los paros de los empleados del sector.

En esta décima marcha hubo fuertes enfrentamientos en Nantes, Rennes y Bordeaux. En 214 ciudades se han contado 556.000 manifestantes según las cifras de la policía contra 836.000 el pasado 23 de marzo y 1.036 el 7 de marzo, según la prefectura, en toda Francia.

#### BUSCAN UNA SALIDA A LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA

#### Macron se mantiene firme y rechaza una mediación

El gobierno del presidente Emmanuel Macron se mantiene firme con la reforma jubilatoria, al punto de rechazar la oferta de una mediación planteada por los grandes sindicatos.

El portavoz del gobierno, Olivier Véran, descartó de forma tajante la propuesta sindical de buscar una mediación que ayude a superar la crisis social y política que vive Francia desde hace semanas, a cambio de suspender la aplicación de la reforma.

"No hacen falta mediadores", aseguró Verán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recalcó que la polémica reforma ya se ha aprobado y que cualquier diálogo con los sindicatos tiene que ser "para avanzar, no para volver hacia atrás". Véran argumentó que en lugar de incluir a un mediador en el conflicto ambas partes pueden "hablarse directamente".

Los principales líderes sindicales recibieron la negativa mientras que se disponían a comenzar las 250 manifestaciones convocadas por todo el país. "Es insoportable que la respuesta sea el rechazo", declaró el líder del principal sindicato del país, Laurent Berger (CFDT), antes de comenzar la manifestación.

"Nosotros hemos propuesto una

puerta de salida, ahora lo que hace falta es que el Gobierno responda. Parece que por ahora no está listo. Tal vez cambie en unas horas", agregó, en referencia a la marcha..

Tanto Berger como Philippe
Martínez, líder del segundo sindicato del país, la CGT, indicaron
que la agrupación intersindical
que reúne a ocho principales organizaciones de trabajadores va a
escribir a Macron para intentar
convencerle de que acepte una
mediación, algo que sí ha hecho
el pequeño partido centrista MoDem, aliado del presidente.

Paris.EFE

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604

EL MUNDO 23 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

HUBO TAMBIÉN INVESTIGACIONES EN ALEMANIA

## Allanan sedes de grandes bancos en Francia por una evasión impositiva

La medida movilizó a unos 150 inspectores que controlan una maniobra para evitar el pago de gravámenes.

#### PARÍS. AFP, ANSA, EFE

Las autoridades francesas allanaron este martes cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero, informó la fiscalía. Es en relación a una operación de evasión fiscal.

La medida se realizó en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó en un comunicado Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

La fiscalía de delitos financieros explicó que las redadas se producen después de que en diciembre de 2021 se abrieran cinco investigaciones preliminares por sospechas de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos.

La operación "requirió varios meses de preparación", agregó el comunicado, que precisó que hay 16 magistrados y más de 150 inspectores movilizados.

También participaron fiscales de Alemania, ya que en este país hubo casos similares en los últimos años.

Un portavoz de Société Generale confirmó a AFP que el banco francés fue allanado, pero dijo que no sabe la razón. Las sedes de BNP Paribas, su unidad Exane, el grupo financiero Natixis y el gigante británico HSBC también fueron registradas, según el diario Le Monde.

Una investigación periodística de 2018, llamada "CumEx Files", llevada a cabo por medios europeos, reveló varios casos de fraude fiscal.

El título "CumEx Files" se refiere a la cotización de acciones con ("cum" en latín) y sin ("ex") los dividendos.

Según una revisión de la investigación de 2021 el fraude ascendió a unos 140.000 millones de euros (151.000 millones de dólares) en un periodo de 20 años. "El fraude consiste en que un accionista extranjero de una sociedad que cotiza en Francia transfiere temporalmente las acciones que posee a una entidad bancaria francesa, en torno a la fecha de pago del dividendo", explicó la fiscalía.

El objetivo es "eludir el pago del impuesto aplicable al pago de este dividendo", precisaron las autoridades.

La noticia se suma al sentimiento negativo en torno al sector bancario tanto en Estados Unidos como en Europa, donde los inversionistas se han visto afectados por el rescate de emergencia de Credit Suisse y la intervención por parte de los reguladores de Silicon Valley Bank.

La evasión del pago de impuestos sobre los dividendos en Alemania ha sido un escándalo constante en ese país durante casi una década. Un sistema similar, conocido como cumex, permitía a los vendedores en corto y al titular real de las acciones reclamar créditos fiscales por un dividendo pagado una sola vez.

Un operador en un juicio alemán de cum-ex en 2019 dijo al tribunal que cum-ex era de cinco a seis veces más rentable que cum-cum. Sin embargo, el cum-cum estaba mucho más extendido, especialmente en el comercio interbancario, ya que se consideraba que los riesgos legales eran mucho menores.

Cum-cum se ha practicado ampliamente porque se creía que no planteaba problemas legales del mismo modo que cum-ex. Esta larga investigación ha implicado a miles de posibles sospechosos en todo el sector financiero y ha provocado redadas en casi todos los grandes bancos internacionales de Alemania.

Ha dado lugar a causas civiles y penales en Alemania, el Reino Unido y Dinamarca.

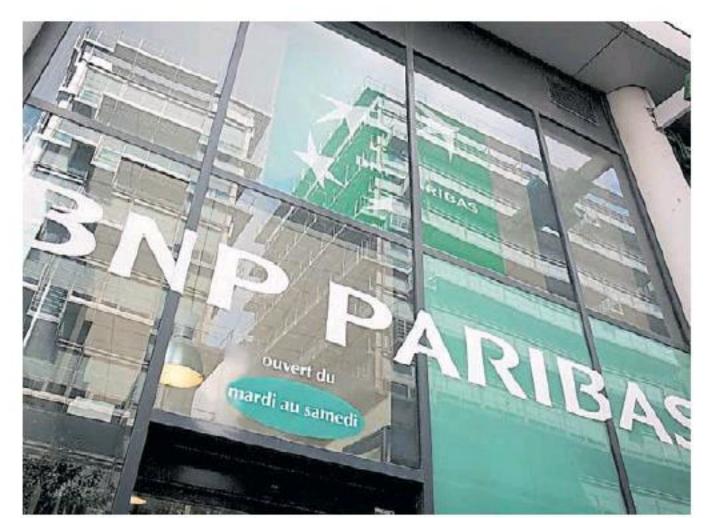

Impacto. El banco BNP Paribas, en París, uno de los involucrados.AFP



Democracia. Israelíes protestan en Jerusalén contra el intento de reforma judicial del gobierno. EFE

**Dudas.** El premier Netanyahu retiró su polémica reforma que limita a la Justicia. Pero se teme que vuelva a intentarlo

## Victoria sólo inicial de las marchas en defensa de la democracia en Israel

#### JERUSALÉN. EFE

Sara Gómez Armas

El diverso pero cohesionado movimiento de protestas de Israel, una reacción social espontánea que brotó hace tres meses cuando se anunció una polémica reforma judicial, logró estas horas un importante triunfo al forzar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a aplazar esa legislación. Pero la presión seguirá en las calles para enterrar definitivamente lo que se considera un "golpe de Estado judicial".

"El gobierno no está deteniendo el golpe judicial por completo, las protestas nacionales continuarán. El anuncio de Netanyahu y sus socios extremistas ultranacionalistas revela que planean continuar con ese plan que dañará la economía y la seguridad israelíes", confirmó el liderazgo del Movimiento Paraguas contra la Dictadura en Israel, que aglutina varios grupos civiles.

Acorralado por las protestas y la convocatoria de una huelga general, Netanyahu se vio obligado a posponer la tramitación en la Knéset (Parlamento) de las leyes de la reforma judicial, en particular la controvertida lev de elección de jueces -que da al Ejecutivo control del comité de nominación de magistrados-, cuya aprobación definitiva estaba programada para esta misma semana.

La reforma incluye otros aspectos polémicos como la "cláusula de anulación", que permite que una mayoría simple parlamentaria revierta fallos del Supremo; o la posibilidad de blindar leyes de revisión judicial, vistos por sus detractores como un amenaza para la democracia al socavar la independencia de la Justicia.

Ante la presión social, con el récord de 650.000 manifestantes en todo el país la noche del domingo, con reservistas y pilotos de élite negándose a asistir a maniobras, empresas sacando su capital y con una huelga general convocada ayer mismo por los sindicatos-que llegaron a paralizar el aeropuerto por varias horas-, el primer ministro dio su brazo a torcer y tendió la mano a la oposición.

Aunque no era la primera vez que desde la crisis desatada por la reforma judicial que Netanyahu ofrecía un diálogo a la oposición, sí que era la primera vez que lo hacía frenando la tramitación de la legislación, lo que ha permitido que ahora estén dispuestos a escucharle.

El presidente Isaac Herzog-que lleva semanas tratando de mediar- se ha apresurado a aprovechar esta nueva oportunidady ya ha invitado a una mesa de diálogo auspiciada por él mismo a Netanyahu y a los líderes de los dos principales partidos de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, para "lograr un amplio consenso".

"El Presidente solicitó a las partes

que nombren grupos de trabajo", confirmó la oficina de Herzog, quien también quiere invitar a las conversaciones a otras facciones políticas y a representantes de la sociedad civil.

"Si la legislación realmente se detiene, de manera genuina y total, estamos listos para iniciar un diálogo auténtico en la residencia del Presidente", señaló Lapid, quien advirtió de que todo podría ser un "farol" de Netanyahu.

Entre el movimiento de protestas, muchos creen que Netanyahu solo está tratando de ganar tiempo porque solo se comprometió a un aplazamiento y reiteró que aspira a tener una reforma judicial aprobada en la próxima sesión parlamentaria, que empieza en mayo-tras la pausa todo abril por Pésaj-hasta julio.

"Cuando es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar", afirmó el premier, aunque está por ver si la versión definitiva de la reforma corrige los aspectos más controvertidos e incluye las propuestas de la oposición.

"El aplazamiento de 4 semanas busca adormecernos y estabilizar su coalición de locos. No debemos confundirnos, estamos tratando con un mentiroso. Seguiremos adelante", afirmó el grupo Banderas Negras, que nació 2019 para pedir entonces la dimisión de Netanyahu cuando fue imputado por corrupción, y que también lidera las protestas actuales.■

pressreader



**Temor.** El hombre fue condenado a dos años de cárcel por "desacreditar" al Ejército ruso. Pero desapareció un día antes del veredicto y su paradero es un misterio.

## Rusia: lo acusan de traición porque su hija hizo un dibujo "antiguerra"

#### Historia

MOSCÚ, AFP Y EFE

Esta historia resume el clima que se ha creado en Rusia desde que el Kremlin decidió hace un año atacar a Ucrania en una guerra a la que llamó "operación especial".

Alexei Moskalyov, un padre soltero ruso, estaba con arresto domiciliario desde el 1º de marzo. Desde aquel día, su hija Maria Moskaleva (13) fue enviada a un instituto de menores.

¿El motivo? Un dibujo "antiguerra" que había hecho la nena en la escuela y que abrió una investigación contra su papá, acusado de desacreditar al ejército del presidente Vladimir Putin por la sangrienta invasión a Ucrania. El hombre iba a recibir la condena esta martes, pero no se presentó en el tribunal y su paradero es desconocido.

"El veredicto fue leído en ausencia del acusado, porque ha huido y no se presentó a la audiencia", declaró Elena Mijailovskaya, responsable del servicio de comunicación del tribunal.

Poco antes, la Corte lo había declarado culpable de haber "desacreditado" al ejército ruso a través de publicaciones en sus redes sociales y lo había condenado a dos años de prisión, la pena requerida por el fiscal.

Por el momento, las circunstancias exactas de su desaparición no trascendieron. Según una responsable del servicio de prensa del tribunal, "huyó la noche anterior", de acuerdo con un video difundido por los medios rusos.

En el juicio, que duró un solo día y concluyó el lunes, Moskalyov había rechazado las acusaciones e insistió en que no tenía nada que ver con mensajes contra la guerra que aparecieron en sus redes sociales.

Su abogado, Vladimir Biliyenko, dijo a la prensa que después de la audiencia del lunes se enteró de la desaparición de su cliente en la audiencia judicial de este martes.

Moskalyov fue enjuiciado en su pueblo de Yefremov, a unos 300 kilómetros al sur de Moscú.

El caso dio un vuelco cuando evadió el arresto domiciliario durante la noche de este lunes, informaron autoridades judiciales, por lo que no estuvo en el tribunal. Llevaba un brazalete que monitoreaba sus movimientos, pero al parecer se lo quitó.

La historia remonta al año pasado. cuando la hija de Moskalyov hizo un dibujo en la escuela. "¡Gloria a Ucrania!", fue una de las frases escritas sobre un costado. Al otro, una bandera rusa con la leyenda. "¡No a la guerra!".

En el dibujo escolar, además, se veían misiles lanzados desde Rusia y que apuntaban a Ucrania, con una madre y su hija que se interponían en el camino.

La directora de la escuela advirtió a la policía sobre el "crimen" que había cometido la nena. Los investigadores

de la Policía iniciaron una investigación y detectaron supuestos comentarios de su padre en las redes sociales contra la ofensiva en Ucrania. Tremendo desvío. El régimen prohibió cualquier críticas o comentario no elogioso de la ofensiva militar sobre el país vecino.

En abril del año pasado, Moskalyov fue multado por dichas expresiones. Su departamento fue allanado en diciembre y se abrió un proceso penal en su contra este mes. Fue colocado bajo arresto domiciliario y su hija llevada a un instituto de menores.

Cabe recordar que Putin fue un

Este martes, Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe anual el incremento de la represión en Rusia de los disidentes que se oponen a la campaña militar rusa en Ucrania y otras violaciones de los derechos humanos.

agente de la KGB en Berlin, durante

la Guerra Fría y la metodología stalinista ser ha mantenido y escalado du-

La localidad de Yefremov exhibe

pintadas de apoyo patriótico a la cam-

paña militar, como se observa en todo el país por disposición de las autoridades, pero los residentes también están conmocionados por la historia

El caso se convirtió en un símbolo

Incluso Yevgueni Prigozhin, jefe

del grupo paramilitar Wagner que participa en la ofensiva rusa, expresó su apoyo a Maria y criticó a las autoridades locales por sus acciones.

Dato claro de la controversia que pro-

voca ya el conflicto, además por las

fallas pública del ejército del Kremlin

con derrotas múltiples debido a su

inoperancia.

de la represión contra los que se oponen a la operación militar lanzada ha-

ce más de un año contra Ucrania.

rante su régimen de terror.

de este padre y su hija.

"En su represión incesante de la disidencia, las autoridades introdujeron duras restricciones adicionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica", afirmó la ONG.

Según Amnistía Internacional, la policía rusa "disolvió protestas pacíficas contra la guerra y la llamada a filas, a menudo haciendo uso excesivo de la fuerza". En esos actos fueron detenidas más de 19.400 personas, incluidos periodistas que cubrían las protestas. "La mayoría se enfrentó a fuertes multas o a periodos de detención administrativa", agregó.

Las medidas contra la disidencia también llevaron a la cancelación de conciertos, exposiciones y otros eventos de importantes figuras culturales que expresaban ideas contrarias a la línea oficial.

Amnistía recuerda que un mes después del inicio de los combates en Ucrania, Rusia aprobó nueva legislación que penalizaba la "desacreditación" de las fuerzas armadas rusas y la "difusión deliberada de información falsa" sobre ellas.

Y advierte que en diciembre había más de 100 y 180 causas penales abiertas, respectivamente, por uno y otro cargo, y al menos 5.518 procesos administrativos por "desacreditación".



Contra la guerra. El dibujo de la nena donde se ve a una madre y su hija deteniendo misiles contra Ucrania.

LA AGENCIA OFICIAL MOSTRÓ FOTOS DE LOS NUEVOS MISILES

## Corea del Norte sugiere que cuenta con armamento nuclear táctico

SEÚL. EFE Y AP

Corea del Norte anunció este martes nuevos test de armas y mostró a su líder, Kim Jong-un, inspeccionando cabezas atómicas, un mensaje que recalca que está volcada en potenciar su arsenal nuclear táctico para su posible uso en la región, donde la tensión continúa escalando.

fabricar armas más poderosas, informó este martes la estatal KCNA. Y publicó tres datos importantes que convergen en la misma idea: Pyongyang está diseñando cada vez más tipos de armas nucleares que puedan usarse en las cercanías de su territorio.

El régimen lanza así una advertencia cada vez más inequívoca tras haber clamado contra las grandes ma-Kim instó a aumentar la produc- niobras militares que estos días lle- nuevas armas nucleares tácticas". ción nuclear con fines militares y a van a cabo Seúl y Washington cerca

de su frontera, unos ejercicios de una escala nunca vista antes en la península y que Corea del Norte considera un ensayo para invadir su territorio.

La agencia KCNA encabezó este martes su portada con la visita de Kim Jong-un al Instituto de Investigación de Armas Nucleares de Pyongyang, donde "se familiarizó" con "las especificaciones técnicas de

Kim fue informado también de los

avances para informatizar el sistema de gestión combinada de armas nucleares "Haekbangsoe" (en coreano, "Gatillo nuclear"), "cuya precisión científica, fiabilidad y seguridad han sido estrictamente comprobadas en el reciente simulacro táctico combinado que simula un contraataque nuclear", detalló la agencia en referencia al ejercicio de hace pocos días. El líder instó a los responsables de la institución a intensificar la producción de "materiales nucleares de uso militar" y "la fabricación de potentes armas nucleares" con vistas a "aumentar en progresión geométrica la posesión de esos artefactos".

Las fotos de la visita muestran por primera vez modelos de cabezas atómicas diseñadas para ser equipadas en proyectiles de corto alcance. Junto a las cabezas, bautizadas como

"Hwasal-31" ("Volcán-31"), aparecen tres de los sistemas armamentísticos que el régimen ha testeado repetidamente en los últimos meses, y con especial insistencia en los últimos días: los proyectiles de crucero estratégicos Hwasal-1 y Hwasal-2 y misiles balísticos de corto alcance KN-23.

En ese sentido, KCNA informó también de que los dos KN-23 que el régimen disparó el lunes fueron "equipados con ojivas nucleares simuladas" y que estallaron unos 500 metros sobre el objetivo simulado en un islote frente a la ciudad de Kim Chaek, en la costa nororiental.

Desde que comenzaron las maniobras de primavera de los aliados, Pyongyang ha realizado varios testeos de misiles que detonan al sobrevolar su objetivo simulando explosiones atmosféricas nucleares.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

## DE LUNES A VIERNES LAS TARDES SON NUESTRAS





















elnueve.com.ar

## **OPINIÓN**

FOCO ECONÓMICO

## A la espera de otro dólar soja y con la maquinita de pesos aceitada

Daniel Fernández Canedo



dfcanedo@clarin.com

ntre los múltiples e importantes problemas que enfrenta el acuerdo entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro Sergio Massa es que hay tres cartas clave dadas vuelta.

La inflación que este mes apunta a 7%, más allá del errado pronóstico ministerial sobre que en abril el aumento del costo de vida comenzaría con 3, confirma el fracaso de un esquema repetido a pesar de haber atrasado variables fundamentales.

Este año, con el dólar oficial y las tarifas atrasadas, y los salarios corriendo de atrás, la inflación apunta a superar el 100% y, encima, apareció el temido cisne negro: la sequía.

La campaña de trigo, que se cosechó entre diciembre y febrero, tuvo un recorte del 45% en cantidades y la de maíz y soja, más importante en cuanto a actividad y divisas, caería 25%.

Los expertos dicen que la sequía es comparable a la de 2018 cuando la economía cayó 2,6% y a la de 2009 que determinó una baja del PBI de 5,9%. Los pronósticos se resetean hacia una baja de la actividad pronunciada.

La estimación de US\$15.000 millones de caída en los ingresos por las exportaciones agropecuarias está difundido, pero las consecuencias se empiezan a sentir con intensidad en estas semanas.

Que el Banco Central haya tenido que vender más de US\$ 1.500 millones en lo que va de marzo, y sin perspectivas de revertir ese resultado, aviva las versiones sobre la inminencia de otro dolar soja.

Sergio Massa confirmó que en abril arrancará una serie de dólares "especiales" para favorecer las exportaciones de vino y productos regionales, pero difícilmente lleguen a cubrir un tercio de las pérdidas por la sequía.

Además, la polémica y judicialización en torno al canje de bonos en dólares por otros en pesos con los organismos públicos entró en una zona de riesgo.

Ahora falta un dictamen de la UBA sobre si ese canje perjudica o no al Fondo de Garantía de Sustentabilidad en lo que hace al dinero de los jubilados.

Y su implementación viene demorada. Además, el canje ya cuenta con una presentación en la Justicia contra el Presidente y el ministro de Economía por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público".

En Economía reconocen que el momento es delicado y que la falta de dólares no se resolverá aún con los US\$5.200 millones que esperan que desembolse el FMI en los próximos días y que se destinarán (US\$2.700 millones) para pagarle al propio organismo.

Respecto del cumplimiento de la meta fiscal de este año con el FMI (1,9% del PBI para lo que deberían ahorrar por el equivalente a un punto del PBI) los técnicos saben, aunque no lo dirán nunca, que su aliada es la inflación de más de 100% que los ayudará a licuar los gastos.

Pero no podrán esconder la suba del gasto público por la reciente moratoria previsional que se llevará el equivalente a 0,4% del PBI y eso es un problema para Massa pero no el más acuciante.

El último informe de la consultora Eco Go de Marina Dal Poggetto dice que "la creación de pesos en los meses que siguen, sobre todo si el Banco Central se ve obligado a comprar una parte significativa de los casi \$5 billones que, aun después del canje con los bancos vencen antes de las PASO (13 de agosto), complica la trayectoria" cambiaria.

En Economía reconocen que el momento es delicado y que la falta de dólares no se resolverá, aún con los que desembolse el FMI. Y remarca: "hoy son casi \$12 billones de pasivos remunerados (leliqs, operaciones de pase con los bancos, etc) que, con una tasa efectiva que el Central subió al 113%", lleva a que el déficit cuasi fiscal multiplique por cuatro al déficit fiscal.

Conocida como la "montaña de pesos" que se acumula por el accionar del Central absorbiendo pesos para que no se vayan a comprar dólares constituye una amenaza latente de emisión e inflación.

Los banqueros no ven inconvenientes serios en la refinanciación de la deuda en pesos más allá de julio.

Entienden que es en defensa propia y de la estabilización posible en un año electoral y a pesar de que la oposición alertó sobre el endeudamiento público en el período preelectoral.

Juntos por el Cambio puso en duda el cumplimiento de los compromisos por la deuda en pesos en caso de ganar las elecciones. Y Javier Milei insiste en que, si llegara al balotaje, propondrá un esquema de dolarización (el mundo empresario muy preocupado). Todo en medio de la manifiesta escasez de divisas que detenta el Gobierno.

En este contexto, los operadores financieros están a la espera de un movimiento clásico de los años electorales basándose en una pregunta: ¿cuál será el mecanismo de cobertura cambiaria que Massa le propondrá al mercado como forma de evitar un salto del dólar?

¿Habrá dólar futuro, como en el pasado?, ¿ o serán los bonos duales que ofrecen la mayor renta entre la inflación y la devaluación los encargados de contener las presiones?

Desde 2019 a 2022, las exportaciones en valores crecieron nada menos que 50% pasando desde algo menos de US\$ 60.000 millones en 2019 a más de US\$ 90.000 millones en 2022.

Eso le permitió a la economía evitar una recesión más allá de los manejos del Gobierno y de la crisis desatada por la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmány la interna feroz en el Gobierno. En aquella oportunidad la mejora obedeció al "cisne blanco" de los buenos precios internacionales, ahora le tocó el turno al "cisne negro" de la sequía. Antes gastó más, ahora tapa agujeros.

EL NIÑO RODRÍGUEZ





#### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

## Justicia y ficción

Era 2015 y nadie esperaba grandes sorpresas en Chile cuando se publicó la novela La resta y nada fue igual. Lo extraordinario operaba en dos niveles: su autora, Alia Trabucco Zerán (Santiago, 1983) era desconocida. Pero además, la historia era inesperada y perturbadora. La autora narraba el legado de la dictadura chilena con desparpajo.

La trama es alocada. Tres jóvenes, herederos de la dictadura pinochetista (Felipe, hijo de desaparecido; Iquela, de torturados
que sobrevivieron; y Paloma, de
una escapada) comparten un
cruce de los Andes delirante hacia Mendoza para recuperar el
cuerpo de la exiliada Ingrid Aguirre, que quiso en vida ser sepultada en su patria. Montados en
un auto fúnebre prestado, además, se enfrentarán a los jirones
de la memoria histórico-familiar.

La resta desconcertó. Y mientras comenzaban a florecer estudios académicos que analizaban cómo operaban los tensores de esa historia loca, la novela ganaba el premio nacional a las Mejores Obras Literarias, encabezaba el top ten de mejores primeras novelas del diario español El País y se encaramaba en la lista de finalistas del Premio Booker International en 2019.

Pasaron casi veinte años desde aquel debut y hoy, cuando piensa en La resta, Alia Trabucco Zerán piensa también en la justicia. "Leí con gran avidez la literatura escrita en Chile y en la Argentina por la generación de 'los hijos' y recuerdo preguntarme por la diferencia enorme en el tono de ambas. En el caso de Chile había más solemnidad y un desgarro persistente, mientras que en la Argentina, además de eso, había también un desparpajo que es evidente en obras como Los rubios, de Albertina Carri, o Los topos, de Felix Bruzzone", explicó a Clarín.Para Trabucco Zerán esa diferencia no es solo idiosincrática y de tradiciones literarias, sino política: "La relación con la justicia, o con la injusticia en el caso chileno, incidió en la llamada 'literatura de los hijos', que no pudo tener el desparpajo y la ironía, el humor dentro del dolor, que se ve en autores argentinos".

Por eso, por las posibilidades que la justicia argentina habilitó (incluso en el campo literario) y que la justicia chilena no pudo, es que la autora construyó, dice, esa travesía delirante de los personajes, esa rebelión contra la herida, esa búsqueda de un lugar propio más allá de la solemnidad y el desgarro. "Era una manera, oblicua, por supuesto, -concluye- de salir del dolor".

DEBATE

## La defensa como política de Estado

#### Rosendo Fraga

Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

l área de Defensa necesita políticas de consenso que le den perspectiva de desarrollo y perdurabilidad en el tiempo, más allá de la coyuntura y el debate político.

Las normas centrales del área han sido votadas por acuerdo entre oficialismo y oposición desde el restablecimiento de la democracia. Sucedió así con la Ley de Defensa, la de Reestructuración Militar y la de Seguridad Interior, que define el rol de las Fuerzas Armadas en este ámbito. También fue votada por consenso la ley que creó el FONDEF para dar proyección en el tiempo a las decisiones de reequipamiento militar.

En esta Administración, una medida trascendente para el sector militar ha sido el llamado blanqueo salarial adoptado en 2020 e implementado por un decreto del presidente en plena pandemia. Reconoce como salario formal una serie de suplementos con lo cual el personal en actividad cobra ahora un tercio o más que el retirado. Fue una solución para un problema que se venía arrastrando desde hace un cuarto de siglo.

Ahora se ha resuelto otro problema clave: la jerarquización para equiparar los salarios militares con los de las fuerzas de seguridad, que cobran aproximadamente 60% más. Esto, inevitablemente, produce un éxodo del personal de las Fuerzas Armadas hacia las fuerzas de seguridad federales. Aproximadamente un 10% del personal militar anualmente dejaba las filas, emigrando hacia las de seguridad.

La resolución interministerial se firmó el último día de febrero, por la cual se establece una pauta de incremento salarial de las Fuerzas Armadas en seis cuotas trimestrales -cuatro se pagan en el año que resta de esta Administración y dos en la próxima-. Con ello alcan-

zarán la paridad con respecto a las fuerzas de seguridad federales.

La resolución de estos dos problemas es vital para el área de defensa, porque determinan la calidad y cantidad del personal. Ninguna voz en el campo opositor se alzó contra las dos medidas mencionadas, que no requirieron intervención del Congreso, pese a la "grieta" que domina la política argentina y que está escalando en el periodo pre electoral.

Un área clave de Defensa es la del personal militar. Se trata de una norma que rige la vida interna de las Fuerzas Armadas y su proyección. La vigente fue sancionada en 1971 durante el gobierno de facto del teniente general Alejandro A. Lanussey ha tenido sucesivas reformas. A más de medio siglo de su vigencia, es necesaria una nueva actualización.

En 2020, a comienzos de esta Administración, se convocó a los equipos de defensa nacional del oficialismo y la oposición para lograr un consenso sobre esta reforma. Las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto, participaron y coordinaron la tarea. Se logró entonces un consenso en la casi totalidad de los puntos. Pero la tensión política, que se agudizó pasado el momento más difícil de la pandemia, postergó la iniciativa.

Resueltos los temas claves de personaly presentados al Congreso los proyectos claves pendientes de personal militar y reservas y movilización, queda un último tema central: el reequipamiento y el destino de los fondos del FONDEF.

Ya se ha comenzado con la adquisición de misiles portátiles y helicópteros medianos. También con la puesta a punto de la aviación de transporte. A ello hay que incluir la modernización de buques de transporte. Entre los temas inmediatos está la adquisición de muni-

ción merodeadora y los drones, en lo cual ya se trabaja con el INVAP.

Pero hay proyectos claves pendientes para poner en marcha un plan de reequipamiento de largo plazo, que cuenta hoy con un instrumento de financiamiento permanente en el tiempo a través del mencionado fondo. Se trata de proyectos que requieren un horizonte intertemporal, más allá de las administraciones.

En el instrumento terrestre está planteada la adquisición de los vehículos de una brigada mecanizada a rueda. Fue un objetivo fijado en la administración anterior, que ésta ha avanzado en el estudio de las propuestas, entre ellas el vehículo Guaraní, fabricado por Brasil con participación argentina y el vehículo estadounidense Stryker.

En el caso de la Armada, los buques más importantes incorporados han sido los patrulleros navales, adquiridos en Francia por la administración anterior. Pero tanto su pago como su incorporación han tenido lugar en la que termina, un ejemplo de una decisión que está más allá de los gobiernos de turno. Con la pérdida del submarino ARA San Juan, la Argentina quedó sin ningún submarino en servicio. Recuperar esta capacidad es una prioridad.

El instrumento aéreo es también prioridad: la adquisición de un escuadrón de 12 aviones caza multipropósito, una capacidad que se ha perdido en el último tiempo por la falta de inversión. Ya la administración anterior había seleccionado una oferta de Corea del Sur, la que este gobierno intentó concretar pero no pudo hacerlo por el veto británico, que impidió a este país hacer esta venta a la Argentina. Se han analizado diversas propuestas de Estados Unidos, China, India, Israel y Francia, pero todavía no se eligió la oferta preferente.

Se trata de una política que puede tener consenso entre oficialismo y oposición, y el Congreso es el ámbito central para su ejecución. Es una buena oportunidad para superar la grieta y dar ejemplo de lo que debe ser una política de Estado. ■



DANIEL ROLDÁN

TRIBUNA

El peronismo, entre el setentismo y la banalización de su historia

#### Damián Toschi

na parte del kirchnerismo, en su intento por imponer la candidatura presidencial de Cristina Fernández, potencia un discurso que choca con la verdad. En efecto, los popes de "La Cámpora" braman frente a la inexistente proscripción de la vicepresidente de la Nación. Buscando diferenciarla del gobierno que ella ideó e hizo posible, la agrupación emparda un fallo judicial en primera instancia con la verdadera exclusión sufrida por el peronismo tras el golpe de Estado de 1955.

Sin duda, aquel intento por erradicar al justicialismo, expresado en el Decreto dictatorial 4161 del 5 de marzo de 1956, nada tiene que ver con el presente legal de una dirigente condenada por corrupción que, contrariamente a lo que ella argumenta, cuenta con todas las garantías constitucionales y las instancias que fija el derecho para desarrollar su defensa.

En este marco, hay quienes trazan un paralelismo que tiene la solidez de un castillo de naipes. En 1972, cuando el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina era un reclamo mayoritario, la consigna "Luche y Vuelve", planteada
Licenciado en Comunicación Social (UNLP)

tario, la consigna "Luche y Vuelve", planteada
por el mandamás guerrillero Rodolfo Galimbercio Macri. Pero no se trató de un retorno del exiLa cruda realidad así lo demuestra. ■

ti, fue un mensaje frente a la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Hoy, en cambio, la remasterización de ese lema se produce en plena democracia. En consecuencia, resulta absurdo hablar de persecuciones, presos políticos o impedimentos electorales que socavan la voluntad ciudadana.

Esta maniobra redentora, ligada a la matriz del proyecto político surgido hace 20 años, tiene antecedentes claros. Como es sabido, Néstor Kirchner asumió la primera magistratura el 25 de mayo de 2003. La fecha coincidió, no llamativamente, con el aniversario de la jura presidencial de Héctor J. Cámpora en 1973. De igual manera, la resolución 125 de retenciones móviles a la producción agropecuaria fue presentada oficialmente el 11 de marzo de 2008, justamente cuando se cumplieron 35 años de la victoria del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI).

Existió otro momento: 11 de abril de 2016. Aquella noche, Cristina Fernández vivió, en clave de parodia, el 17 de noviembre de 1973: la militancia festejó su arribo al aeroparque metropolitano, pidió dar la vida por "La Jefa" y llamó a la

lio. Llegó desde Santa Cruz para cumplir con una citación de la Justicia. Luego hubo indagatoria y un acto frente a los tribunales de Comodoro Py.

Oteando la coyuntura y los años recientes es posible ensayar una reflexión a dos aguas. En el campo simbólico, a fuerza de gestualidad y consignismo, el kirchnerismo transformó el setentismo en un patrón de identificación cultural e ideológica que llegó a varios núcleos de la sociedad.

Desde la esfera institucional, en tanto, algunas figuras del PJ- en el que conviven gobernadores, caudillos provinciales, barones del conurbano bonaerense y dirigentes sindicalesparecen dispuestas a tolerar cierta banalización de la historia partidaria por parte de los alfiles cristinistas.

Pero por encima de las disputas asoman los hechos. Talvez, la mejor definición de este tiempo la brindó el sociólogo Eduardo Fidanza. Advirtiendo la descomposición del oficialismo, el sociólogo sostuvo: "Está concluyendo, por primera vez en 40 años, un gobierno peronista que



→ Próxima entrega miércoles 5 de abril. ¡Reservala en los kioscos!

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 23/03/23 AL 01/06/23 O HASTA AGOTAR STOCK DE 33.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ART EL NÚMERO Y ORDEN DE ENTREGAS DE ESTA COLECCIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES POR INCIDENCIAS AJENAS.



'E GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) SET DE TAZAS VOLF: ORIGEN INDIA. IMAGEN NO CONTRACTUAL. A AGEA S.A., ASÍ COMO LA PERIORICIDAD Y EL PRECIO DE LA MISMA. DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN CABA Y GBA.

## **SOCIEDAD**

#### El futuro de la pandemia • En Argentina hay 22 millones de personas con tres dosis



Inmunización. Los refuerzos se aplican cada seis meses. Pero los médicos dicen que ese esquema ya no es necesario. Luciano THIEBERGER

## Giro de la OMS con el Covid: las vacunas de refuerzo ya no son necesarias para todos

Un panel de expertos sostuvo que las dosis extra sólo deben recibirlas las personas en grupos de riesgo. En la próxima reunión de ministros de Salud del país se analizaría el tema.

Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

Expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron ayer que las vacunas de refuerzo contra el Covid-19 ya no sean administradas para la población que no sea de grupos de alto riesgo, dado el alto nivel de inmunización al-

canzado en numerosos países.

Según explicaron los referentes, la necesidad de una dosis de refuerzo, entre seis y 12 meses después de la anterior, se mantiene sólo en colectivos que incluyen personas mayores, inmunodeprimidas y trabajadores sanitarios. Asimismo, recomendaron una dosis anticovid de refuerzo pasados seis meses o más desde la anterior a mujeres embarazadas.

Por primera vez, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE), dividió a la población en tres grupos de riesgo (alto, medio y bajo): la necesidad de nuevas dosis de refuerzo se mantiene sólo para el primero.

de Covid-19 (adultos de menos de 60 dos con el segundo refuerzo (cuarta

años y niños o adolescentes con determinados problemas de salud) el SAGE recomienda únicamente una primera dosis completa de la vacuna más otra de refuerzo pasado el plazo necesario (algo que en muchos países ya se completó en 2022).

En el grupo de bajo riesgo (niños y adolescentes) SAGE reconoce los beneficios que las vacunas y dosis de refuerzo pueden tener en su prevención, aunque recomienda reconsiderar su inmunización.

En cuanto a los bebés, SAGE destaca que "la carga de Covid-19 grave en menores de 6 meses sigue siendo más alta que en niños de 6 meses a 5 años". "Vacunar a embarazadas, incluso con una dosis adicional si han pasado más de 6 meses desde la última, las protege tanto a ellas como al feto, al tiempo que ayuda a reducir la probabilidad de hospitalización de bebés", agregaron.

"Cada país debe considerar su contexto específico", destacó Nohynek dentro de la conferencia de prensa.

Según el informe, países como Argentina -que ya tienen una política para refuerzos adicionales- "deben evaluar la necesidad en evolución en función de la carga de enfermedad nacional, la rentabilidad y los costos de oportunidad", concluyeron.

Según el Monitor Público, el stock de vacunas sin aplicar es de más de 12 millones de dosis en las provincias. También indica que los vacunados con el primer refuerzo (tercera Para las personas con riesgo medio dosis) son 22.660.643, los inmunizaLA CIFRA

6.827.884

personas murieron en el mundo por coronavirus, según el sitio web worldometers.

dosis) suman 8.149.365 y los que recibieron el tercero (quinta dosis) son 1.972.075 personas en todo el país.

El Ministerio de Salud de la Nación todavía no se pronunció sobre la nueva recomendación de la OMS. Se estima que es una política que tiene que determinar el Consejo Federal de Salud (COFESA). El último encuentro de los ministros del área de todo el país fue el 2 de marzo.

Desde la cartera de Salud de la Provincia, señalaron que los lineamientos siempre son nacionales.

"Las mayoría de las decisiones en la Ciudad las hemos tomado a partir de lo que definió el Consejo Federal de Salud que se reúne una vez por mes. Hasta que el Cofesa no defina algo nuevo, seguimos con el mismo esquema de vacunación. La dosis de refuerzo se aplica a los 6 meses de la última dosis aplicada", indicaron desde el Ministerio de Salud de Ciudad.

Los expertos consultados por Clarin consideran razonable y acuerdan con la nueva recomendación que adoptó la OMS. La propuesta es optimizar y sostener la vacunación periódica de colectivos de riesgo.

"Creo que el nivel de inmunización que se logró en nuestro país sumado a la cantidad de gente que se ha infectado justifica plenamente el hecho de que saquen las vacunas como refuerzo", define Arnaldo Casiró, médico infectólogo, director del Cemar 1, el primer Centro de Especialidades Médicas de la Ciudad.

Para Rubén Solari, jefe de Unidad del Hospital Muñiz, la OMS plantea esto en función global. "Ya en 2021

Hasta tanto se revise la política nacional, Ciudad y Provincia mantienen sus esquemas actuales.

alertaban sobre no desviar el suministro a países que cuentan con altos niveles de cobertura de vacunación. En la Argentina, deberían restringirse los refuerzos a la población vulnerable para no comprometer las campañas y la provisión de otras vacunas", opina.

Ricardo Tejeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, señala que esta estrategia se viene implementando en todo el mundo. "Las personas de riesgo son las que se siguen vacunando, pero ya no se aplican refuerzos porque hay muy poca circulación del virus y la población está inmunizada. En este momento no es recomendable seguir con los refuerzos", reflexiona.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

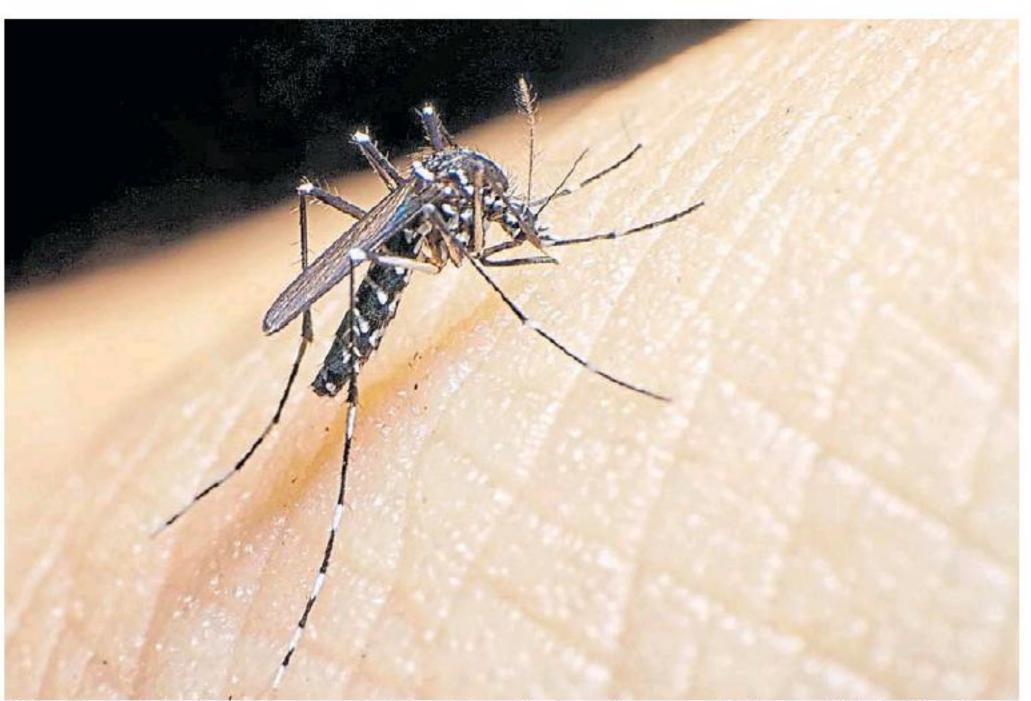

Aedes Aegypti. Es el mosquito vector del virus. Su nombre se traduce como "el desagradable de Egipto".

SANTA FE, JUJUY Y SALTA, LAS OTRAS PROVINCIAS QUE REGISTRARON VÍCTIMAS FATALES

## Confirman otras dos muertes por dengue en Tucumán y ya son al menos siete en el país

Investigan si un hombre bonaerense también falleció por el virus. En el país ya hay 9.388 casos registrados.

En medio del alerta sanitaria por los casos de dengue, la provincia de Tucumán confirmó dos nuevas muertes, por lo que ya son al menos siete las víctimas en todo el país.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que ambas víctimas fatales fueron dos hombres que se encontraban internados en hospitales del sector público.

Uno de ellos presentaba comorbilidades. Fue identificado como Leandro Ibarra, de 34 años, quien residía en la capital tucumana. Padecía obesidad. Del otro hombre, las autoridades sanitarias no brindaron datos hasta el momento, aunque se supo que vivía en La Banda del Río Salí.

El jueves pasado se había registrado la primera muerte por dengue en la provincia. Un hombre identificado como Jesús Emanuel Valdez, de 21 años, también con comorbilidades.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública continuaba realizando operativos, que consistían en ir casa por casa donde había residuos acumulados y descartar todo lo que pudiera acumular agua.

preventivas para evitar la posible picadura del mosquito y posteriores contagios, como el uso de repelente en niños y adultos, sobre todo en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde.

El lunes, en tanto, se había conocido la muerte de una mujer de 49 años en **Jujuy**. El primer fallecimiento por la enfermedad en esa provincia se registró en el hospital Arturo Zabala de la ciudad de Perico, a 38 kilómetros de la capital jujeña y tuvo como víctima a una mujer que "presentaba enfermedades preexistentes".

En ese marco, la directora provincial de Sanidad, Fabiana Vaca, precisó a la agencia Télam que hay "19 internados con caso de dengue, ninguno reviste gravedad, aunque se mantiene la vigilancia estricta".

Estos casos se suman a los tres fallecidos que fueron reportaron el viernes en el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud: dos en Salta y otro en Santa Fe.

"El escenario es un incremento sostenido de casos desde la semana 31 de 2022 (1 de agosto), que es cuando comienzan a aparecer las notificaciones de lo que son los casos sospechosos de dengue en el Sistema de Vigilancia del país", sostuvo ayer la directora nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, Teresa Strella.

Y precisó que, hasta el cierre de la semana pasada en el Sistema Nacio-Además, Salud recomendó a la po-nal de Vigilancia de Argentina, se re-confirmar si es la primera muerte por blación continuar con las medidas portaron 9.388 casos, de los cuales dengue en Provincia. ■

8.504 no tienen antecedentes de viaje, 582 se encuentran en investigación y 302 sí habían viajado"

"Esto es importante porque estos casos se encuentran por encima de lo que uno espera respecto de lo que ha sucedido años anteriores y con una curva que va in crescendo", añadió en diálogo con Télam radio.

Por otra parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que se está registrando "el momento máximo de pico de una epidemia", en relación a la suba de casos de dengue y chikungunya de las últimas semanas, y pidió aumentar las medidas de prevención.

"Sabíamos que iba a suceder. Empezó en los países donde el dengue y la chikungunya son enfermedades que están siempre", dijo el titular de la cartera sanitaria. Y precisó que en el final del verano es cuando se suelen "ver la mayor cantidad de casos".

"Hoy a nivel de país tenemos una gran cantidad de casos, que igual no supera a los que tuvimos en 2019, que fue el máximo pico registrado, pero es una cantidad importante", agregó en radio Provincia.

Y reveló que hubo un caso grave, que fue "una persona que vino de otro país y que falleció con sospecha de dengue" y luego "unos 38 casos con signos de preocupación". La víctima era un paciente que viajó a Bolivia y murió hace 20 días. Realizan la investigación epidemiológica para

Curva en alza. Casi todos los casos son leves. Qué pasa si alguien se contagia con una cepa distinta a la primera.

## El riesgo de la reinfección y cuáles son los síntomas en un cuadro grave

Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

Los casos de dengue se multiplicaron en los últimos dos meses. Está presente en 13 jurisdicciones del pais y el promedio semanal de infectados es de 2.000, mientras que la totalidad de personas que contrajeron la enfermedad desde el inicio del brote ya ronda las 10.000. La expansión de uno de los virus de mayor presencia en Argentina y la región y, principalmente, la detección de casos graves alarma.

Un informe del Ministerio de Salud bonaerense señala que "debido a los brotes sucedidos previamente y a la circulación de más de un serotipo en la provincia de Buenos Aires, la detección de casos con signos de alarma resulta de suma importancia para anticipar las formas graves de dengue".

"Los signos de alarma ocurren dentro de las primeras 48 horas después de que bajó la flebre. Hay que observar al paciente dentro de ese lapso de tiempo porque son las horas críticas dentro de las cuales se puede instalar el dengue grave", le explica a Clarín Elena Obieta, médica infectóloga y jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de San Isidro

¿Cuáles son los síntomas que indican gravedad? "Sensación de cansancio intenso, falta de aire y descenso de la presión, fuerte dolor abdominal, vómitos (al menos 3 veces en 24 horas), sangrado por la nariz, conjuntivas o las encías, sangrado en materia fecal y somnolencia o confusión", menciona Luis Cámera, médico clínico del Hospital Italiano y asesor de Gobierno durante la pandemia de Covid.

Pablo Bonvehí, jefe de Infectología de CEMIC, agrega que un médico debe evaluar si en el paciente hay signos de "acumulación de líquidos, sangrado en las mucosas, agitación o somnolencia, aumento de tamaño del hígado, datos de laboratorio como aumento del hematocrito o disminución de las plaquetas".

Por otra parte, Leda Guzzi, de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), también la dificultad para respirar, letargo, inquietud e hipotensión arterial postural.

tes pueden tener extravasación de pleta Obieta. ■

plasma hacia los tejidos (edemas) y peritoneo (ascitis). Esto sucede por un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y luego puede sobrevenir el shock. También suelen presentarse manifestaciones hemorrágicas severas como vómitos con sangre, heces con sangre, sangrado ginecológico. Incluso, puede existir inflamación de órganos, miocarditis, encefalitis y pancreatitis", amplía.

Aproximadamente, entre el 5% y el 10% de los contagiados adquieren dengue grave, pero si el cuadro se trata a tiempo la mortalidad baja a menos del 1%. Suele ser más frecuente en niños y en embarazadas.

Los especialistas consultados coinciden en que ante una segunda infección por un serotipo diferente al de la primera, se incrementa el riesgo de sufrir una forma clínica más severa. "El segundo evento no necesariamente va a ser grave. Puede serlo ocasionalmente, si la infección es por un serotipo diferente al inicial. La inmensa mayoría de los cuadros de dengue son banales", detalla Guzzi.

"Las personas que se infectan por primera vez, en general no contraen dengue grave. Cuando desaparece la fiebre, aparecen vómitos, cansancio. La deshidratación y las hemorragias son los síntomas más alarmantes en el dengue grave y este se ve más con la segunda infección", añade Arnaldo Casiró, médico infectólogo, director del Cemar 1, el primer Centro de Especialidades Médicas de la Ciudad.

Por su parte, Bonvehí argumenta: "Una segunda infección puede tener, en algunos casos, más probabilidad de agravarse en relación a alguien que se infecta por primera vez. Esto se debe a que hay 4 serotipos de dengue y la protección que brinda la infección contra uno es transitoria contra los otros 3, y luego de eso, si se produce una infección por otro serotipo, los anticuerpos contra el primero pueden facilitar el ingreso del virus a las células".

"Si el segundo episodio de dengue se adquiere por el mismo serotipo que en la primera infección, voy a estar protegida como si estuviera vacunada. El problema es cuando se adquiere dengue por se-"Con el dengue grave, los pacien- gunda vez con otro serotipo", com

32 | SOCIEDAD MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

LA INICIATIVA ENTRA MAÑANA A LA LEGISLATURA

## Costa Salguero: el debate por el predio se recalienta con una propuesta vecinal

Juntaron más de 50 mil firmas para que se haga un parque y no un barrio, como impulsa el Gobierno porteño.

Silvia Gómez sgomez@clarin.com

Mañana ingresa en el recinto de la Legislatura porteña un proyecto promovido, visibilizado e impulsado por vecinos de la Ciudad que quieren un parque público en Costa Salguero, junto a la ribera del Río de la Plata; y no un nuevo barrio, con edificios, locales comerciales y oficinas, como promueve el gobierno porteño.

Se trata de un proyecto que nació de una iniciativa popular, un mecanismo legal que busca promover la participación vecinal. Es récord: porque es la primera que ingresa a la Legislatura porteña desde que se creó (en agosto de 1996, en reemplazo del Consejo Deliberante). Y porque logró la adhesión de 53.000 personas, superando las 38.440 que exige la ley.

Sin embargo, este contundente apoyo no le asegura los votos en el recinto. Por el contrario: el bloque oficialista ya adelantó que no votará a favor y así el proyecto quedará archivado. Vale recordar que el bloque Vamos Juntos tiene mayoría y suma además aliados de la UCR/Evolución.

Desde que ingresó el proyecto a la Legislatura pasaron once meses. En este tiempo, la Comisión de Planeamiento Urbano no convocó asesores ni legisladores; es decir, no debatió el proyecto.

Desde el Colectivo de Arquitectas explicaron a Clarín: "Es un proyecto de la ciudadanía, es transversa, no tie-



En foco. El plan oficial abarca 32 hectáreas, con edificios y oficinas. Unos 53 mil vecinos quieren verde.

ne que ver con un partido político o con una visión sesgada. Venimos reclamando una Ciudad más justa, necesitamos debatir estos temas centrales, vinculados al espacio público, pero también al medio ambiente. La ola de calor que atravesamos estas semanas no pudo ser más elocuente, necesitamos más verde. Hay que tomar dimensión de la crisis que nos afecta en las ciudades, el futuro es ya", dijo la Arquitecta Barbara Rossen, quien además es responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo.

A contrarreloj, buscan generar conciencia sobre la participación ciudadana. Esperan que se apruebe en primera lectura para que esta instancia obligue a la Legislatura a convocar a

una audiencia pública (se trata de leyes con doble lectura).

Si maana la Legislatura vota en contra, se pierde el proyecto de ley y el esfuerzo de las organizaciones, además de las expectativas de los que firmaron.

La iniciativa popular es una herramienta prevista en la Constitución de la Ciuda. Para que el proyecto de ley ingrese al recinto debe estar avalado con la firma del 1,5% del último padrón electoral local.

La iniciativa debe recorrer un camino dentro del Palacio Legislativo: el primero es determinar que el proyecto tenga que ver con una competencia propia de la Legislatura. En este caso lo es, de hecho recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional. Los temas vedados para una iniciativa popular son los vinculados al Presupuesto o tratados internacionales o de reforma de la Constitución. por ejemplo.

Respecto a la recolección de firmas, no se hacen en cualquier planilla, sino que tienen que tener un logo de la Legislatura. En estas planillas se anotan los datos: el nombre y documento de identidad de las personas que apoyan la iniciativa, su domicilio electoral, la fecha y la firma.

Las primeras 4.000 firmas fueron vitales. Porque La Ley de Procedimiento de Iniciativa Popular establece que el proyecto sea difundido en los medios públicos de la Ciudad, en radios, carteleras y medios electrónicos (web y redes sociales); también en los medios vinculados a la Legislatura.

¿Cómo se verifica que las firmas sean verdaderas? El trabajo lo lleva adelante el Tribunal Electoral porteño. Pero no verifica todas las firmas, sino un porcentaje. Para las primeras 4.000 tendrá la tarea de chequear un 3%. Esto se hace de manera aleatoria. Si el 10% de las firmas verificadas muestra algún tipo de irregularidad, entonces la iniciativa pierde el derecho a ser publicitada.

Además, las firmas no pueden tener una antigüedad mayor a 12 meses. Y una vez que se hayan presentado, hay un trabajo muy importante que debe hacer el Tribunal Electoral con el control y la verificación, que se realiza por muestreo.

Una vez que se juntan todas las firmas, y se verifican, el proyecto ingresa a comisiones. Luego la Legislatura tiene un plazo de 12 meses para sancionar o rechazar el proyecto.

El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para vender 32 hectáreas junto a la Ribera, en la zona de Costanera Norte. Fue aprobado en diciembre de 2019, en lectura simple. Desde ese momento, la venta de las tierras se encuentra judicializada. En primera instancia recibió un fallo adverso; la justicia consideró que la venta es "inconstitucional".

Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En octubre de 2021, la Sala Nro. 2 de la Cámara entendió que se infringió un procedimiento constitucional relativo a la "desafectación de los inmuebles del dominio público". Ocurre que el Gobierno porteño los considera "terreno público de dominio privado de la Ciudad" y de esta manera evitó la doble lectura y la audiencia pública. La Ciudad apeló y en este momento la definición se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia.

El Ejecutivo quiere vender el predio para un nuevo barrio. Como indica el Código de Planeamiento Urbano, al menos un 65% de los terrenos deben ser destinados a espacios públicos, lo que incluye a calles y veredas. Ya hay cambios en marcha, como la construcción de un paso público en donde estaba el driving y la construcción de una playa, que también fue frenada por la Justicia.

LO CONFIRMÓ LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

## Kambourian, procesado por usar fondos del Hospital Garrahan

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del pediatra Carlos Kambourian, por el uso de fondos del Hospital Garrahan para gastos personales cuando estaba al frente de ese reconocido establecimiento.

El fallo, que lleva la firma de los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones, alcanza también al ex director Administrativo del Garrahan. Alan Norton, y fue firmado el 9 de marzo. Ambos fueron procesados como "autores responsables del delito previsto en el artículo 248, en concurso ideal con el 261 del Código Penal", es decir, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

"Kambourian y Norton, pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo, utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio", sostuvieron los jueces.

La resolución confirma los procesamientos dictados por el juez federal Luis Rodríguez a instancias de una investigación realizada por la fiscal Alejandra Mangano, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La investigación se inició por la de-



Kambourian. Niega todo.

nuncia efectuada por Guillermo González Prieto, mientras ejercía la presidencia del Consejo de Administración del hospital, quien puso en conocimiento de la instrucción la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.

La acusación dice que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal citó almuerzos que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron "torta de invitación".

"Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto", señalaron los jueces.

Kambourian se defendió en Twitter: dijo que en el Hospital Garrahan, antes de su llegada, "había una gran caja negra" y él terminó "con eso", y tambén destacó que Mauricio Macri lo apoyó. "Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente @mauriciomacri me apoyó", señaló Kambourian en el hilo que tituló "El fin de los privilegios". Insistió que durante su gestión hubo "transparencia en el uso de los fondos". "Instituí por primera vez en la historia de la institución el manejo de fondos con tarjetas, para que todo quede registrado. Todo", enfatizó. Y cerró: "Incluso los gastos de representación de todo el personal jerárquico, como el que tuve el honor de ocupar. No me lo perdonaron. Se le terminó la joda a más de uno".

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

SOCIEDAD 33 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023



Altavista. El docente de 52 años deja de representar al superhéroe. "Ya entregué mi traje a mi sucesor, que tiene gran entusiasmo", afirma.

Solidaridad. Tras 10 años de ayudar en el Hospital de Niños, Maximiliano Altavista decidió retirarse y agradecer a cara descubierta. Es docente y papá de trillizos.

## El Batman de La Plata se sacó la máscara: "Paso a ser un Robin más"

LA PLATA. CORRESPONSALÍA laplata@clarin.com

Y un día Batman se sacó la máscara. Y abajo del traje no había un multimillonario nocturno con aires de justiciero, sino un docente de escuela. La Plata pudo mostrar por una década un superhéroe autóctono. No combatía supervillanos pero se encargaba de injusticias más cotidianas: hospitales sin infraestructura, chicos sin juguetes.

Por decisión propia, colgó la capa. Era uno de los secretos mejor guardados en la ciudad. Ayer el Bruno Díaz de las diagonales abandonó el anonimato. Maximiliano Altavista, de 52 años, fue la persona detrás de la máscara del "Batman solidario" de La Plata, un personaje que nació en una de las crisis más traumáticas de la historia de la capital bonaerense y se volvió un símbolo de la solidaridad.

"Ahora que ya entregué el traje a

mi sucesor me quise mostrar a cara limpia en agradecimiento al cariño y respeto que me tuvieron quienes participaron de las obras en todo este tiempo. No resulta fácil entregar dinero y objetos a alguien anónimo. Y acá, en mi ciudad ocurrió. Estoy orgulloso y agradecido", dijo el docente a Clarín.

En su casa de la zona del barrio Aeropuerto, el ambiente es sombrío como en las páginas donde se escribían las aventuras que ideaban Bob Kiney Bill Finger. Por supuesto, las habitaciones están decoradas con todo tipo de objetos inspirados en el hombre murciélago. A partir del 2 de abril (cuando se cumpla una década de su primera misión), su lugar será tomado por otro Bruno Díaz anónimo. Según dice, a partir de ahora Altavista será "un Robin más".

El super héroe en retirada le contó a este medio que hizo un "casting" para elegir a su heredero. "Encontré

al hombre ideal. Está con ese entusiasmo que yo tenía cuando comenzó toda esta loca y hermosa historia", se entusiasma.

El Batman de La Plata se había vuelto una figura de la ciudad. Fue condecorado "vecino destacado" por la Municipalidad, participaba en acciones con los clubes Estudiantes y Gimnasia para promover acciones contra la violencia en el fútbol e incluso había llegado a conocer a Diego Maradona durante el paso del 10 por el banco tripero.

Su tarea se daba en el Hospital de Niños, donde pasaba a saludar a los chicos, regalaba golosinas, lápices de colores y les sacaba una sonrisa. También había impulsado campañas de donaciones, donde consiguió unos 50 televisores, sillones para las familias, colaboró con la refacción de los ambientes e incluso instaló una mini Ciudad Gótica en el patio, un espacio de juegos para que se distiendan los

pequeños y sus familias. Según reconoció ahora, ya sin el disfraz, su actividad principal es como docente en un colegio platense. Es padre de tri-Ilizos adolescentes. Si bien algunos conocidos y familiares sabían su secreto, todos preservaban su identidad. Una cadena de Alfreds que le permitían continuar su tarea.

"En ocasiones iba sin el traje a pintar salas al Hospital de Niños y cuando alguna enfermera me escuchaba, me decía que yo era Batman. Entonces cambiaba de inmediato la voz para despistarla porque para mi era un puñal ser descubierto", contó.

Para Altavista, el paso del tiempo fue un desgaste constante. "Ya me vengo sintiendo cansado y uno tiene que retirarse con los laureles. El traje de Batman tiene que ser llevado como se debe, yo ya soy una persona grande", contó hace unos meses a Clarín, cuando anunció su retiro.

Su historia había comenzado el 2

de abril de 2013. Esa mañana había ido al Hospital de Niños de La Plata para preguntar si podía volver vestido con el traje para llevar alegría.

De esa primera misión salió con el agua casi hasta la cintura. Fue la misma jornada en que un diluvio azotó La Plata y produjo una inundación histórica, que dejó casi un centenar de muertos. En el Hospital de Niños "Sor maría Ludovica" también impactó. Hubo que improvisar traslados, y ajustar servicios para la emergencia.

"A lo largo del camino fui entendiendo todo... que el poder especial que tenía este Batman era el de transformar esos momentos duros y desesperantes en el hospital, por momentos de alegría y emoción; que no podía caerme ante cada camita vacía por partida de ángeles; que mucha gente de bien necesitaba confiar y me había elegido para depositarla", contó en una carta que publicó el sábado en el Facebook de Batman.

"Querido amigo, me atrevo a llamarte así, ya que creo que después de estos 10 años de permitirme ser vos, dejaste de ser ese personaje de fantasía admirado, para pasar a ser un verdadero amigo. Guardé mi último agradecimiento para vos antes de dejar tu traje, que tan gentil y desinteresadamente me prestaste", comenzaba ese texto, que en su cierre tiene un agradecimiento para el personaje: "Ha sido para mi un honor y un placer haber vestido tu traje".

"Es mucho el desgaste que se tiene, físico y psicológico, había días que llegaba roto a mi casa directo a abrazar a mis hijos, luego sin perder la sensibilidad aprendí a hacerme una coraza para poder seguir adelante", contó Altavista a un medio local.

En la despedida agregó: "El ver tu película 'Batman Inicia' me hizo entender muchas cosas... por ejemplo, que no tenías un poder especial, sino que lo que tenías para defenderte y luchar contra el mal era solo lo que podías lograr con sacrificio, conductay entrenamiento, que estabas convencido que sin justicia nada puede funcionar bien, vi como aunque teniendo la admiración de muchos, fuiste capaz de detenerte ante la inocencia de un niño golpeado por la vida para regalarle tu insignia, mostraste que por más poderoso que se pueda ser, todos tenemos limitaciones... que la posibilidad que tenías de disfrutar de todo lo que la riqueza da, valía la pena dejarlo de lado si se trataba de juntarte con lo poco que quedaba no corrupto en Gótica para intentar revertir toda la miseria human ... sinceramente luego que terminó la película, con los ojos llenos de lágrimas deseé que vinieras a este bendito pais a hacer lo mismo".

#### Más noticias del día

En la cuarentena

#### Condena a policías que mataron a un peón rural

Cuatro policías de Tucumán fueron condenados a prisión perpetua por matar a Luis Armando Espinoza (31), peón rural, durante la cuarentena por el Covid en 2020. También secuestraron a su hermano. Espinoza fue atacado tra tras un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melchoy su cadáver apareció una semana después en bolsas de plástico en Catamarca.



Víctima. Espinoza tenía 31 años.

Santa Fe

#### La conoció por Tinder, la sedó y la violó

Un médico de 37 años fue condenado en Santa Fe a 8 años de prisión tras ser hallado culpable de haber sedado a una mujer que conoció a través de la aplicación de citas Tinder para luego abusar sexualmente de ella. "Luego de tomar un vaso de cerveza, la mujer comenzó a sentirse mareada y con sueño y perdió el conocimiento", planteó la Fiscalía. Luego reaccionó ante los abusos.

Estafas virtuales

#### Hackers argentinos roban a firma inglesa

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda de hackers que robó US\$800 mil a la empresa de criptomenedas británica Buenvit. tras allanmientos en Lanús y en Miramar. Los fondos habrían sido desvíados de billeteras virtuales, Se sospecha que el líder del grupo huyó a Francia, por lo que la Justicia libró una orden de captura internacional.

Malbec blanc. Una decena de bodegas ya produce la bebida que usa la versión blanca de la uva más famosa y emblemática de Argentina. Cómo es y cómo se hace.

## El impensado vino que crece y abre nuevas oportunidades en el exterior

Adriana Santagati asantagati@clarin.com

El vino se sirve de la botella a la copa y es blanco, más blanco que cualquier blanco, casi transparente. En nariz pueden aparecer esas notas típicas de un blanco, pero también una fruta roja que desorienta. Pero en la boca, es un blanco con todas las letras. ¿Es un blanco? Sí, es un blanco. Pero es un blanco que se hizo a partir de la uva tinta más emblemática de la Argentina: el Malbec.

El Malbec blanco (o Blanc de Malbec) no es un lanzamiento aunque sí es un vino bastante nuevo en el mercado. Pero que está creciendo, despacito y sostenido, en cantidad de bodegas que lo producen y también en ventas en el exterior. En un momento en el que el vino es clave en la estrategia de generar divisas, el blanco de Malbec aparece como una nueva oportunidad: la de exportar un vino que sólo se produce en Argentina.

Argentina en el mundo es Malbec. Es nuestra cepa insignia, por la que nos reconocen los consumidores extranjeros y la que vienen a buscar cuando son turistas en estas tierras, la que gana mayoría de los precios en rankings y concursos (aunque otras están empezando a subir posiciones) y, por lejos, el principal varietal que exportamos: 56,96% del total de litros en 2022, según el Observatorio Vitivinícola Argentino.

El Malbec es todo. Pero la industria vitivinícola local viene desde los últimos años pensando cómo construir la identidad del vino argentino



Casi transparente. Así es el Blanc de Malbec, que en el país sale entre \$ 1.100 y \$ 2.700 la botella.shutterstock

en el exterior más allá del Malbec sin olvidar todo lo que el Malbec nos dio (y aún tiene para dar).

Esa es la mirada que aporta Alejandro Vigil, reconocido y premiado enólogo, pero que aquí habla en su rol de presidente de Wines of Argentina, la entidad que promueve el vino argentino en el exterior. "Vemos un potencial de crecimiento en todos los métodos de elaboración del Malbec, incluido el Blanc. Esto comenzó hace aproximadamente 10 años y a partir de ahí hubo un desarrollo fuerte en varias

bodegas que fueron encontrando su lugar. Creemos que tiene un potencial suficiente para convertirse en una nueva fuente de exportación", analiza.

Ese primer vino al que se refiere Vigil es el Indomable Blanc de Malbec, que produce Colosso Wines desde 2014. "Colosso nació como una marca de Malbecy decidimos que teníamos que hacer algo original que nadie hiciera. Pensamos cuán versátil podía ser un Malbec y empezamos a tirar ideas. Hicimos rosados hasta que llegamos al Blanc de Malbec", cuenta Andrés Ridois, su gerente general.

A partir de esa innovación, varias bodegas en el país se fueron sumando al nicho. Desde grandes tanques de la industria a otras más boutique y disruptivas. Hoy, hay una decena de blancos de Malbec en el mercado. con nuevos lanzamientos permanentes. Y en casi todos, la mira está puesta afuera.

Es el caso de Andeluna, bodega que fue pionera con el ya consolidado Cabernet Franc (varietal del que tam-

bién hizo un blanco) y acaba de sacar a la venta su Blanc de Malbec. "El año pasado lo llevé a ProWein (NdR. Una de las ferias de vinos más importantes del mundo) y cuando lo presenté el importador de Inglaterra me dijo 'El año que viene te compro todo'. Salimos al mercado con 13.000 botellas de la cosecha 2022 y un compromiso de compra del 80%. Vamos a hacer el doble de la 2023", comparte Manuel González Bals, enólogo de la bodega de Valle de Uco.

Los Blanc de Noir (blancos de tintas) nacieron hace mucho tiempo en la región de Champagne, en Francia, donde la mayoría de las uvas blancas van a la producción de espumoso (que ahí sí se puede llamar champagne) y un grupo de viticultores empezaron a vinificar tintas como blanco. Por eso, este Malbec blanco no es una variedad, sino un método de vinificación. Que es complejo y costoso, y que comienza en el viñedo.

"Tenes que trabajar mucho con el follaje, para que la hoja proteja lo más posible al fruto porque cuanto más sol ingrese es mayor la concentración de color", arranca el chief winemaker de Andeluna. "Es determinante la fecha de cosecha, que se monitorea en cada parcela y se adelanta a la habitual para generar más acidez, menor PH y un nivel de alcohol potencial menor, con lo que se busca encuadrar una cepa tinta en un perfil de vino blanco", sigue Juan Carlos Muñoz, chief winemaker de Viña Las Perdices.

En Argentina, los Blanc de Malbec se consiguen, según la etiqueta y el canal de comercialización, desde unos \$ 1.100 a \$ 2.700 la botella. ¿Cómo es este vino? Carlos Bauzá, enólogo de Bodegas Salentein (que produce el Killka Malbec Blanco), dice que el consumidor local "se está animando a salir de lo tradicional y probar lo nuevo".

"Las oportunidades son muy buenas por lo bien que se comporta como vino blanco: sorprende a varios cuando lo degustan y es novedoso", concluye Alfredo Merlo, fundador de Maal Wines, que desde 2016 elabora el Ambiguo La Joven, un vino que en su nombre sintetiza muy bien lo que es el Blanc de Malbec: una nueva ambigüedad que atrae.

TRABAJÓ EN CLARÍN Y PUBLICÓ 37 LIBROS

## Murió el periodista, escritor y diplomático Albino Gómez

El reconocido periodista, escritor y diplomático Albino Gómez murió este lunes a los 94 años. De destacada trayectoria en medios, trabajó en casi todos los canales de televisión de aire, en importantes radios y durante años se desempeñó en la redacción del diario Clarín.

Gómez, que publicó 37 libros y fue condecorado por numerosos países, también fue embajador de Argentina en Egipto, Kenia y Suecia, además de otras funciones públicas.

Nacido en el barrio porteño de Flores, pasó por la redacción de Clarín en distintas épocas y ejerciendo diferio de redacción y corresponsal en tunidad.

los Estados Unidos.

En el año 2018, la Academia Nacional de Periodismo le entregó el premio Pluma de Honor en reconocimiento a su compromiso con el ejercicio de la profesión y con la defensa de la libertad de expresión.

"La función social de la prensa es describir la realidad, sabiendo que la calidad de la democracia depende también de la calidad de los periodistas y de los medios, ya que el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere de hechos verídicos para no defraudar el derecho de la sociedad a ser debidamente informarentes roles: fue editorialista, secreta- da", dijo Albino Gómez en esa opor-

Además, parafraseando al escritor Gabriel García Márquez, afirmó que el periodismo "es el oficio más lindo del mundo" pero advirtió que "su ejercicio está sujeto a presiones, puede resultar muy peligroso, requiere calidad culturaly la necesidad imperiosa de transmitir credibilidad".

En aquella oportunidad la distinción se la dieron Hermenegildo "Menchi" Sábat y Magdalena Ruiz Guiñazú.

Además de ser embajador, entre los muchos cargos que desempeñó en Cancillería lo hizo en las ciudades de Montevideo, Santiago de Chile, Ateva Yorky Washington.



Galardón. Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo.

Albino Gómez también cumplió misiones especiales en una gran cantidad de lugares del mundo, como Lima, Bogotá, Cartagena, Managua, Ménas, Pretoria, Ciudad del Cabo, Nue-xico, Santo Domingo, San José de Costa Rica, Brasilia, Quito, La Paz, Asun-

ción, Caracas, Guatemala, La Habana, Montevideo, Santiago, Madrid, Roma, París, Budapest, Varsovia, Praga, Ginebra, Berna, Moscú, Belgrado, Viena, Beijing, Seoul, Tokio, Argel, Rabat, Jedday Túnez.







**NUEVOS RETOS PARA LAS EMPRESAS** 



## **EMPRESAS QUE SE REINVENTAN** ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS

## 30 de Marzo | 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestras redes sociales 💿 🕣 🕑

Las empresas transitan un proceso de transformación. El mundo exige nuevos procesos y metodologías de trabajo para generar productos y servicios. Los mercados cambian a gran velocidad. La tecnología desafía a los formatos de negocio tradicionales.

Más eficiencia y flexibilidad, nuevos enfoques, otros marcos regulatorios son el camino. Cómo lo hacen las compañías argentinas.



**Daniel Dimare** Director de marketing de Juguetes Rasti



Pablo Lera Subsecretario de Desarrollo Económico de GCBA



Romina Simonelli VP de Medios de Pago de Uala



Diego Bleger Socio Líder de Advisory en **KPMG** Argentina



Jaime Macaya CEO de Kavak Suramérica Hispanoparlante





GOLD SPONSORS



SILVER SPONSORS





36 SOCIEDAD MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

HUBO AL MENOS 10 PERSONAS DETENIDAS Y SECUESTRARON ARMAS Y DROGAS

## Los Monos: allanamientos en Rosario y Ezeiza por dos asesinatos

Durante la madrugada de ayer se hicieron más de 20 operativos. También investigan ataques a canales de TV.

Un total de 22 allanamientos se desarrollaron desde la madrugada de ayer en distintos domicilios de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez. También hubo procedimientos similares en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y en celdas de las cárceles de Coronda y Piñero.

Los operativos apuntaron contra la organización narco Los Monos, a la que le atribuyen ser autores de una balacera a Televisión Litoral y dos crímenes ocurridos en diciembre de 2022. Los allanamientos estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal.

También intervinieron en la celda de Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, líder de Los Monos, en la cárcel federal de Ezeiza. Las acciones tienen como fin esclarecer los asesinatos de Miguel Roulin (46) y Ricardo Carrizo (60), ocurridos el 4 y 8 de diciembre respectivamente.

A ambos crímenes se los asocia con conflictos en la venta de drogas. Roulin fue acribillado a balazos desde un auto en la puerta de su casa, en el barrio Puente Gallegos.

En tanto, Carrizo también fue baleado desde un auto, en Tablada, en un pasillo de Villa Manuelita, en don-



Operativos. Apuntaron a Cristian Avalle, que trabaja con "Los Monos".

de varios vecinos habían denunciado que allí se vendía droga. Un asesinato que se produjo cuatro días después del de Roulin.

Las investigaciones en Rosario se llevaron a cabo en los barrios La Granada, Las Flores, zona centro, Parque Casas, España y Hospitales, Tablada, Tío Rolo, Hospitales, Arroyito, Magnano, 22 de Julio, entre otros.

En tanto, en Villa Gobernador Gálvez los procedimientos se desarrollaron en La Rivera, Coronel Aguirre, Swfit, Cargill/Los Pinillos, según informó Cadena 3.

Los allanamientos en domicilios de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez fueron ordenados conjuntamente por los fiscales de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo, y los integrantes de la Unidad de Extorsiones y Balaceras, Valeria Haurigot, Franco Carbone y

LINDOR ALVARADO

#### Procesan a un narco que intentó fugarse en helicóptero

El juez federal Ernesto Kreplak procesó ayer con prisión preventiva a Lindor Alvarado y a otros dos hombres por el frustrado plan para rescatar en helicóptero al capo narco rosarino de la cárcel de Ezeiza. Alvarado permanece alojado allí tras haber sido condenado a prisión perpetua por liderar desde prisión una asociación ilícita que entre el 2012 y 2018 cometió homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras. El juez procesó también a Andrés Alcides Donnet y a Gianluca Orpianesi y les trabó un embargo de \$50 millones a los tres imputados.

Federico Rébola.

Según informó el diario La Capital, los operativos también forman parte de la investigación del atentado a balazos contra la sede de Televisión Litoral, en avenida Perón al 8100. Este ataque se produjo el 12 de diciembre pasado.

Se especula que Avalle habría planificado desde Ezeiza la balacera contra el predio de Televisión Litoral donde funciona Canal 3 y Radio 2.

Por este hecho ya hay varios imputados, entre ellos, Juan José Villazón, integrante de la banda de "Los salteños" del asentamiento Los Pumitas de barrio Empalme Graneros.

En ese barrio a principios de este mes fue asesinado el niño Máximo Jeréz (11) en medio de una balacera a un puesto de venta de drogas.

Avalle, comparte lugar de detención con otros dos hombres vinculados a "Guille" Cantero, Leandro "Pollo" Vinardi y Damián "Toro" Escobar, a su vez ligados a una facción de la barrabrava de Newell's Old Boys.

"Pupito", originario de Villa Gobernador Gálvez, aparece en varias investigaciones como conductor de un grupo criminal que opera para "Los Monos", dirigida por el multicondenado Ariel "Guille" Cantero.

"Avalle era para 'Los Monos' en Villa Gobernador Gálvez lo que Pablo Nicolás Camino, en barrio Godoy", dijo a Télam un investigador de la Justicia Federal que envió a juicio a "Pupito" en una causa por narcotráfico y secuestro extorsivo, precisamente junto a Ariel Cantero.

Camino es un sicario que está procesado por narcotráfico e imputado en la justicia ordinaria por balaceras y extorsiones, que -de acuerdo a la Justicia- ordena desde la cárcel.

La investigación sobre la celda del líder de Los Monos no es nueva. Hace menos de dos semanas sufrió un allanamiento por el homicidio de Lorenzo "Jimi" Altamirano, ocurrido el 1 de febrero frente al estadio de Newell's.

De acuerdo a un informe preliminar, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró armas de fuego, drogas, motocicletas y automóviles. Además, la policía secuestró celulares, tarjetas bancarias y más de 300 mil pesos en efectivo.

Como resultado de los allanamientos, la policía aprehendió a Elvio O.; Valeria A.; Matías B.; Alan G. y Milagros A., mientras que otras seis personas fueron demoradas y puestas a disposición de la Justicia Federal.

JUSTICIA POR MANO PROPIA

## Vecinos de Esteban Echeverría lincharon a una banda de ladrones

Advertidos por los gritos de dos personas que estaban siendo víctimas del robo de una camioneta, los vecinos de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, decidieron actuar por cuenta propia. Fue así que lograron atrapar a los delincuentes y les dieron una paliza. "La próxima no te vasvivo", advirtió una mujer, cansada de los hechos de inseguridad en la zona.

El hecho ocurrió en el barrio San Carlos II y fue filmado por cámaras de seguridad y teléfonos personales. En esas imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se ve a cuatro delincuentes sorprendiendo al conductor de una Toyota Hilux negra estacionada, y a su acompañante.

Los ladrones abrieron las puertas e intentaron sacar a las víctimas por la fuerza, pero no contaron con la reacción de los vecinos que notaron que algo andaba mal por los gritos.

rony, y tras una corta persecución a pie, fueron reducidos y llevados a un descampado cercano, donde los obligaron a desvestirse, mientras esperaban la llegada de la Policía. "Sacale todo para que aprenda", exigió un vecino, visiblemente enojado.

Allí terminaron de acorralarlos y comenzaron a darle puñetazos, patadas y golpes con cintos y zapatillas. Uno de ellos, incluso, quedó en ropa interior sobre la calle. "Me estás matando, pará", suplicó otro de los delincuentes, sentado sobre el piso. "¿Para qué robás? Hay que laburar". le recriminaron dos vecinos.

Al llegar la Policía, los subió a un móvil y se dispuso a llevarse a tres de los ladrones (el restante logró escapar), en medio de los reproches de la gente. "Hacemos lo que ustedes no hicieron en cuatro o cinco meses", le gritó una señora a los agentes.

"La próxima los prendemos fue-Fue así que los asaltantes desistie- go", elevó otra mujer la apuesta. "Todo trabajadora sexual. ■

el día nos vienen a robar acá. La próxima no se van vivos", advirtió la anterior, mientras el patrullero se alejaba del lugar en medio de pedidos de mayor presencia policial.

Por otra parte, y también en Esteban Echeverría, pero en la localidad de Luis Guillón, un hombre fue asesinado el lunes de al menos una puñalada en un intento de robo. El agresor aparentemente atacó a la víctima con la complicidad de una trabajadora sexual.

El hecho fue descubierto en la madrugada en la calle Juan de Garay y Camino de Cintura. La víctima -de quien se preserva su identidad- fue hallada con al menos una puñalada.

Tras el ataque, el agresor y la trabajadora sexual se fugaron, pero, luego, integrantes del Comando Patrulla de la policía de Esteban Echeverría pudieron capturar al presunto autor. Los investigadores buscaban ayer a la EL SUSPENDIDO FISCAL DE SAN ISIDRO

## Arrancó el jury a Scapolan con duras acusaciones

Claudio Scapolan (52) entró vestido de traje azul, camisa blanca y corbata roja al edificio Anexo del Senado bonaerense, en La Plata. Lanzó un bostezo-que no se preocupó por ocultar- minutos antes de escuchar la gravísima acusación en su contra en el jury que empezó ayer: ser el líder de una banda que, junto con policías, armaba operativos y extorsionaba a personas siempre relacionadas con casos de narcotráfico.

El suspendido fiscal de San Isidro llegó antes que todos. Luego ingresaron dos testigos claves: el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quienes lo investigaron y procesaron, aunque ella terminó recusada y apartada.

"Scapolan tuvo un rol preponderante en una asociación ilícita dedicada a la extorsión y amenazas", dijo el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, quien fue designado como acusador en el jury por el Procurador Julio Conte Grand.

La defensa del suspendido fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Luciano Locatelli, advirtió que el proceso "es nulo porque el jury fue recusado" y lo consideró "absurdo".

Luego fue el turno de Arroyo Salgado. "Scapolan actuaba fuera de su jurisdicción al frente de la UFI de Delitos Complejos designado por el fiscal Julio Novo", advirtió y en su momento habló de la influencia que tuvieron en este caso "abogados con contactos políticos". Según Arroyo Salgado, "los narcos sabían que podían contar con el amparo de esta UFI de Delitos Complejos".

Scapolan fue, durante años, el hombre fuerte del renunciado fiscal general Julio Novo, quien allá por 2013 sonaba como ministro de Justicia de Sergio Massa, si éste llegaba a la presidencia. Novo hoy espera un juicio oral, acusado de proteger a narcos.

Virginia Messi

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604 pressreader

SOCIEDAD 37 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

HAY 14 POLICÍAS IMPUTADOS POR EL CRIMEN DEL FUTBOLISTA DE BARRACAS CENTRAL

## "Lo espero todas las noches", declaró en el juicio la mamá de Lucas González

También hablaron ante el Tribunal el padre del jugador asesinado y los jóvenes que estaban en el auto con la víctima.

#### **Nahuel Gallotta**

ngallotta@clarin.com

Cintia López fue dada de alta el sábado, después de un tratamiento por su cuarto intento de suicidio en 16 meses. A las 72 horas se sentó ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 25, en la segunda audiencia por el crimen de Lucas González (17), su hijo.

"Lo espero en la ventana todas las noches. Tomo nueve psicofármacos diarios. No puedo volver a ser la de antes. La vida, para mí, ya terminó. Lo único que quiero es dormir y tratar de soñarlo, a ver si lo puedo ver y decirle que lo amo, que lo extraño, que lo necesito y voy a esperar el gran día para poder estar con él", contó.

Cintia declaró ante catorce policías imputados y detenidos en el Compleio Penitenciario II de Marcos Paz. Aceptó preguntas del fiscal, su abogado y la defensa de los policías. Recordó que la noche del 16 de noviembre de 2021 preparó galletitas y mate cocido para que su hijo mayor (tiene otros dos) disfrutara antes del entrenamiento de Barracas Central. El 17 a la mañana, Lucas salió hacia Quilmes, donde se encontraría con Julián Salas (19) y Joaquín Zuñiga (19).

"Me desperté con el ruido del portazo", recordó Héctor "Peca" González, padre de Lucas, en su declaración. "Ese día no tuve ni la suerte de darle un beso, un abrazo, de decirle hijo dale con todo'. No tuve esa oportunidad.



Decidida. Cintia López, ayer, al llegar al Tribunal para declarar por el crimen de su hijo. Luciano THIEBERGER

Me robaron la vida. Me hubiese pasado a mí lo que hicieron. Yo iba a poner el pecho, la espalda o me iba a tirar arriba de Lucas. No me dieron la oportunidad ni de intentar protegerlo. Esa mañana tomamos mate con mi señora y vimos las noticias".

Se refiere a un supuesto tiroteo entre cuatro delincuentes y policías de la Ciudad en Barracas, "Es cerca de donde se entrena Lucas" comentaron, sin prestar atención. Cerca del mediodía, Cintia le envió un mensaje. Quería saber a qué hora llegaría para

esperarlo con la comida lista. Luego, Lucas dormiría siesta y se despertaría a las 16,30 para ir al colegio. Hasta que un amigo de la familia llegó a la casa de los González, en Florencio Varela, y les contó que Lucas había recibido un tiro en la cabeza y estaba grave.

"Peca" y Cintia llegaron al hospital Penna sin entender qué había pasado. No entendían el por qué de la custodia policial. "Los chicos de ahora no les dicen a los padres si andan en cosas raras", le dijo un policía a Cintia. Otro le comentó a "Peca": "tu hijo disparó. Le hicieron el test de pólvora".

Finalizado el entrenamiento, Lucas subió al auto Volkswagen Surán de la madre de Julián Salas. En el asiento trasero estaban Joaquín Zuñiga y Niven Huanca (18), que también se había probado en el club. "Lucas propuso frenar en la esquina y comprar dos jugos", aseguró Salas. Conversaron de lo felices que estaban por poder compartir un plantel por primera vez. Lucas, Julián y Joaquín se conocían de niños.

"De golpe veo que un auto me em-

pieza a encerrar. Lo primero que hice fue tocarle bocina. Pensé que estaba distraído. Pero me termina de encerrar y veo que el conductor se baja con un arma y pienso que me va a robar el auto. Empieza a disparar. Volanteo y subo a un cordón y me nublo. No sé cuántos fueron los tiros ni lo que había pasado", amplió Salas.

En el auto Nisan Tiida de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad iban Gabriel Isassi (41), Juan José Nieva (37) y Fabián López, quienes aseguraron haber disparado contra el auto de los chicos. Se cree que lo hicieron más de veinte veces. Están acusados de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, placer, odio racial, concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Mientras Lucas seguía en estado crítico y con custodia policial, los tres sobrevivientes del ataque a tiros estaban esposados y acostados boca abajo. A Julián, un agente le rompió su remera, que mostró durante su declaración. "Los policías no nos dejaban levantar la cabeza ni mirarlos", contó Salas, que sigue jugando en Barracas Central y estudia Kinesiología. Los policías les gritaron "¿dónde está la droga?", "¿en qué lugar escondieron el arma con el que mataron a Lucas?" y "villeritos de mierda, a los negros como ustedes hay que darles un tiro en la cabeza, como a Lucas".

La mamá de la víctima fatal recordó que "Lucas nunca dejó de tener custodia. "Siempre que entraba a verlo al hospital había un Policía de la Ciudad. Nos decían que tenía signos vitales, que iba a tener una mejoría. Pero era todo mentira. Lo revisé para ver si tenía marcas y me di cuenta de que tenía una quemadura de cigarrillo en una mano. Era una quemadura reciente". Cerca de las 3 de la madrugada del 18 de noviembre, Lucas fue trasladado al hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció.

La segunda audiencia había comenzado con la ampliación de la indagatoria del policía Daniel Espinosa (33), imputado por "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertady encubrimiento agravado".

FUE ATACADA EN SU CASA POR LADRONES QUE SE LLEVARON UNA CAJA CON DINERO

## Matan en Mar de Ajó a la madre de un concejal del Partido de La Costa

La madre de un concejal del Partido de La Costa -en el sur de la provincia de Buenos Aires-fue asesinada de un golpe en la cabeza en la localidad balnearia de Mar de Ajó. Beatriz Irma Zaramati tenía 78 años y era profesora de gimnasia. El crimen fue descubierto el lunes a la tarde en su casa de Blanco Encalada al 100 por su hijo, el legislador del PRO Sergio Santana.

Según la información difundida por fuentes policiales, la víctima recibió un golpe en la cabeza con una plancha para cocinar bifes, que le causó la muerte de inmediato por hundimiento del cráneo.

Todavía no se sabe el móvil del homicidio, aunque todo apunta a un ro-bo, ya que habría desaparecido una madre, después de h días de vacaciones.

caja donde la mujer guardaba dinero. Zaramati era viuda y vivía sola en ese complejo de dúplex, donde era propietaria de otras unidades que alquilaba a terceros. Su hijo es el vicepresidente del Concejo Deliberante del Partido de La Costa.

"Tristeza, hoy mataron a mi profesora y amiga Irma, espero justicia por ella. Quien fue que pague hasta el fin de sus días y que el señor cobre todo lo que pasó. Querida Irma, me vas a hacer mucha falta amiga, todavía me parece mentira, te mataron salvajemente, justicia, justicia", la despidió una mujer en Facebook. Según lo que explicó, Santana pasó a visitar a su madre, después de haber estado unos

La mujer estaba tendida sobre el piso de la cocina y, según se presume, estaba cocinando cuando fue atacada por el asesino, ya que una de las hornallas estaba encendida.

Según la primera estimación forense sobre la data de muerte, Beatriz fue asesinada entre las 20 y las 23 del domingo, es decir, un día antes del hallazgo. Una fuente judicial explicó a la agencia Télam que la hipótesis de un robo se está analizando porque "falta una cajita donde la mujer guardaba dinero", aunque aclaró que, más allá de una silla que estaba caída, no se halló "nada revuelto". Además aseguraron que "no había nada forzado ni se llevaron teléfonos".



Jubilada. Beatriz Zaramati tenía 78 años y era profesora de gimnasia.

Martín Prieto, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Costa.

El recipiente de cocina que -según se cree- fue empleado como arma homicida fue preservado y secuestrado i se llevaron teléfonos".

La causa está en manos del fiscal

por los peritos, para que sea analizado en el laboratorio, ante la posibilidad de encontrar "ADN de contacto" del autor del crimen.

El fiscal Prieto convocó para trabajar en el caso a personal de la Comisaría de Mar de Ajóy a detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores.■

### **DEPORTES**

Otra noche inolvidable con los campeones del mundo • La Selección goleó 7-0 a Curazao en Santiago del Estero



La felicitación de todos. La Selección y los hinchas esperaban el gol 100 de Leo con esa camiseta. Y llegó rápido, de derecha. Pero habría dos más. Un regalo para los santiagueños. AFP



El gol 100. Fue de derecha, para que Messi siga haciendo historia. FERNANDO DE LA ORDEN



En las mejores manos. Con la Copa del Mundo, y una nueva ovación. FERNANDO DE LA ORDEN

## Messi le puso el cierre perfecto a las celebraciones: metió su gol 100 y dos más

No hay amistoso que Leo se tome a la ligera. Ante la débil Curazao convirtió el tanto que le faltaba para el centenar en la Selección y regaló otra actuación brillante.

#### SANTIAGO DEL ESTERO. ENVIADO. Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Hubo cierre de ceremonia a toda orquesta. Y el encargado de dirigirla fue un tal Lionel Andrés Messi, que aprovechó el segundo amistoso de esta fiesta inolvidable en el país de la Selección campeona del mundo para seguir haciendo historia de la más grande. Aquí, en una Santiago del Estero totalmente rendida a su figura, ante más de 40 mil espectadores y a exactos cien días de haber levantado la Copa en Qatar, el capitán celeste y blanco marcó su gol número 100 con la Argentina ante la muy débil Curazao. Pero Leo tiene un serio problema y es que no puede tomarse ningún partido a la ligera aunque sea



### Cómo fueron los 102 goles de Messi



LOS QUE LO SIGUEN EN LA TABLA DE LA SELECCIÓN



CLARIN

de exhibición por eso fue por más y clavó un triplete en el show de la Scaloneta que goleó 7 a 0 sobre el césped del Estadio Único Madre de Ciudades. Ya suma 102 gritos en 174 compromisos con el escudo de la AFA en el pecho. Inagotable. Inigualable.

No se calma, Messi. Nunca. No para. Nunca. No saca el pie del acelerador porque esa es su esencia, la de ir siempre por más, la de ser una máquina de competir al más alto nivel sin importar a quién tenga en frente. Por eso salió a jugar en la calurosa noche del Norte argentino en modo Mundial. Dueño total del fútbol, el 10 se mostró enchufadísimo desde el vamos y fue imparable para la demasiado frágil defensa curazoleña. A los dos minutos ya le había puesto una asistencia inmejorable a Lautaro Martínez que falló con el arco libre en el área chica.

Pero estaba marcado: el primero de la jornada lo tenía que hacer Messi. Lo curioso fue que lo hizo con la derecha, su pierna menos hábil. Robó Germán Pezzella en el medio y Giovani Lo Celso lo encontró al mejor del mundo que enganchó y le dio con la derecha. Las pantallas del estadio inmediatamente pañerosy se la entregó a un colabora- gentino. El que r ilustraron el número 100. Fue tam- dor para que la guardara bajo una mejor le hace. ■

### **EN EL PODIO MUNDIAL**

Con sus 102 goles, Messi es el tercer jugador del mundo que logra marcar tres cifras con una selección. La plusmarca lo tiene el portugués Cristiano Ronaldo con 122 goles y segundo el iraní Alí Daei con 109 tantos.

bién, para la estadística embanderado con la pilcha de su país, su décimo tanto con la pierna diestra y el número 102 en toda su carrera.

Ya habia tenido un par de remates que le había tapado el arquero Eloy Room. Por un instante pareció que el encuentro podría presentársele trabajoso como ante la cerrada última línea de Panamá el jueves pasado en el Monumental. Pero Leo se encargó de pulverizar cualquier ilusión de Curazao de robarse la atención.

El árbitro, el uruguayo Gustavo Tejera, tomó la pelota del gol de Messi mientras el crack rosarino estaba siendo felicitado por todos sus comfuerte custodia. El capitán la quería para su colección. También, al final del partido, fue el propio Leo el que le pidió cambiarle la camiseta al arquero Room. Claro, también quería quedarse con el recuerdo de su víctima centenaria.

Lo que no se imaginaba es que además se iba a llevar otra por el hattrick que completó luego. Esos tres goles los hizo en un lapso de 17 minutos. Nicolás González, el autor del 2-0, se vistió de asistidor para el tercero de la Selección, el segundo de la Pulga, que esta vez sí definió de zurda. Con todo resuelto, no tiró el freno de mano jamás. Y metió otro: pase magistral de Gio Lo Celso por arriba, que lo dejó al 10 mano a mano. Infalible, Messi facturó contra un palo.

Así, va dejando cada vez más atrás a Gabriel Omar Batistuta, el segundo goleador histórico del conjunto nacional con 54 anotaciones. Tercero está Sergio Agüero (42) y luego aparecen Hernán Crespo (35), Diego Armando Maradona (32) y Gonzalo Higuaín (32). Todos ya retirados. Y eso que pudo haber hecho más goles Messi en la noche de Santiago. Un tiro libre se le fue desviado. El arquero le tapó un mano a mano tras una linda asistencia de Ángel Di María y otro zurdazo violento contra un palo. Y le cedió el penal del sexto tanto albiceleste justamente a su amigo Fideo.

Pasaron 17 años desde su debut en la red con la Selección. Messi convirtió por primera vez en 2006 contra Croacia. Sus gritos pintado de celeste y blanco se distribuyen así: 13 en Mundiales, 13 en Copa América, 28 en Eliminatorias y 48 en amistosos. Y para sus registros, sumó a Santiago del Estero como una de las ciudades en las que anotó: ya había convertido en Buenos Aires (18), claro, en Mendoza (3), en San Juan (3), en Córdoba (2) y uno en La Plata.

El fin de fiesta fue perfecto. Lionel Messi levantó una vez más la Copa de su vida adelante de los argentinos, recibió una plaqueta y una camiseta especial de parte de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y dio la vuelta olímpica junto a sus compañeros a puro salto y canto. Esta vez no estuvo su familia, pero sobró la emoción porque el reconocimiento va de la mano de lo que el propio Messi sigue regalando adentro de la cancha.

Fueron ocho días que se guardará para siempre en un costado especial de su corazón. Hizo todo lo que quería ser. Fue -es- amado por los suyos. Se entregó en cuerpo y alma a ese brutal afecto y lo devolvió con lo que sabe hacer: jugar al fútbol y hacer goles. En River llegó a los 800 en toda su carrera y aquí, en una Santiago convulsionada por su presencia, pasó la barrera de los 100 con la ropa que mejor le queda, la de la Argentina.

Historia pura. Idolo eterno que sigue ofreciendo hazañas imborrables jugando con una pelota. Será momento de volver a París, en donde escuchó silbidos antes de cruzar el Atlántico. Se va cargado de amor argentino. El que más necesita. El que



Pose de crack. Giovani Lo Celso y un regreso que ilusiona. AFP

SE QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL POR UNA LESIÓN

## Lo Celso volvió a ser titular y lo hizo a pura magia

Con su calidad intacta, el volante zurdo asistió a Messi en el gol 100 y luego sumó otro pase-gol.

### SANTIAGO DEL ESTERO. ENVIADOS

Giovani Lo Celso tuvo un regreso a pura magia a la Selección. El futbolista del Villarreal de España se mostró como en sus mejores tiempos, previo a la lesión que sufrió en octubre del año pasado y que lo dejó afuera del Mundial. Jugó e hizo jugar. Y le sirvió a Lionel Messi el gol número 100 del crack rosarino con la albiceleste.

"Fue emocionante volver a ponerme la camiseta de la Selección y disfrutar con mis compañeros. Después de lo que sufrí, traté de disfrutar con ellos y con la gente", expresó emocionado Lo Celso luego de los festejos tras el partido.

Iban casi 20 minutos cuando Lo Celso recibió de espaldas en tres cuartos de cancha, giró y enseguida visualizó a Messi. Le dio un pase magistral de zurda y después Leo hizo lo suyo, al enganchar y definir con la derecha.

No sería la única asistencia de Lo Celso a Messi. En el quinto gol, parado en campo propio, el ex Rosario Central metió un pase elevado con una gran precisión para dido y reemplazado por Angel Di Maque Messi, luego de ganarle en vería. Lo Celso volvió. Y está intacto.

locidad a los marcadores centrales de Curazao, se fuera derecho al goly ubicara la pelota ante la salida del arquero Eloy Room.

En Santiago del Estero se vio la mejor versión de Lo Celso, la que tenía hasta antes de la lesión. Y fue el socio ideal de Messi como lo fue en la Copa América 2021 y en las Eliminatorias para Qatar. Y con las dos de ayer, sumó tres asistencias a Leo. La primera había sido en la goleada 5-1 ante Nicaragua el 7 de julio de 2019 en San Juan. Fue el primer gol. Y similar al primero de anoche.

De esta manera, Lo Celso pudo participar también adentro de la cancha de los festejos. Es que lo sienten uno más del plantel. A tal punto que el jueves en el Monumental se llevó la réplica de la Copa del Mundo que la AFA le obsequió a cada jugador. Y en Qatar formó parte de la concentración los últimos días antes de la final.

A finales de octubre, con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta, Lo Celso sufrió una inoportuna lesión que hizo que no pueda estar con la Selección Argentina. Tuvo una rotura en el tendón del bíceps femoral, de la que fue operado en noviembre, y atravesó una recuperación de casi cuatro meses. Y volvió a jugar previo a la convocatoria para estos amistosos.

El jueves ante Panamá no le tocó entrar. Pero ayer lo hizo como titular. Con la camiseta 17, la que usó Papu Gómez en el Mundial. Y salió a los 21 minutos del segundo tiempo, aplau40 DEPORTES CLARIN MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

### Otra noche inolvidable con los campeones del mundo • Curazao fue muy inocente y Argentina lo aprovechó

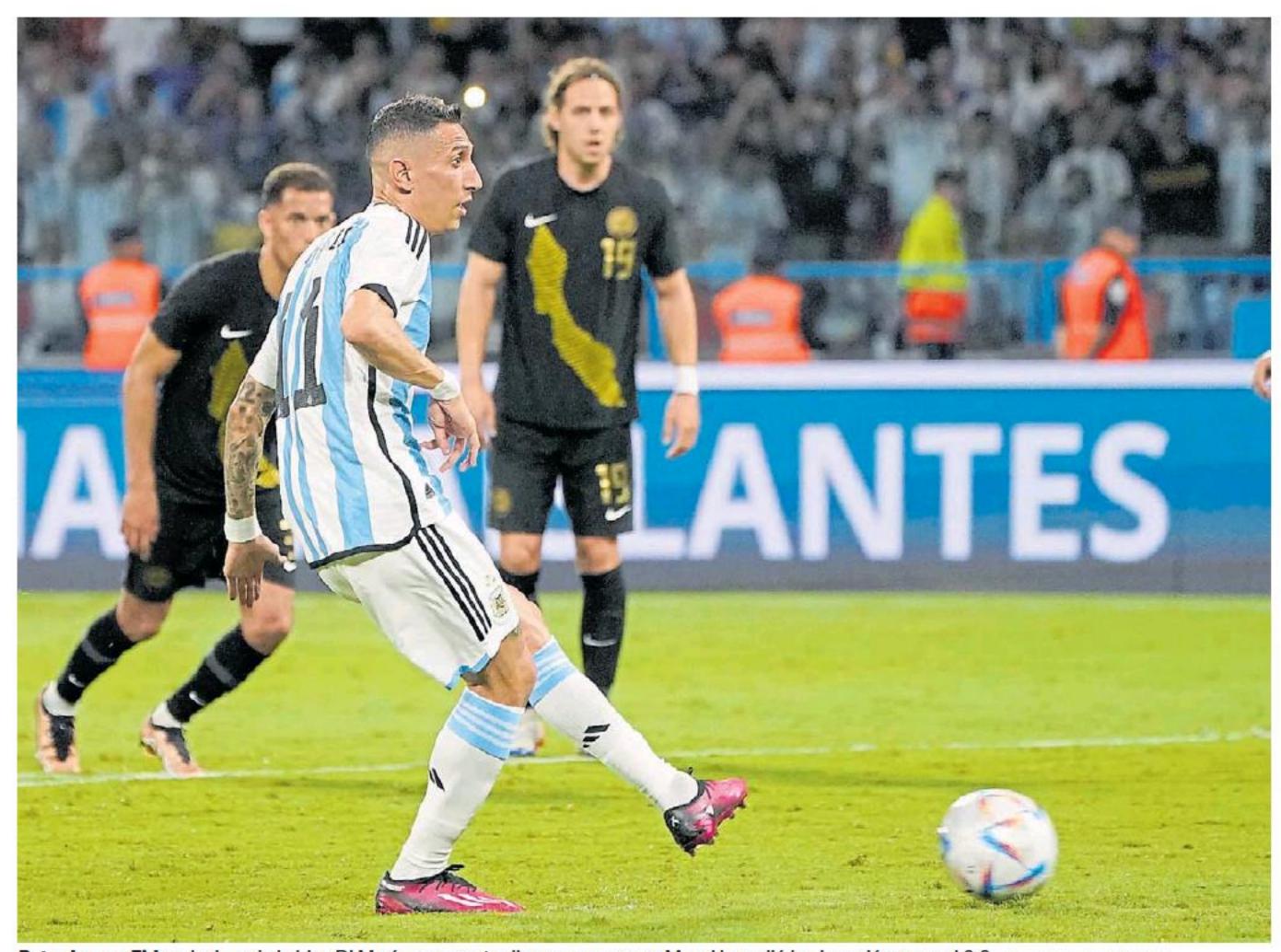

Patealo vos, Fideo. La jugada la hizo Di María, su remate dio en una mano y Messi le cedió la ejecución, para el 6-0. FERNANDO DE LA ORDEN

EL 7-0 REDONDEÓ UN TRIUNFO ESPECTACULAR Y CON ALGUNAS ESCENAS RISUEÑAS

## Sin equivalencias, la Selección siguió festejando con una goleada

Además del triplete de Messi la rompió Lo Celso. Argentina será número 1 del ranking FIFA desde abril.

### Análisis

### SANTIAGO DEL ESTERO. ENVIADO Maximiliano Uría muria@clarin.com

En otra jornada histórica del capitán Lionel Messi, Argentina vapuleó 7-0 a Curazao con un hot-trick de la Pulga, que hizo delirar a los más de 42.000 personas que colmaron el estadio Madre de Ciudades.

El directivo de la AFA que cerró al Panamá alternativo y a Curazao como rivales de Argentina en la fiesta de los campeones debería recibir el premio al mejor trabajador del mes, como mínimo. Entendió todo ese perbién la medalla se la puede colgar Chiqui Tapia, que aceptó y organizó los juegos. Todos se merecían un reconocimiento como los que se llevaron a cabo esta semana: Lionel Messi, el resto de los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, los trabajadores de la AFA y el público que hizo y hace más grande aún la gesta de Qatar. Pero como todo concluye, el momento de la fiesta parece haber terminado anoche, con esa goleada espectacular y risueña contra los curazoleños.

Es complejo hacer un análisis serio de lo que pasó en el Madre de Ciudades. Se enfrentaron el campeón del mundo, el seleccionado que desde abril aparecerá en el número 1 del ranking de la FIFA, contra un país que es una isla de alrededor de 160.000 habitantes, los mismos que tiene Tandil. Sí, fue como si Argentina hubiese chocado con el combinado tandilense. Se acepta y se celebra que estos rivales hayan sido elegidos para las fiestas. Pero no deberían repetirse de acá en más porque sería nivelar para abajo, estancarse.

Curazao, como se ha contado estos sonaje que puso sobre la mesa a las días, es una isla que pertenece a Paí- rarquía, por eso los argentinos los pa- recuperó alto y muy fácil una pelota y selecciones de Centroamérica y tam- ses Bajos. Y el equipo evidenció un saron por arriba casi sin proponérse-

### LO METIÓ DI MARÍA, CON LEO EN CANCHA NO SE DABA DESDE 2007

### Curiosidades detrás del penal que cedió Messi

Angel Di María tenía ganas de hacer un gol, ya había probado una vez al arco y había fallado. A los 33 minutos del segundo tiempo, probó una vez, la pelota pegó en la mano de Cuco Martina y el árbitro Gustavo Tejera no dudó en marcar penal. Pero Lionel Messi no fue por su posible cuarto gol, lo miró a Fideo y le dijo que lo pateara él. El exjugador de Central le pegó de zurda, a colocar y marcó el provisorio 6-0. Fue el gol número 28 en 131 partidos. Lo curioso de la noche en Santiago del Estero fue observar cómo otro jugador pateaba un penal con Messi todavía en la cancha. Leandro Paredes había sido el último futbolista argentino en marcar de penal, ante Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en Alicante, España, el 13 de octubre de 2019. Un mes antes, ante México (4-0), también marcó Paredes. Messi no jugó ninguno de esos dos encuentros. Hay que remontarse a la Copa América de 2007 en Venezuela para encontrar otro pateador con Leo en el campo de juego. Y fue Juan Román Riquelme ante México (3-0). Antes, en el 4-2 a Colombia, pateó Hernán Crespo, quien luego se lesionó.

sello holandés: se plantó con un 4-2-4, con las líneas bien cortas y con la premisa de salir jugando en cada una de las acciones. Sucede que no tiene jelo, solo por una cuestión de decantación, de ir, de buscar.

Ya a los 2 minutos de iniciado se reflejó lo que sería el duelo: Mac Allister Lautaro Martínez erró un gol impo-

## Argentina



Curazao

23 Emiliano Martínez 6 4 Gonzalo Montiel 7 6 Germán Pezzella 6 19 Nicolás Otamendi 6 8 Marcos Acuña 24 Enzo Fernandez 17 Giovani Lo Celso 9 20 Alexis Mac Allister 7 16 Nicolás Gorzález 8 10 Lionel Messi 22 Lautaro Martinez 6

1 Eloy Room 3 Juriën Gaari 2 Cuco Martina 4 Roshon van Eijma 2 5 Sherel Floranus 7 Juninho Bacuna 6 Vurnon Anita 17 Brandley Kuwas 10 Leandro Bacuna 9 Rangelo Janga 14 Kenji Gorré DT: Remko Bicentini

CALIFICACION DEL PARTIDO: Bueno ARBITRO: Gustavo Tejera (Uru)

En detalle

DT: Lionel Scaloni

Cancha: Madre de Ciudades. Goles: PT, 20m Messi, 22m González, 33m Messi, 34m Fernández, 37m Messi; ST, 33m Di María (de penal) y 42m Montiel. Cambios: ST, 3m Rodrigo De Paul (6) por Mac Allister, Juan Foyth (5) por Otamendi, Exequiel Palacios (5) por Fernández, 12m Zivkovic (3) por Jango, Antonisse (4) por Gorré, 21m Ángel Di Maria (6) por Lo Celso, Paulo Dybala (6) por Martínez, 27m Troupee por Eijma, Severina por Kuwas y 34m Franco Armani por Emiliano Martínez. Amon: Anita.

sible tras asistencia de Messi. Está errado el Toro con el arco en la Selección, pero ya vendrán tiempos mejores. Lo que más sabe hacer el bahiense es goles, así que paciencia.

Los curazoleños dejaron espacios en todas las líneas, más allá de que fueron un equipo corto. La inocencia fue la norma. La apuesta pasaba por acertar cuándo marcaría Messi su gol 100. Probó en dos y en la tercera no falló: recibió de Lo Celso luego de una recuperación de Pezzella y definió cruzado de derecha.

Después, el vendaval de goles. Nicolás González le ganó en el salto dentro del área chica al arquero Eloy Room (sí, eso que no pasa ni siquiera en el campito) y puso de cabeza el 2-0. Messi festejó su segundo personal en una jugada que los defensores de Curazao solo miraron, un rato más tarde Enzo Fernández la clavó al lado del palo para el 4-0. La jugada más risueña o absurda ocurrió a los 37 minutos, en el tercero de Messi. El rosarino hizo un par de cabezas con Lo Celso en la mitad de la cancha luego de un córner del visitante y salió corriendo creyendo que Gio le podría poner la pelota a la espalda del inocente Roshon van Eijma; la definición de la Pulga fue ajustada.

Un párrafo especial merece Lo Celso por el partidazo que jugó. Tal vez esa sea la mejor noticia de la goleada para Scaloni. Gio se movió en el lugar de De Paul y se encontró mucho y bien con Fernández y Mac Allister. De su notable sociedad con Messi ya se habló demasiado y anoche se volvió a evidenciar.

La segunda parte estuvo de más. Algunas perlitas: el complemento arrancó cuando la Ty M todavía estaban cantando, Scaloni no se movió de su asiento, Messi le convidó con un penal a Di María (6-0) para que metiera el suyo y Franco Armani reemplazó al Dibu para la ovación.

Y para que la fiesta sea perfecta, Montiel, el del penal decisivo contra Francia, anotó el 7-0 tras pase de Dybala. Y todos contentos. ■

DEPORTES 41 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023



Hinchas. Unas 42 mil personas coparon el estadio. FERNANDO DE LA ORDEN/ENVIADO ESPECIAL



En celeste y blanco. El ingreso de Argentina a la cancha despertó la pasión de todos. AFP

MILES DE PERSONAS VIBRARON CON LA SELECCIÓN

## Otra fiesta para hacer aún más sólido el vínculo con la gente

La locura por los campeones del mundo, con Messi a la cabeza, desbordó el Norte argentino.

SANTIAGO DEL ESTERO.

**ENVIADOS ESPECIALES** 

Cuadras y cuadras y cuadras. Colgados de los kilómetros de vallas, en las ventanas, en los balcones, en las terrazas, subidos a los techos de las casas, trepados a los semáforos y a los carteles de publicidad. La marea de gente salió a las calles de Santiago del Estero para ver a los campeones del mundo pasar. Miles y miles de hinchas, en su mayoría familias, estuvieron desde bien temprano en las inmediaciones del hotel donde se alo-

jaron, situado justo enfrente de laCasa de Gobierno, para hacer una vigilia que se hizo extensa y calurosa. Al fin el plantel, con Lionel Messi a la cabeza, se hizo ver arriba del micro-pero no descapotable-y paseó por el centro rodeado de una gran custodia policial antes de dirigirse rumbo al Madre de Ciudades.

La locura por la Selección campeona del mundo desbordó la provincia norteña.

Una señora de unos 80 años sostuvo un cartelito desde su balcón, líndero al hotel. "Los amo", decía en letras negras. Ese amor se multiplicó por miles de locales y también por muchos que llegaron desde Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Córdoba entre otras provincias cercanas, para ver de cerca a los culpables de haber conseguido la tercera estrella para Argentina.

Ese recorrido del micro desde que salió del bunker hasta que ingresó a la cancha duró 24 minutos. Todo salió sin problemas y todos pudieron saludar a sus ídolos. Eso sí, todo a través de los vidrios del micro. Pese a que existió una idea original de utilizar uno descapotable, que de hecho estuvo estacionado en la calle del hotel listo para ser abordado, finalmente los organizadores se inclinaron por un traslado de la manera convencional. Eso sí, los jugadores cumplieron con pasar por la Fan zone organizada a unas cuadras del hospedaje albiceleste, donde se encontró una gran concentración de gente. Algunos futbolistas captaron videos de los saludos y el agradecimiento popular con sus teléfonos celulares.

La mayoría de los hinchas estuvieron sin entradas. Muy pocos fueron los privilegiados en poder conseguir un boleto para presenciar la fiesta puertas adentro de la cancha con capacidad para 42 mil espectadores (aunque a la venta salieron menos localidades). Otros, tal como había pasado en River el jueves, fueron víctimas de la estafa y no pudieron entrar por haber adquirido las entradas fal-

Adentro, sobre una de las cabeceras, la que comandó la noche fue la barra de Central Córdoba...

CUATRO SELECCIONES QUE SE IMPUSIERON POR 2 A 1

### Ecuador, Colombia, Uruguay, Bolivia y un día bien sudamericano

Las selecciones sudamericanas tuvieron una fecha FIFA muy positiva en los partidos amistosos que jugaron ayer, más allá del de Argentina, que jugó de local en Santiago del Estero ante Curazao, y del de Perú, que empató con Marruecos 0 a 0 en Madrid. Ecuador, Colombia, Uruguay y Bolivia ganaron en sus respectivas visitas y todos lo hicieron por el mismo resultado: 2 a 1.

Ecuador derrotó a Australia en Melbourne: Pervis Estupiñán, de penal, y William Tenorio marcaron los goles. Colombia, en Osaka, venció a Japón con tantos de Jhon Durány Rafael Santos Borré. Uruguay también se impuso en tierras asiáticas: fue frente a Corea del Sur en Seúl con goles de Sebastián Coates y Matías Vecino. Pero la gran sorpresa del día la entregó Bolivia, que derrotó a Arabia Saudita en Yeda con anotaciones del interminable Marcelo Martins (35 años) y Carmelo Algañaraz. ■

### **ELIMINATORIAS Y SORPRESA**

 Siete partidos se disputaron ayer correspondientes a las Eliminatorias para la Eurocopa que se disputará en 2024 en Alemania. Los resultados: Georgia 1 (Mikautadze)-Noruega 1 (Sorloth), Escocia 2 (McTominay, 2)-España 0, Turquía 0 Croacia 2 (Kovacic, 2), Gales 1 (Moore)-Letonia 0, Suiza 3 (Vargas, Amdouni y Widmer)-Israel 0, Rumania 2 (Stanciu y Burca)-Bielorrusia 1 (Morozov) y Kosovo (Zhegrova) -Andorra (Rosas). Pero la máxima sorpresa en Europa fue el triunfo de Bélgica por 3 a 2 sobre Alemania en Colonia luego de 69 años. El anterior triunfo había sido en 1954 por 2-0 en BruseLOS PERUANOS PASARON UN MUY MAL MOMENTO

### La Policía confundió a los jugadores con los hinchas y les pegaron

### MADRID, ESPAÑA. ESPECIAL

Perú igualó ayer 0 a 0 con Marruecos en un amistoso disputado en el Metropolitano madrileño. Carlos Zambrano, ex defensor de Boca, fue expulsado junto con el marroquí Boufal.

Sin embargo, el equipo peruano había sido noticia la noche anterior al partido por los incidentes que se produjeron entre los hinchas y la policía en el hotel en el que se hospedó el plantel y varios jugadores fueron agredidos por las fuerzas policiales y de seguridad.

El caos se generó cuando los oficiales intentaron armar un cordón para proteger a los futbolistas peruanos, pero los hinchas comenzaron a empujarlos ya que querían mantenerse cerca de ellos. Los efectivos no tardaron en reaccionar provocando también la respuesta de los aficionados.

Los uniformados atacaron contra lo que se les cruzó ya que algunos jugadores peruanos fueron confundidos con el resto de los hinchas y atacados a la par de ellos. Los intentos de calmar las aguas no tuvieron eco y así fue como entre los propios compañeros del plantel empezaron a defenderse entre sí.

Incluso, muchos de los jugadores debieron abandonar el lugar y refugiarse ya que se encontraban presentes con sus hijos, como el caso de Luis Advincula, el lateral derecho de Boca.

El encontronazo fue dificil de parar. Muchos futbolistas se vieron sorprendidos por el accionar policial hasta que los golpes e insultos cesaron.

Los más damnificados fueron Alex Valera, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, quienes aparecieron en algunos videos siendo protagonistas del tumulto provocado.

**VENEZUELA Y SU EX DT** 

### Sin conflicto con Pekerman

CARACAS, VENEZUELA. ESPECIAL

"La FVF anuncia que la relación contractual suscrita con el Sr. José Néstor Pekerman y su equipo de trabajo ha finalizado en forma amistosa, quedando corroborado así el profesionalismo y el compromiso suscrito entre las partes con el fútbol venezolano". Con ese comunicado la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dejó atrás los rumores de una ruptura conflictiva con el DT. Y reconoció "la honorabilidad y el esfuerzo realizado por Pekerman".



42 DEPORTES MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

### Fútbol local • Una decisión que se veía venir por el mal clima interno



Cuando el adiós era cantado. Ibarra se fue de la Bombonera tras la derrota con Instituto, mientras los hinchas silbaban al equipo como hacía tiempo no pasaba. MARCELO CARROLL

EL CONSEJO DE FÚTBOL LO TENÍA EN LA MIRA DESDE LA DERROTA CON BANFIELD

## Cómo se cocinó a fuego lento el despido de Ibarra como DT de Boca

Duró 36 partidos y ganó dos títulos, pero el pulgar abajo de los jugadores no tenía vuelta atrás.

Boca



Punto final. Después de un par de semanas de incertidumbre y repletas de rumores, Boca decidió terminar con el ciclo de Hugo Ibarra como director técnico y saldrá a la búsqueda de un nuevo entrenador (¿o ya lo hizo y necesitaba terminar con este vínculo para poder avanzar?). La vista está puesta en el inicio de la Copa Libertadores, la semana que viene, con un complejo viaje a Venezuela como hoja de ruta inicial.

La decisión la anunció ayer a la tarde Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol, después de una reu-

me fue la voz más contundente. Todo se dio en buenos términos, por la amistad que (aún) mantiene con el ahora exentrenador, a quien incluso le ofrecerán permanecer en la estructura del club si es que le interesa para sus proyectos. Hasta encontrar a un DT, Mariano Herrón y Blas Giunta se pondrán en forma interina al frente del plantel profesional, que este sábado, a las 15.30, visitará a Barracas Central.

"Este cuerpo técnico no sigue más. Son nuestros amigos y los queremos mucho, pero estamos acá para tomar decisiones. Estos días teníamos la decisión tomada, pero lo normal era que volviera nuestro vicepresidente de Europa", explicó Serna, en relación a que Riquelme había jugado el partido por los 100 años del Villarreal español y luego había asistido al sorteo de la Copa Libertadores, en Asunción.

"Ojalá mañana tuviéramos al nuevo entrenador. Pero entendemos y sabemos los que vivimos en el mundo Boca que no es tan fácil. Vamos a trabajar 10, 15, 20 horas, lo que nos tonión en la que Juan Román Riquel- que para que sea acorde a lo que no- motivos.

sotros queremos", completó el colombiano, quien aclaró que la medida alcanza a Leandro Gracián y Roberto Pompei, los ayudantes de campo.

La salida de Ibarra, una crónica de un despido anunciado, se produjo después de que Riquelme, junto con los otros integrantes del Consejo de Fútbol, se reuniera cara a cara con el ahora ex cuerpo técnico en el Boca Predio de Ezeiza. Aunque la decisión comenzó a tomar forma desde que el domingo 12 de marzo el equipo perdió la 0 ante Banfield en el Sur.

Ese día la reunión entre los miembros del Consejo del fútbol se extendió en torno a cómo el plantel ya no jugaba con el pulso del cierre del 2022, cuando fue campeón con un equipo comprometido y solidario al que no le sobraba fútbol pero sí personalidad. El Boca en slow motion en el Florencio Sola encendió alarmas que no habían aparecido hasta entonces.

¿Por qué Ibarra, pensado como una transición tras la salida de Sebastián Battaglia en julio de 2022, se había quedado en diciembre? Por varios

Era un técnico campeón con Boca, lo que no es poco, y había logrado sacar adelante una mirada crítica inicial del grupo cuando corrió al capitán del equipo.

Tras ser el entrenador campeón, tendría tres meses de trabajo con un parate y una pretemporada entera durante el Mundial. Ese tiempo para el despegue nunca llegó, incluso con un nuevo preparador físico a cargo del grupo.

Las principales opciones que reunían consenso en la intimidad del Boca Predio (Ricardo Gareca como el apellido más fuerte) no terminaron de cerrar por distintas circunstancias. ¿Conclusión? Se le dio la oportunidad a Ibarra de mostrar que su Boca podía despegar. Lejos de ello, el equipo involucionó en lo colectivo y también (y tal vez lo más determinante) en lo individual.

Ni siquiera el envión anímico de otro título ante Patronato le sirvió de plataforma de crecimiento. Y a diferencia de 2022, el plantel ya no jugó con ese fuego interno por el objeti-vo. Así, su ciclo se diluyó.

Ibarra había dirigido la práctica de ayer a la mañana. Ya habia empezado a diagramar la logística para el partido contra Barracas Central, pero hoy se despedirá de los jugadores.

Su ciclo duró 36 partidos, con 20 triunfos, 7 empates y 9 derrotas. En ese lapso ganó la Liga Profesional y la Supercopa Argentina con el 3-0 a Patronato. Había asumido el 9 de julio de 2022, en la séptima fecha de la Liga, tras la salida de Battaglia. E incluso convenció puertas adentro de que podía continuar en el cargo cuando se dudaba de su situación.

Pero la seguidilla de malos resultados en este torneo local-empató con Defensa y Justicia en casa y luego sufrió dos derrotas al hilo, frente a Banfield e Instituto- marcaron el final, quizá unos días más tarde de lo analizado e incluso con una breve internación por stress en el medio.

Incluso también se habían filtrado en las redes sociales charlas o reuniones con la cúpula de La Doce que nunca fueron aclaradas ni desmentidas. Y un detonante relevante: la desaprobación de La Bombonera para el juego del equipo.

Al cabo, como pasó con Battaglia, la mirada del Consejo de Fútbol apuntó mucho más a cómo respaldaba el equipo al DT en el campo de juego y no desde los micrófonos. Ni siquiera la victoria contra Olimpo alcanzó para torcer algo que en la intimidad se había instalado como certeza: el pulgar abajo de los futbolistas era imposible de modificar o maquillar con triunfos. Y con la Copa Libertadores por delante, llegó el despido.

DEPORTES 43 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023



Antes del final. Ibarra llega al predio de Boca en Ezeiza para el adiós.



Juntos. Riquelme e Ibarra hablaron en buenos términos por su amistad.

LOS TIEMPOS DE BOCA APREMIAN

## Martino es el gran objetivo a convencer

El paso siguiente para Boca es cerrar la incorporación de un cuerpo técnico. Y esta vez Mauricio Serna se encargó de dejar en claro que lo de Mariano Herrón (DT de la Reserva) será un interinato hasta concretar el arribo de un entrenador que provendrá de afuera del Boca Predio, lejos de los casos de Battaglia e Ibarra.

¿Y si viene un ídolo del club? Esa es otra historia. Porque en la intimidad consideran que es tan relevante la personalidad y el conocimiento del "Mundo Boca" como una identidad de juego para buscar algo que a esta altura empieza a ser decisivo: una idea. Es que si es por títulos, el club se adueñó del fútbol local los últimos años incluso con cuestionamientos (lleva 6 copas en tres años), pero con un debe en el funcionamiento colectivo para dar un salto de calidad, acorde al plantel que se confeccionó. Un grupo de futbolistas que puede (y debe) funcionar de otra manera.

Gerardo Martino es el primer nombre que nació desde las entrañas del Boca Predio. "Al técnico que queremos y que tenemos en carpeta lo debemos convencer", marcó Serna, dando señales de que ya tienen un primer objetivo. ¿Un viaje a Rosario? ¿Una charla por teléfono?

La historia de Martino con el fútbol doméstico tiene mucho más que ver con un impulso y una seducción del desafío que de una cuenta pendiente: dirigió la Selección, fue campeón con el club de sus amores (Newell's), pasó por Barcelona, armó Atlanta United desde cero en la MLS y condujo a los seleccionados de Paraguay y de México.

El desafío Boca es lo único que puede anclarlo de nuevo en el país, pese a que aun tiene temas contractuales pendientes en tierras mexicanas. Se recuperó de la operación de la vista en su último tramo con México. Y en Rosario ahora aguarda por opciones, pese a que su idea inicial es irse a Europa y planificar desde cero en junio. Eso fue lo que además le dijo a Independiente cuando hace una semana lo sondearon. Los tiempos de Boca son otros.

¿José Pekerman, sin trabajo después de Venezuela? ¿Alexander Medina, pese a su mal paso por Vélez? En la cartelera de entrenadores sin trabajo, todos entrarán en escena de acuerdo a especulaciones u operaciones con dobles intenciones, mientras en el Boca Predio parecen tener las cosas decididas. Y lo de ayer quizá solo fue el último guiño. ■

"PODRÍA HABER SIDO MEJOR, PERO NO ES EL DE LA MUERTE", DIJO FRANCESCOLI

# El grupo de la Copa remite a coincidencias que ilusionan

En 2015, River también enfrentó a un equipo peruano y a otro boliviano en su zona. Y fue campeón.

River



En River creen que les tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores, pero la esperanza de poder hacer un buen papel está latente por la calidad del plantel, el peso específico de la camiseta y los últimos antecedentes de la mano de Marcelo Gallardo, "Es un grupo desafiante", le admitieron a Clarín desde la comitiva del club que estuvo en el sorteo. Pero a su vez creen que será importante para generar rodaje. El pensamiento en Núñez estará enfocado en que si River accede a

ZIELINSKI NO ARREGLÓ

### La cuestión será definir el DT

Independiente



Independiente tiene un plan a corto plazo: si Pedro Monzón consigue buenos resultados, podría continuar al frente del plantel. Ricardo Zielinski no terminó arreglando por una cuestión económica, más allá de las banderas que colgaron los hinchas en La Plata. Así y todo, no hay que descartar al Ruso si no funciona el Moncho. El uruguayo Pablo Repetto es otra opción. En tanto, Ayrton Costa se desgarró el isquiotibial izquierdo.

EL ENGANCHE LO ANALIZA

los octavos de final, quedará fortale-

"Podría haber sido mejor el sorteo,

pero tampoco es un grupo de la

muerte", manifestó Enzo Francesco-

li. Sobre Fluminense, a priori el rival

cido para los cruces mano a mano.

DT. Martín Demichelis.

### Botafogo quiere llevarse a Rojas

Racing



A pesar de la derrota en el amistoso ante Chile por 3 a 2, Matías Rojas confirmó su gran momento con un gol para Paraguay. Y su salida de Racing parece cada vez más cerca. Botafogo le realizó ayer una oferta de palabra por los próximos tres años. Y el enganche paraguayo, que quedará libre en junio, lo está analizando. Los dirigentes intentarán retenerlo, pero no es sencillo. En tanto, Leonardo Sigali se entrenó a la par del plantel.

más complicado que tendrá River, el uruguayo remarcó: "Es notorio que el fútbol brasileño tiene cierta ventaja, pero trataremos de pelearles. Hay que hacerse fuerte de local".

Los cuatro integrantes del grupo de River son líderes en sus correspondientes torneos locales. Y la zona tiene particularidades que remiten a coincidencias que despiertan ilusión en los hinchas.

Cuando se enfrentó a un equipo boliviano y uno peruano en la misma zona, como será ahora ante The Strongest y Sporting Cristal, salió campeón. Sucedió en la edición de 2015, en la que se midió con San José de Oruro y José Aurich.

Y la otra es que cuando integró el Grupo D, como ahora, también alzó el trofeo continental más importante. Fue en la de 2018, en la que además le tocó enfrentar a un equipo brasileño, más precisamente, de Río de Janeiro. En aquella oportunidad a Flamengo, ahora a Fluminense.

JUGÓ PARA ESLOVENIA

### Vombergar, de regreso

San Lorenzo



Rubén Darío Insua prepara el equipo para jugar el sábado ante Independiente y ayer se reencontró con uno de los jugadores más importantes en su estructura. Andrés Vombergar regresó de Eslovenia, donde el domingo fue titular en la victoria por 2 a 0 ante San Marino, por la clasificación a la Euro 2024. Jugó 58 minutos y fue reemplazado. Su presencia le vendrá muy bien a San Lorenzo, en especial tras la lesión de Adam Bareiro.

JONATHAN ALDERETES, DE LA CUARTA, MURIÓ TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

## Atlético Tucumán, de luto por tercera vez en nueve meses

Atlético Tucumán



La fatalidad volvió a enlutar a Atlético Tucumán. Jonathan Alderetes, futbolista de las inferiores del club, falleció ayer luego de pelear por su vida tras sufrir un accidente de tránsito. El joven, de categoría 2004, era defensor en la Cuarta y aspiraba a lle-

deportista, que soñaba con jugar en la Primera de su querido Atlético Tucumán", dijeron desde su entorno.

Para Jonathan, Atlético "era su vida". Era un defensor con buena salida desde el fondo y también aportaba goles en el área rival.

El Decano ya había sufrido dos duras noticias similares en el último tiempo. En junio pasado, el club despidió al delantero Fabricio Navarro, gar lejos. "Era un pibe de barrio, lleno quien falleció de un infarto en su dovida y sueños. Un chico saludable y micilio pocas horas después de ter- ciales.■

minar un entrenamiento. Y en noviembre, Andrés Balanta, volante colombiano de 22 años, sufrió una descompensación frente a sus compañeros y perdió la vida al no poder ser reanimado.

El club decidió agregar una cinta de luto y un fondo negro en redes. "El pueblo decano abraza a su familia en este momento de profundo pesar", publicó la institución tucumana sobre Jonathan a través de las redes so-



Printed and distributed by Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

44 DEPORTES

CLARIN
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

UN TENISTA QUE LE SACA EL JUGO A SU POTENCIA DESDE EL FONDO DE LA CANCHA

## El cemento de Miami le sienta bien a Cerúndolo, que se anima a soñar

El año pasado fue semifinalista del Masters 1000. Y en la presente edición quiere todavía más.

#### MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

La lluvia complicó la jornada en el Abierto de Miami y también la disputa del partido de Francisco Cerúndolo ante el italiano Lorenzo Sonego en el último turno del Grandstand (un encuentro que tenía que comenzar no antes de las 20 y que por la noche ya había sido programado para el Butch Bucholz, tercer escenario en importancia en el complejo Hard Rock de canchas de cemento). Más allá de las inclemencias del tiempo y de los interrogantes sobre la realización o no del partido, lo cierto es que tras sus dos primeras presentaciones quedó claro que el vínculo del argentino con esta ciudad se mantiene en un dulce romance. A Cerúndolo le sientan bien Miami y su superficie; al número 1 argentino le gusta jugar en una cancha dura y veloz donde el poder de sus golpes de fondo, tanto de drive como de revés, lastiman. Y mucho.

Después de haber firmado las semifinales el año pasado -con victorias frente al neerlandés Griekspoor, los estadounidenses Opelka y Tiafoe, el francés Monfils y el italiano Sinner antes de ser eliminado por el noruego Ruud (todos jugadores con mejor ranking que el suyo)- lo normal hubiera sido tal vez que Cerúndolo pagara el costo mental de esa obligación de re-



Puño apretado. Ante el canadiense Auger-Aliassime, Francisco Cerúndolo le volvió a ganar a un top 10. AFP

petir semejante actuación en 2023. Pero sacó sobresaliente en sus dos primeros compromisos en el cuadro. Y ante Félix Auger-Aliassime, en la tercera ronda, demostró incluso que es capaz de dar un paso adelante ante los mejores jugadores del mundo.

"El año pasado todo era un poco más lento que ahora; de hecho, lo veo como si fueran dos torneos totalmente diferentes. Pero sobre todo a mí me gusta jugar en Miami, me siento muy cómodo jugando aquí, tengo muchos amigos, hay muchos argentinos que me apoyan en cada jornada y es muy agradable cada vez que vengo. Siempre que vengo noto esas buenas vibraciones; creo que mi juego se vuelve realmente bueno en este lugar y ojalá pueda volver a repetirlo", señaló

Cerúndolo.

Quien venía de perder en la tercera ronda de Indian Wells -en una cancha más lenta aunque se trata de la misma superficie- justamente ante Auger-Aliassime, sabe que está en una etapa de su carrera de pleno crecimiento. Y con un plus: el hecho de ser el mejor jugador argentino en el ranking mundial claramente actuó de una manera positiva en su juego. Cerúndolo no le esquivó al bulto, tomó la responsabilidad. Y la asumió. Quizá por eso también esté jugando en un muy buen nivel una vez más en la Florida estadounidense.

El ruso Karen Khachanov podría ser el próximo adversario de Cerúndolo. Tras superar al griego Stefanos Tsitsipas en sets corridos, se tomó un tiempo para hablar de él. Y lo llenó de elogios. "Es un jugador joven que se volvió peligroso en esta superficie de cemento. Le pega muy fuerte a la pelotay si lo tuviera enfrente deberé tomar mis recaudos", sostuvo. "Jugamos el año pasado en Montreal y le gané en tres sets. Recuerdo que fue un partido muy complicado en una cancha más lenta que la de Miami. Por eso digo que si lo enfrento deberé tener cuidado", agregó.

La versión actual de Cerúndolo es muy interesante y le abre una enorme expectativa para lo que se viene.



Definitivamente el plan es volver... El embarazo es algo así como un paréntesis, pero todavía siento que puedo ser competitiva y espero ganar más Grand Slams".

Naomi Osaka

El trabajo intenso que hizo con su revés le trae muchos beneficios y ya no es un jugador drivedependiente. Además, físicamente está en un gran momento y frente a Auger-Aliassime mostró fortaleza mental para definir el partido frente a un top ten de la calidad del rival. Cerúndolo está firme y en Miami quiere seguir haciendo historia grande.



### Alcaraz avanza sin dejar sets en el camino

Carlos Alcaraz está jugando como lo que es: un verdadero N° 1. El español avanzó a los cuartos de final sin ceder un set y en el partido frente al estadounidense Tommy Paul se impuso por 6-4 y 6-4. A Alcaraz le alcanzó con dos quiebres, uno en cada parcial, para superar a un rival que en Australia fue semifinalista por primera vez en un Grand Slam.

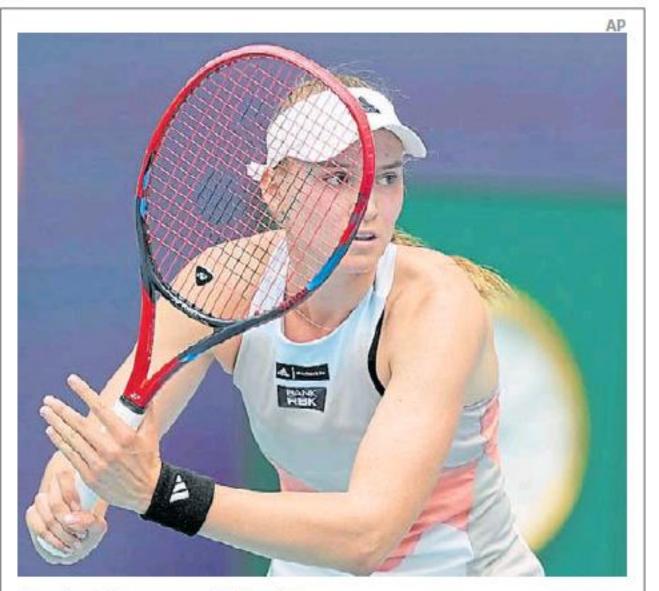

### Rybakina cedió sólo tres games

Elena Rybakina, la kazaja campeona de Wimbledon, sigue su marcha imparable. Superó por 6-3 y 6-0 a Martina Trevisan y pasó a las semifinales. Rybakina viene de ganar en Indian Wells y está en un momento supremo de su juego, con mucha potencia desde el fondo de la cancha. La italiana no pudo hacer nada ante la séptima del mundo.

DONACION DE RYBAKINA

### Un apoyo para las jóvenes kazajas

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

Nacionalizada kazaja y nacida en Moscú, Elena Rybakina siempre había esquivado el tema. Varios meses después que los medios de su país revelaran que la campeona de Wimbledon destinó unos 77 mil dólares para el desarrollo de 14 jugadoras junior kazajas, tuvo que salir a explicar el punto ante la insistencia de la prensa. "Esto era algo que quería hacer desde siempre; quería devolver el apoyo y la financiación que me brindaron tras conseguir buenos resultados. La federación kazaja me ayudó, especialmente en el inicio de mi carrera. Y fue mi forma de agradecerlo", explicó la reciente campeona de Indian Wells.

DEPORTES 45 CLARIN MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

NO SE DECIDIÓ AÚN SU PRESENCIA EN PARÍS 2024

## El COI recomendó la participación de los rusos y se recrudece el conflicto

El presidente del COI aclaró que no tendrán cabida los atletas de ese país que apoyen la guerra en Ucrania.

#### LAUSANA, SUIZA. ESPECIAL

Si el Comité Olímpico Internacional pretendió ayer clarificar el panorama acerca de si permitirá o no que los atletas rusos y bielorrusos compitan en el plano internacional con todos sus derechos, lo único que hicieron las palabras de Thomas Bach, su presidente, fue caldear más el conflicto político-deportivo más importante de los últimos 40 años en el olimpismo, porque todo se produce en el contexto de una guerra en continente europeo, ante la agresión de Rusia a Ucrania.

Luego de la primera jornada de reuniones del Comité Ejecutivo del COI, con manifestantes en contra de la participación de rusos y bielorrusos en competencias internacionales y hasta en los Juegos Olímpicos de París 2024, Bach habló y se potenció el conflicto.

"El COI resolvió recomendar a las federaciones internacionales que autoricen a participar en sus competiciones a los atletas con pasaportes rusos y bielorrusos, de forma individual y como neutrales", explicó el presidente del COI. En cambio, lo que se desaconsejó es que se admita en competición a las selecciones o equipos de esos dos países. Y no se puso fecha para decidir qué ocurrirá en París 2024.

"La participación de atletas rusos y bielorrusos como neutrales en competencias internacionales funciona. Vemos esto casi a diario en deportes como el tenis, pero también en ciclismo, en tenis de mesa. Lo vemos en hockey sobre hielo, en handball, en fútbol y en otras ligas de Estados Unidos. En ninguna de estas competiciones se han producido incidentes de seguridad", comentó Bach.

Y agregó: "Las condiciones no están supeditadas al desarrollo de la guerra, sino al respeto de la Carta Olímpica y de los valores olímpicos".

El alemán reiteró que ese "permiso" para volver a competir no se concederá a ningún atleta que haya mostrado abiertamente su solidaridad o apoyado activamente la guerra en Ucrania ni que forme parte del Ejército u otras agencias de seguridad rusasy bielorrusas.

Ucrania, Polonia y los países bálticos amenazan con boicotear París 2024 en caso de que se permita la presencia rusa. Y al menos 40 países más ya han hablado sobre el tema en reuniones virtuales. El olimpismo está en alerta.

"A todos nos gustaría que la guerra terminara ahora y esto es lo que estamos pidiendo, pero no estamos es-



En offside. Thomas Bach quiere ir paso a paso, pero las críticas son demasiadas en el olimpismo. AFP

### CARTA DE MÁS DE 300 ATLETAS, INCLUYENDO DOS ARGENTINOS

### Los esgrimistas, firmes contra la decisión

Unos 323 esgrimistas, 286 de los cuales siguen activos, escribieron una carta en contra de la participación de los rusos y bielorrusos en las competencias de su deporte. Entre los firmantes aparecen dos argentinos, el sablista Stefano Lucchetti y Augusto Servello, especialista en florete.

"Pedimos que el COI mantenga las recomendaciones de suspensiones de las federaciones rusa y bielorrusa de esgrima y de sus comités nacionales olímpicos, y que se asegure que la Federación Internacional de Esgrima siga sus directivas", se lee en un texto dirigido a Thomas Bach y a Emmanuel Katsiadakis, presidentes del COI e interino de la FIE.

La Federación Alemana de Esgrima renunció a la organización de una etapa de la Copa del Mundo de florete femenino y la asociación ucraniana anunció que boicotearía toda competición en la que participen rusos y bielorrusos.

"Con un desprecio total de la opinión de los deportistas, se ha permitido el regreso de Rusia y Bielorrusia por encima de los derechos de los atletas, especialmente de los ucranianos -denunciaron los esgrimistas-. La agresión rusa a Ucrania ha provocado la muerte de 232 deportistas, la destrucción de 343 infraestructuras deportivas, el exilio de 40.000 atletas y la ausencia de infraestructuras deportivas para 140.000 jóvenes atletas".

perando que eso ocurra para tomar la decisión", dijo.

En algunos deportes ya se abrió el período de clasificación para la cita olímpica de la capital francesa, que se celebrará entre el 26 de julio y el 11 de agosto del año próximo. Una de las disciplinas que ya inauguró las pruebas clasificatorias es el atletismo, que el jueves pasado confirmó la exclusión "en el futuro próximo" de los deportistas de ambos países.

En vísperas de la reunión, Bach ya había defendido la vuelta de los atle- Se trata de una discriminación en ba- tas no tienen cabida en unos Juegos

cluir a deportistas por razones políticas provocaría que entrara en declive el sistema deportivo internacio-

La recomendación del COI no dejó contento a nadie. El Comité Olímpico Ruso rechazó los criterios impuestos por el COI y calificó de "farsa" la decisión del organismo internacional por las condiciones establecidas. "Viola los principios del COI y de la ONU. Las condiciones anunciadas son absolutamente inadmisibles. tas sancionados, asegurando que "ex- se a la nacionalidad", dijo Stanislav Olímpicos", añadió. ■

Pozdniakov, presidente del COR.

Agregó que el estatus de neutralidad para los deportistas rusos y bielorrusos supone una violación de los derechos humanos, mientras calificó el resto de criterios de "excesivos" y "sin fundamente jurídico".

Pozdniakov criticó la decisión de dejar fuera a los equipos de ambas naciones, porque eso impediría la posibilidad de participar "a casi el 30 por ciento de los deportistas, lo que viola la Carta Olímpica". Y también a la que señala que no podrán volver a competir atletas vinculados con el Ejército y las fuerzas de seguridad, porque busca "generar conflicto y división en el seno del deporte ruso".

En la vereda de enfrente tampoco recibieron el anuncio del COI con buenos ojos. Nancy Faeser, ministra alemana de Interior y Deportes, calificó la decisión como "una bofetada en la cara de los atletas ucranianos". "No hay razón alguna para que se permita a Rusia regresar al deporte mundial", afirmó la germana.

Piotr Wawrzyk, viceministro polaco de Exterior, aseguró que fue un "día de la vergüenza" para el COI. "¿Qué ha hecho de positivo Rusia como para que se permita a sus deportistas regresar a las competiciones internacionales?", se preguntó. Y su homólogo checo, Jan Lipavsky, se mostró "decepcionado" por la recomendación del COI. "No tenemos que cerrar los ojos frente a la realidad. El deporte ruso está bajo control del Kremlin. El régimen ruso no sabe lo que es el juego limpio y sus deportis-

### La libreta de polideportivo

Básquetbol I

### Laprovíttola descolló en la Euroliga

Nicolás Laprovíttola brilló en el triunfo de visitante de Barcelona sobre Partizán, en Belgrado, por 89-80, en la Euroliga. El base de 33 años anotó 25 puntos (1-2 dobles, 4-5 triples, 11-13 libres) y dio 7 asistencias. El elenco español acumula un record de 21 victorias y 10 derrotas, con lo que se afianzó en la tercera colocación, detrás de Olympiacos y Real Madrid. Hoy jugarán Real Madrid (Gabriel Deck)-Fenerbahce y Estrella Roja (Facundo Campazzo y Luca Vildoza)-Valencia.

Básquetbol II

### La NBA vive una temporada pareja

La temporada de la NBA es histórica porque a dos semanas del final de la fase regular, solamente cuatro equipos ya no tienen chances de llegar a los playoffs: Detroit Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs y Charlotte Hornets. Para darse esta situación fue decisivo el cambio de formato y la creación del play-in, eliminatorias entre los equipos que estén del séptimo al décimo puesto en cada una de las dos conferencias de la liga.

Motociclismo

### Márquez no viene al GP de la Argentina

El español Marc Márquez (Honda) se perderá el Gran Premio de Argentina de MotoGP de este fin de semana, en Termas de Río Hondo, después del aparatoso accidente que sufrió en la primera prueba en Portimao. El séxtuple campeón del mundo de la categoría se operó de una fractura intra-articular desplazada de la base del primer metacarpiano del dedo gordo de la mano derecha, lesión que sufrió en la caída, y le colocaron dos tornillos.

La TV

14.00 ESPN 3 TENIS MASTERS 1000 DE MIAMI Los cuartos de final.

JUEVES 6.30 ESPN 3 TENIS ATP AL DESCUBIERTO La intimidad del circuito.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

### **SPOT**



Viejos conocidos. Jennifer y Adam se encontraron por primera vez en la escuela secundaria. "No sabíamos que íbamos a hacer películas juntos".

## Aniston-Sandler

## "Lo hacemos más que bien"

Capo-comediantes, vuelven a juntarse en una comedia de acción, "Misterio a la vista", que este viernes estrena Netflix. Sus personajes y su opinión de "Aryentina".

### Entrevista

César Litvak clitvak@clarin.com

finalmente, la gente de Netflix nos da el okey, aprietan enter y ahí están, del otro lado del zoom, en algún lugar de Hollywood, Jennifer Anistony Adam Sandler, dispuesto a hablar de Misterio a la vista, la comedia romántica de acción que desde este viernes 31 podrá verse en grilla de la N roja. Se los ve relajados, jodones, cómplices y se ve que un asistente les avise que el que está del otro lado es un periodista de Clarín, de la Argentina, porque enseguida Adam saluda con la mano mientras exclama "Oooooooh, Aryentina" y el cronista se entusiasma...

Es que nos han asegurado poco minutos de charla-esta tarde de calor dantesco, para nosotros, Jen (así le dicen en La Meca) y Adam tienen que promocionar su inminente estreno con representantes de la prensa de toda Latinoamérica-, además de recordarnos que sólo se puede hablar de Misterio a la vista.

hubo una primera parte, Misterio a bordo, estrenada en junio de 2019. Contaba la historia de un policía de Nueva York que "cumple la vieja promesa de llevar a su esposa a Europa". Sin embargo, todo cambia cuando "en el vuelo, un millonario los invita a un cumpleaños íntimo en un yate, y los dos terminan siendo sospechosos de un asesinato".

Rizar el rizo, que le dicen en España: antes de Misterio a bordo hay una historia de amistad que no muchos conocen. Jennifer y Adam se conocen desde la escuela secundaria. "Sabía que iba a ser amigo de ella; lo que no sabíamos es que haríamos películas juntos". Bueno, ya van tres: Just go with it; después vino Misterio a bordo, bombazo de Netflix en 2019, y ahora ésta, Misterio a la vista, con la que Netflix apuesta a romperla otra vez. Y el filme tiene todos los ingredientes para lograrlo. Máxime si se trata de sentarse en el living de casita y darle play al control.

Corrección, primer párrafo, cerca del final: donde dice la "comedia romántica de acción" debe decir "la comedia de acción romántica", o en clave García Ferre, una de muchos Es que antes de Misterio a la vista pero muchos "tiros, líos, cosha gol-



Dando el visto bueno. En 2019 ya habían hecho "Misterio a bordo".

da", como decía Oaky (generación pos 80s, googlear Hijitus).

"Nick y Audrey Spitz ahora son detectives full time tratando de hacer despegar su agencia de investigadores privados. Cuando uno de sus amigos es secuestrado durante su propia boda, se verán involucrados en un caso internacional", nos adelanta Netflix sobre esta nueva historia.

¿Pero qué dicen del filme Adamy
Jen? A la hora de definir a sus viejos

Ella: Bueno, digamos la verdad, como cualquier pareja hemos tenido

personajes, cuentan:

Adam Sandler: El mío es más alto que el de ella (empieza él, en plan jodón: ¡cuak!)

Jennifer Aniston: Bueno, venimos de un matrimonio de 15, 20 años, quién sabe, y acá estamos, involucrados como dos detectives en un misterioso asesinato.

El: Veinte años, baby, no cualquie-

nuestros ups&downs (altibajos)... El: Ejem (carraspea), seguramente le estarás contando a nuestro amigo aryentino lo de esa pausa que te tomaste con un flaco que no quiero recordar...

Ella:... (cri cri, cri cri).

Él: Es cierto, fueron apenas cuatro meses, ¿no? Un tiempo en el que yo... cómo decirlo, preferí mirar para otro lado -ja veces pasa!- y luego volvimos a estar juntos, como verás. Ella: Hiciste bien, Adam. Vos me dijiste que en la vida siempre hay que hacer lo que uno quiere.

Él:... (cri cri, cri cri).

Ella: Y bue... necesitaba un divertimento; él es de esos esposos demasiado... tranqui, ¿me explico? (irónica, ella).

Él: Mejor dígámoslo así: despues del affaire volvimos a ser pareja y desde entonces empezamos a trabajar juntos en esta empresa de detectives. Por cierto, ¿te parece que es bueno que las parejas trabajen juntos, Jen?

Ella: Bueno, algunas lo aguantan, otra no, pero pienso que nosotros somos de las que lo consiguen. Él: Totalmente, y lo hacemos muy bien; ¡más que bien, genial! Ella: Como verás en la peli, yo soy

### "Si me hablan de Argentina pienso en una película que amo, 'El hijo de la novia" (Sandler).

buena en algunas cosas y él es bueno en otras, lo cual produce una mezcla perfecta. Trabajo en equipo que le dicen.

-Si el aryentino les dice Argentina, ¿qué es lo primero que piensan? Ella: ¡No llores por mí, Aryentina! ¡Madonna!

Él: Y yo pienso en una película que amo, El hijo de la novia, ¿recuerdas, amigo from Aryentina?

-Claro, la de Juan José Campanella, y candidata al Oscar...

Ella: Lamentablemente, nunca estuve en la Argentina, pero me encantaría ir...

Él: A mí también, obvio.

-Se nos acaba el tiempo: ¿Cómo la diferenciarian de la primera parte? Ella: Bueno, definitivamente, acá hay más acción. Y Adam está más... sacado.

Él: Es que yo soy un hombre mas fuerte ahora, ya lo verás...

Ella: Un hombre de verdad, diría yo. El se mete en algunas situaciones complicadas. Hay muchas peleas imprevistas y peligrosas...

Él: ¡Mirá quién habla! Te recuerdo, baby, que tu te cargas a varias personas.

Ella: Ok, stop, no espoilemos. Vas a arruinar la película. No, en serio, el filme no te da respiro: mucha, muuuuucha acción...

Él: Y se se ve muy cool...

Ella: Y estamos en lugares hermo-

-Ahora sí, la última: ¿lo último que vieron que les partió la cabeza? Ella: Todo en todas partes al mismo tiempo y El triángulo de la tristeza. El: Oh, sí, escuché que es fabulosa... Ella: Ahh, y también me encantó una serie, The White Lotus. Eso.

### Cultura

**MARTÍN CAPARRÓS** 

# "Propongo que nuestro idioma pase a llamarse 'ñamericano"

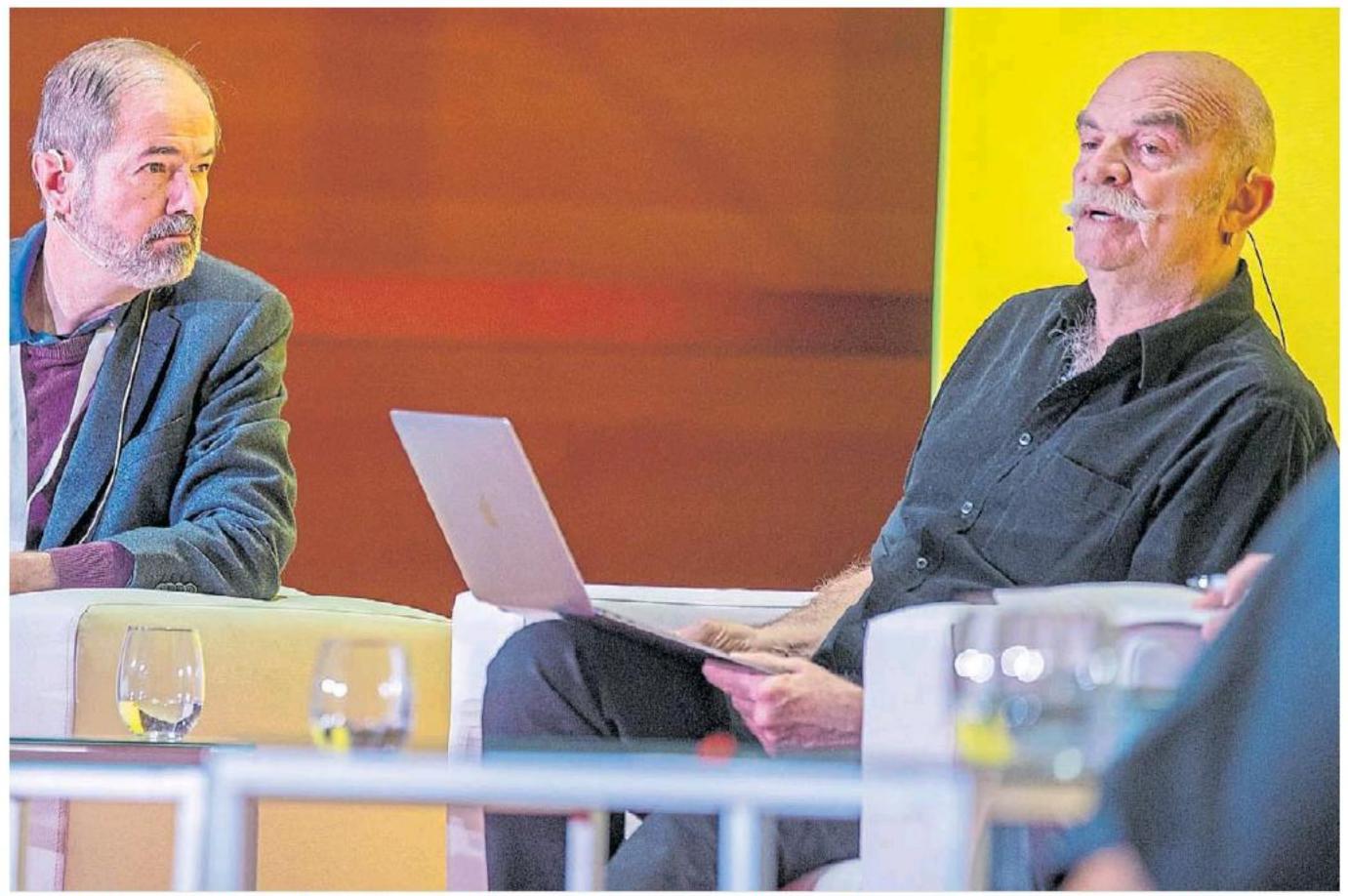

Debate. El argentino sostuvo que "el globo rebosa de países que hablan idiomas que todavía llevan el nombre del país conquistador".

El escritor, único orador argentino en el IX Congreso de la Lengua Española, defendió el uso de la "ñ".

### CÁDIZ. ENVIADA ESPECIAL

### Marina Artusa

Este martes, convocado por el Congreso Internacional de la Lengua para reflexionar sobre el español como lengua común, el mestizaje y la interculturalidad de la comunidad hispanohablante, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós planteó a los asistentes al encuentro "buscarle un nombre a eso que hablamos".

Desde el Palacio de Congresos de Cádiz, una ex fábrica de tabaco que también se utilizó como "depósito" de esclavos, Caparrós disertó, con ironía, sobre los sinsabores de llamar a nuestra lengua "español".

Provocador, como suele serlo, postuló también el desinterés de las naciones que comparten el idioma que los españoles importaron a América en acuñar un nombre propio para su lengua.

"La palabra español es peliaguda", dijo desde el escenario Caparrós, que Gasset a la trayectoria y que fue jurado en las ediciones 2021 y 2022 del Premio Clarín Novela.

Lo acompañaban la escritora y académica española Carme Riera, el autor mexicano Juan Villoro, el peruano Alonso Cueto y el catedrático emérito de la Universidad de Valencia, Angel López García-Molins.

"La palabra 'español' tiene muchos problemas, aunque no sea fácil decirlo en castellano -postuló Caparrós-. La del nombre es una vieja polémica, pero una que se mantiene como tal sin que le busquemos soluciones. Quizá sea hora de actuar al respecto".

"Una consecuencia de los siglos coloniales es que el globo rebosa de países que hablan idiomas que todavía llevan el nombre del país conquistador. El inglés y el francés, por supuesto. También el español", señaló.

"Castellano' es el nombre del dialecto y la región que se extendió, pero no alude a ningún estado nacional. 'Español' es lo contrario: gentilicio y adjetivo de lo que pertenece al Reino de España. Sería lógico si 420 o 430 millones de señoras y señores de 20 países no quieran pensar que hablan la lengua de otro. Ahí está el punto", dijo Caparrós.

Y enfatizó: "En un mundo donde se reivindican, todo el tiempo, identidaen febrero recibió el Premio Ortega y tas tanto más tenues, no parece que riqueza" de nuestra lengua.

las ex colonias se interesen todavía por nombrar la lengua que hablan con un nombre propio".

Para finalizar, Caparrós propuso el término que él viene acuñando desde que publicó su ensayo sobre Latinoamérica, Namérica. "Yo propondría el que uso desde unos años: 'ñamericano'. Donde la ñ, estandarte de nuestro idioma, modifica la noción de americano para volverla nuestra", apuntó.

Risueña, Came Riera, que ocupa la silla de la letra "n" en la Real Academia Española y quien moderaba el debate, dijo que "tendremos en cuenta" la propuesta de Caparrós.

En su introducción a la sesión plenaria introductoria, Riera había postulado que el mestizaje precede al uso del español como lengua común.

"España no impuso la lengua de Castilla en América hasta el siglo XVIII-dijo-. "Fue a partir de la independencia de las naciones americanas cuando el castellano se convierte en hegemónico".

Y lo enfatizó: "En el caso de la conquista americana, primero fueron el mestizaje y la interculturalidad, la Malinchey la tortilla de patatas, y luego el español como lengua común".

Por su parte, el escritor peruano Alonso Cueto hizo foco en que "la tades mucho menores frente a afren- rea no es defender la pureza, sino la clados. Surgió por los mestizos y no

"La idea de la pureza o inviolabilidad del idioma es inútily anacrónica -dijo Cueto-. Defender el español de la invasión del inglés es tan absurdo como haberlo defendido del árabe en su día".

Según el autor peruano, "seremos siempre orgullosamente impuros, mestizos y abiertos al mundo".

En sintonía con este concepto, el mexicano Juan Villoro sentenció: "Todo idioma puede ser un recurso

### "La palabra 'español' tiene problemas, aunque no sea fácil decirlo en castellano".

de dominio o de liberación".

Y aportó un dato desalentador: "Antes de la independencia de México, más del 60 por ciento de los habitantes dominaba una lengua vernácula, hoy sólo el 6,6 por ciento. La destrucción de ese patrimonio ha sido obra del México independiente".

El académico López García-Molins, en su discurso, aportó una curiosidad sobre la expansión de la lengua española en América: "la de haber sido promovida siempre por los mezpara los mestizos".

#### La palabra de Santiago Muñoz Machado, director de la Rae

"No creo que las letras de Shakira o de Rosalía sirvan para el aprendizaje del español pero son focos de atracción hacia una lengua que genera interés por conocerla y estudiarla", dice a Clarín Cultura Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

### -¿Hay un boom del español?

-Aparentemente, sí. Por el entusiasmo que estamos demostrando todos por el español. Estamos en un momento donde muchos declaran su optimismo por el desarrollo de la lengua. Tanto por el crecimiento del número de hablantes como por los lugares donde de está dando ese crecimiento.

### -¿Por ejemplo?

-Estados Unidos, donde el crecimiento de la población hispanoparlante es muy importante. Está cerca de 60 millones y se espera que, en pocos años, un tercio de la población norteamericana sea hispanoparlante. Pensamos que es una buena noticia porque en algunos lugares de Estados Unidos, ha sido a veces considerada una lengua de segundo nivel, de una segunda cultura, una lengua de pobres. Pues ahora ha cambiado completamente la fisonomía y es una lengua muy querida que estudia mucha gente: más de ocho millones de personas en Estados Unidos. También el estudio masivo del español se está dando en Europa. En muchos países de la Unión Europea entre las preferencias por aprender lenguas está el español como lengua más de moda.

### -¿Qué le falta al español para llegar a ser la primera lengua hablada?

-Tener gente tan convencida de ello como lo estoy yo. Liderar ese proceso con convicción. Estamos lejos de que eso pueda ocurrir hoy. Como lengua internacional con más número de nativos, ya somos los primeros. En internet, los segundos. Como lengua de comunicación, podemos aspirar a estar en el mismo sitio donde está el inglés. Como lengua para la ciencia, estamos muy lejos. Hay que permitirse soñar.

### -Que haya series o películas en las que se hable en neutro por marketing o que cantantes como Rosalía o Shakira se expresen con una misma variante del español, ¿implica un deterioro de la lengua?

-Es un conducto importante para la expansión del español. Todas estas cantantes que son tan seguidas en el mundo cantan en nuestra lengua y eso es muy importante para la atracción de la juventud hacia esa lengua, que genere interés por ella, por aprenderla. Es positiva su difusión como elemento cultural.

### -¿Cuáles son entonces los riesgos que pueden deteriorar la lengua?

-Hay un deterioro que se produce en países con mucha inmigración. Como en Estados Unidos, por ejemplo, en las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. Ese idioma va perdiendo calidad y ése es un problema que hay que observar y estar atentos reforzando la educa-

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

48 SPOT MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

## Televisión

MARCOS GINOCCHIO GANADOR DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA

## Los secretos del campeón de "Gran Hermano"

El salteño de 22 años, amable con sus pares, fue el participante más callado. Negó estar en pareja, pero tiene novia.

Terminó la edición 20223/23 de Gran Hermano, el reality de Telefe, y Marcos Ginocchio fue el ganador. Se llevó 15 millones de pesos, más los rendimientos que dejó el premio en Mercado Pago -que elevarían la suma 19,4 millones-, una casa y una año de cerveza gratis. Además, se quedará con Morita, la cachorra que ingresó al juego con Caramelo. "Nos vamos a casa, gorda", le dijo a la perrita.

Detrás de él quedaron Juan Ignacio Castañares, conocido simplemente como Nacho, que abandonó la casa más famosa del país con el 29,17 % de los votos positivos. Y Julieta Poggio, que se quedó con el tercer lugar tras obtener el 19,66 % de los votos.

¿Cuáles fueron las razones y los secretos por los que Marcos se alzó como triunfador en esta décima emisión del ciclo? Él venía perfilándose como el candidato y terminó confirmando esas presunciones.

El salteño de 22 años, que empezó a decirles "primo" a cada uno de sus compañeros, terminó bautizado con ese apodo. De todos los participantes, siempre fue el más callado. Se suponía que cargaba con algo fuerte de su pasado que no quiso develar.

A Marcos lo ayudó su perfil familiero. Algo que se destacó cuando su hermana Valentina entró a la casa



Consagrado. Marcos ganó con un apabullante porcentaje de votos a favor: nada menos que el 70,83 %.

(estuvo conviviendo dos semanas con él y con el resto de los participantes). Y también se notó con la visita de su padre y su otro hermano.

La elección del público fue abrumadora: el resultado final fue un enorme 70,83 por ciento contra el 29,17 por ciento de Nacho.

De los participantes, fue el primer hombre en llegar a un millón de seguidores en Instagram. A la fecha tiene más de 1.400.000 seguidores.

También fue el único finalista en no aplicar la nominación espontánea y tiene el récord de menor porcentaje de voto negativo (0,47 %). Y fue el único que salió primero en todas las placas de nominación.

Muchas fanáticas de Marcos se esperanzaron con la soltería del participante, ya que nunca quedó claro si estaba de novio. Pero su salida de la casa las decepcionó. Es que el salteño se reencontró con su exnovia y fue la primera persona a la que abrazó.

La vida privada del campeón fue siempre una gran incógnita durante el reality. Si bien algunos podían especular con que él estaba en pareja, él no hablaba de ella y hasta la negaba. El último fin de semana, horas antes de la gran final, Marcos volvió a remarcar que "no estaba en pareja". Y afirmó ante Julieta y Nacho:

"Antes de entrar a Gran Hermano, ella me dejó por mensaje".

Pero el el noviazgo se confirmó al verlos juntos y emocionados. Por eso, varias de sus seguidoras lo trataron de "mentiroso" en las redes sociales ya que nunca había blanqueado este vínculo.

Su novia, apodada Juli, se mostró junto a la familia de Marcos y eso fue lo que terminó por confirmar la profunda relación que hay entre ellos. Además, cuando el ganador llegó al estudio del programa, corrió hacia los brazos de la joven y se unieron en un intenso abrazo que quedó registrado ante las cámaras.

Al descubrir que había ganado el reality, Marcos se mostró sumamente emocionado y conmovido por el apoyo y el cariño del público. La reacción del salteño fue realmente conmovedora después de que Santiago del Moro le confirmara que había sido elegido por el público.

Luego de darse un emotivo abrazo con su rival y compañero Nacho, Marcos quedó por primera vez solo en la casa más famosa. Allí tuvo una reacción inesperada: se desplomó y empezó a llorar desconsoladamente. Su sueño se había cumplido: era el campeón de Gran Hermano.

Así se presentaba en octubre, antes de entrar a la casa: "Hola, soy Marcos Ginocchio, de Salta capital, tengo 22 años. Me gusta mucho hacer bromas, pasarla bien. Lo tomo todo como un desafío. No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo soy natural, y de alguna forma eso muestra confianza en mí mismo..."

"Todos vamos a morir y el peor error que podemos cometer es llegar a viejos y darnos cuenta de que nos perdimos muchas cosas. Cuando voy a un boliche por ahí me descontrolo un poco, porque me desinhibo mucho..."

"Pierdo mucho la paciencia con la gente que trata mal a los demás, empiezo a tratarlos de la misma manera o peor, es como un defecto que tengo: cuando me enojo, me enojo mucho. Pasa que en los boliches pasan, te molestan, te 'pechan', te tiran y vos están bailando con tus amigos, con tu novia y les decis 'bueno, pará un poco'".

Si bien Marcos no aclaró qué es lo que hará con el premio, sí se sabe que retomará la carrera de Abogacía.

## Lo mejor y lo peor del reality que arrasó con el rating de 2022 y 2023

### Opinión

Silvina Lamazares slamazares@clarin.com

Que Gran Hermano sea un éxito no debería ser noticia. Es un formato holandés estrenado hace 24 años y probado -y aprobadísimo- en muchos países. Lo llamativo de esta décima edición argentina que acaba de bajar su persiana-con picos que superaron los 30 puntos de rating- es que ocurre en una TV abierta de capa caída.

De pronto, se desempolva una vieja fórmula que cambió el devenir de la liga audiovisual, al menos en el torneo de las tres G: si bien golea el streaming, la TV abierta demostró que todavía puede gustar y golear.

tundencia del rating que lo posicionó como lo más visto del año pasado y de lo que va de este. Debutó el 17 de octubre con 21,5 puntos; tocó su piso con 15,7; tocó su techo con los 28,5 de la final y, luego de más de cinco meses, cerró con un promedio de 20,2.

Por más que las redes anticiparon que ganaría Marcos, la expectativa por ver cómo quedaba el podio calentó la aguja este lunes hasta picos de 30,9... Una TV de buenos y viejos tiempos. Pero veamos qué fue lo mejory lo peor de este reality de Telefe.

### Lo mejor

1) La dupla Alfa & Romina

De los 20 participantes, ellos lograron destacarse, especialmente al moavía puede gustar y golear. mento de formar una dupla que pin-Uno podría quedarse con la con-taba como imbatible. Por empatía, contener con entradas permanentes necesidad de rating que justificativo ductos a cuento de todo. ■

por ser dos de los más grandes de la casa (él cumplió los 61 en medio del certamen), por química y por afecto construido a fuerza de convivencia, conformaron una pareja que supo llevar las riendas del encierro.

### 2) La dinámica del programa

Entre galas de eliminación y nominación, debate, reportaje intimo y La noche de los ex, Gran Hermano estaba, por primera vez, los siete días en pantalla de aire. Y todos los contenidos potenciados por el streaming de Pluto TV. Ese ritmo, bien sostenido, invita a la fidelidad del espectador.

### 3) El estilo de Santiago del Moro

Para él no eran ni los "valientes" de Soledad Silveyra ni los "hermanitos" de Jorge Rial. Eran los "jugadores",

a través de un televisor montado en el living, y con dos visitas a la casa. Supo hacer equilibrio sobre esa línea finita entre la vida real y el reality.

### 4) Sumar a las redes y el streaming

Aprovechando los tiempos tecnológicos que correr, el canal decidió no quedarse cómodo con el formato tradicional de un reality de TV abierta, sino que les sacó jugo a los contenidos permanentes de Pluto TV y a la vida propia que generó el programa en Twitter, Twitch o en Instagram.

### 5. Aroma a Feliz domingo

De a ratos, el clima en el estudio durante las galas nominación o eliminación olía a la TV de los '70 y los '80. Rememoraba los buenos tiempos de Feliz domingo, con participantes jugando, con un conductor en medio del estudio y una tribuna eufórica.

### Lo peor

### 1) Puerta giratoria

Esta edición pecó en exceso del recurso de meter gente. Dos del repechaje, el regreso de tres ex, seis familiares por unos días, luego volvió Alfa

de juego), más tarde fueron más familiares para los cuatro finalistas, y siguieron las firmas.

### 2) No siempre más largo es mejor

El Gran Hermano más largo de la historia se realizó en Alemania y duró 365 días. Al lado, los 162 de esta edición parecen nada, pero hubo pasajes en los que el ciclo pareció pincharse. Se fueron demasiado rápido personajes que condimentaban la convivencia, como Coty o Alfa.

### 3) Intrigas que se desinflaban rápido

"Ah, ¿esto era?". Esa pregunta se oyó más de una vez adentro de la casa y se leyó en las redes apenas se develaba algún misterio planteado por la producción a través de Del Moro. En varias ocasiones, la tensión buscada se desplomó ante la evidencia.

### 4) Un casting cuestionado

Hubo personajes que no rindieron televisivamente, ni siguiera cuando tuvieron reingresaron, como el caso de Juan o Martina, entre otros.

### 5) Sponsors matan necesidad

Uno de los desafíos del formato es arreglarse con lo que hay. Pero eso no ocurrió: los sponsors entraro sus pro-

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

SPOT 49 CLARIN MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

### Telones y pantallas

"Me pareció un papelón increíble", dijo

### Lanata, duro con Jesica Cirio por el caso Jey Mammón

Tras ser apartado por Telefe debido a la denuncia pública que realizó Lucas Benvenuto, Jey Mammón no estuvo en la conducción de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11.30), que quedó a cargo de Jésica Cirio y Georgina Barbarossa.

En la apertura del programa, ambas se refirieron a la situación de su excompañero. Luego, condujeron juntas el programa de forma habitual, sin volver a hacer mención a Jey y a Benvenuto, que aseguró que fue abusado y luego mantuvo una relación con el conductor cuando él era menor de edad.

La postura de Cirio en La peña de Morfi fue analizada por Marina Calabró y Jorge Lanata en Lanata sin filtro (Radio Mitre). "Vi un corte de Cirio. Y me pareció un papelón increíble. Nunca vi La peña de Morfi... pero estaban todos en círculo, como si fuera un velorio, todos con cara de circunstancia...", criticó Lanata.

"Dice los hechos de público conocimiento', pero nunca lo nombró (a Jey Mammón)", destacó luego, haciendo referencia a las palabras de Cirio. Entonces, Calabró sumó: "Hay



Indignado. "Lamentable", disparó.

que aclarar algunas cuestiones para que todos sepamos en qué términos estamos hablando. ¿Qué quiere decir 'es de público conocimiento'? Ese es un artilugio para elevarse de la incomodidad de poner adjetivos calificativos. Después, 'hechos lamentables y tristes': más eufemismos no se consiguen".

"Sí, lamentable", acordó Lanata. Y cerró Calabró: "Claramente estaba leyendo o lo ensayó. No eran palabras que le surgieran de manera espontanea. La desaprensión me da la pauta de que estuvo forzada".

Por primera vez la portada de la revista está en español

### Bad Bunny, en una tapa histórica de "Time"

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a romper un hito en la industria del entretenimiento estadounidense: protagoniza la tapa de la revista Time, en la que, por primera vez en sus cien años de historia, todo el texto es en español.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista más escuchado en la plataforma musical de Spotify por tercer año consecutivo, engalana el frente de la edición de la legendaria revista que se publicará este viernes.

Vestido de negro, con una flor blanca y joyas color oro, Bad Bunny aparece en la tapa titulada "El Mundo de Bad Bunny" junto al una frase del artista: "No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste".

En la entrevista, el artista habla sobre su crianza en Puerto Rico, la fama, su éxito en Spotify, los logros de su último disco y gira Un verano sin ti (elegido en 2022 por Time y Billboard como álbum del año) el movimiento

del reguetón, su histórica presentación en la pasada edición de los Grammy, política y cine. Bad Bunny relató que es el mayor de tres hermanos, que se crió junto a sus padres, fue monaguillo y que arrancó su carrera musical grabando sus primeros temas en su casa.

"Fuera de esa casa quizás el mundo esté escuchando y hablando de mí, pero en esa casa todo es igual. Nada ha cambiado. Mi papá no actúa de una manera nueva ni me trata de una manera nueva", aseguró Bad Bunny.



Bad Bunny. El chico de la tapa.

Programaría a Allen y Polanski

### Cannes no cancela

El director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dijo que, más allá de la controversia que despiertan Woody Alleny Roman Polanski, de estar terminadas sus nuevas películas, evaluaría la posibilidad de exhibirlos durante la próxima edición del evento francés, que se realizará del 16 al 23 de mayo.

"No creo que la película de Roman Polanski (The Palace, con Fanny Ardant y Mickey Rourke) esté lista para el Festival Cannes. Tal vez la película de Woody Allen (Coupe de chance) sí lo esté. Nos posicionaremos al respecto dependiendo de la situación", aseguró el director del reputado festival de cine a la revista especializada Variety.

Ambos directores han sido acusados de haber abusado sexualmente de niñas décadas atrás. Pero tienen distintas situaciones ante la justicia estadounidense: mientras que Polanski fue condenado por violación y está prófugo, Allen fue sobreseído ante las acusaciones de su hija adoptiva Dylan Farrow, que aseguró que el cineasta abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años.

ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ

## **COSTANERA SUR** LA CIUDAD LLEGA AL RÍO

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





Suscribite a Revista ARQ y recibí tu Tarjeta 365 365.com.ar/arg | 0810.333.0365

50 SPOT MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

## Música

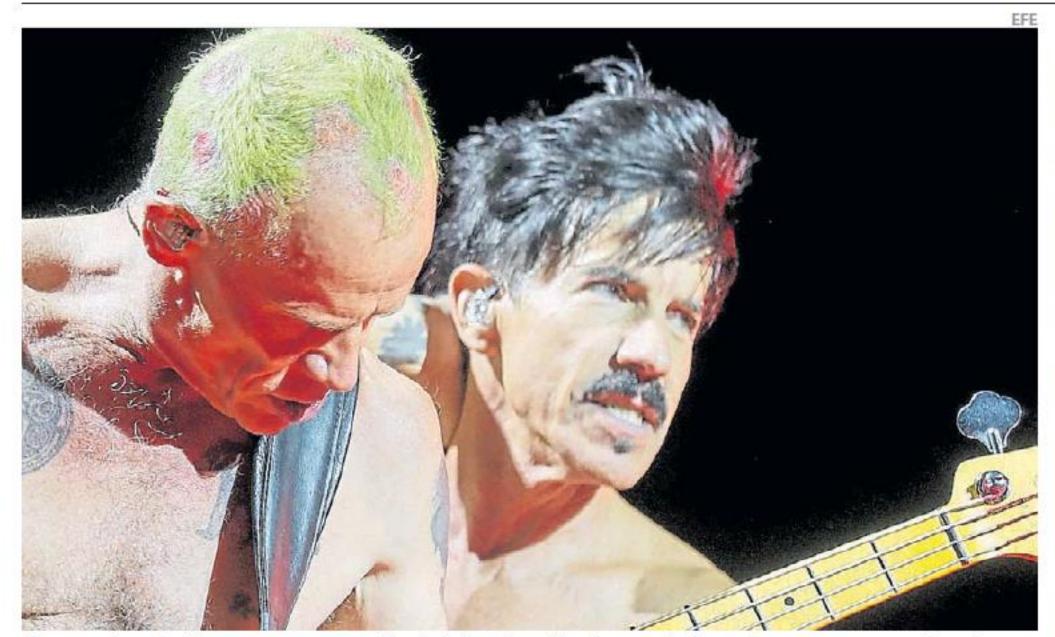

Expectativa. Será la octava presentación de la banda californiana en la Argentina, y otra vez con Frusciante.

FENÓMENO VENDIÓ 80 MIL ENTRADAS EN TRES HORAS

## Red Hot Chili Peppers agotó un River y sumó otro

Hubo furor por el show del 24 de noviembre. El nuevo concierto será el 26 de noviembre en el mismo Monumental.

Red Hot Chili Peppers agotó la primera fecha en solo tres horas y ya anunció su segundo River para el 26 de noviembre. Las entradas se podrán adquirir desde hoy a las 10, ingresando únicamente en la plataforma oficial allaccess.com.ar.

Hace unos días dábamos una gran noticia para todo fan de los Red Hot: decíamos que ya estaban en venta las entradas para verlos (nuevamente), el viernes 24 de noviembre, en el Monumental de Núñez.

Las ochenta mil entradas vendidas en 180 minutos hablan de la admiración monumental de los argentinos por la banda californiana.

Un dato (no tan) curioso grafica perfectamente el romance entre la Argentina y los Red Hot: la gira, que empieza este miércoles (29 de marzo) en Vancouver, Canadá, tiene 34 fechas y finaliza, justamente, con el show de River que, para subrayar, es el primero y único que hasta hora pudo colgar el cartelito de agotado.

La productora responsable del show, DF Entertainment, confirmó la información: "En su primer día de venta, se agotaron todos los tickets para ver el regreso de Red Hot Chili Peppers a Argentina con su formación más exitosa (Anthony Kiedis,

John Frusciante, Fleay Chad Smith). El show se realizará el 24 de noviembre en el Estadio River Plate y más de 80 mil personas serán parte del explosivo encuentro".

Que la venta voraz y veloz de los tickets para el 24 de noviembre, en definitiva, no debería calificarse de curiosa o sorpresiva lo marca el hecho de la cantidad de veces que la banda nos ha visitado: esta será la octava presentación en el país.

Yavinieron en 1993 (Obras Sanitarias, 25 y 26 de enero); 1999 (Luna Park, 5 y 6 de octubre); 2001 (Vélez Sarsfield, 24 de enero); 2002 (River, 16 de octubre); 2011 (River, 18 de octubre); 2014 (Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza, 2 de abril); y 2018 (Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza, 16 de marzo).

Tras la reincorporación del gran guitarrista John Frusciante en 2019 luego de diez años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos de Red Hot Chili Peppers: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen.

A fines del año pasado el grupo anunció una gira mundial con su formación más famosa, confirmando fechas por Norteamérica y Europa para presentar las canciones nuevas, así como para festejar nada menos que su aniversario número 40.

Los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en el 2023.

Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil reavivaron el sueño que hoy se convierte en realidad, y por duplicado.

El show en River promete ser la oportunidad para reencontrarse con los Red Hot y ser parte del cruce entre la adrenalina de sus estrenos y el paso obligado por los clásicos, enlazados a recuerdos de diferentes etapas en la vida de sus miles de fans.

### Horóscopo

### ARIES

La búsqueda de oportunidades le da otro rumbo a la actividad económica. Está abierto al diálogo para lograr buenos acuerdos.

#### **TAURO**

Reflexiones que son el punto de partida de nuevas iniciativas. Los obstáculos dejan de molestar cuando define ideas con rapidez.

#### **GÉMINIS**

Evalúe consignas de trabajo y busque garantías que sustenten planes. Se adelanta a los hechos, suma Ideas a un proyecto grupal.

#### CANCER

Supere obstáculos y camble el estilo actual por consignas audaces. Empuje y perseverancla para realizar nuevas actividades.

#### LEO

La observación es el punto de partida que logra una profunda comprensión. Malos entendidos con socios, necesita aclararlos.

### VIRGO

Cumple con sus compromisos y agrega más y mejor actividad al trabajo diario. El Idealismo ayuda a mantener ágil la inteligencla.

### LIBRA

Nuevas propuestas laborales tlenden a mostrar una faceta positiva. Apártese de ambientes en los que no puede compartir ideas.

### **ESCORPIO**

Realce habilidades personales en pos de una mejor Iniciativa. Colegas que son un Importante referente Incentivan el camblo.

### SAGITARIO

Busca un punto de partida para que la creatividad juegue en primer plano. Reformula su actividad laboral con criterio práctico.

### CAPRICORNIO

Su capacidad lo pone al frente de nuevos proyectos de trabajo. Descubre oportunidades bajo un cambio de premisas laborales.

### **ACUARIO**

Responde a nuevos contratos con tranquilidad y eficiencia. Libérese de temores para consensuar acciones de trabajo grupal.

### PISCIS

Transmite Ideas claras y ejerce buenas Influencias. Comience nuevos proyectos y gestione Importantes espacios de tra-

ANUNCIO REANUDA EL "RHAPSODY TOUR" CON ADAM LAMBERT

## Queen, eterno: vuelve a salir de gira

Desde 2012, Queen logró revivir en vivo la magia de sus canciones gracias al cantante Adam Lambert. Llenaron estadios, hicieron giras, vinieron a la Argentina y revitalizaron su música para una nueva generación. Ahora Brian May y Roger Taylor acaban de anunciar que vuelven a salir de gira, primero por Norteamérica: Estados Unidosy Canadá.

Se trata de un nuevo tramo de su exitosa Rhapsody Tour de 2019, que se interrumpió por la pandemia. Vuelve a la ruta en octubre, después de cuatro años de pausa forzada.

El debut será el 4 de octubre en la ciudad de Baltimore. Luego irá a Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Dallas, Denver y más ciudades, concluyendo en Los Angeles. El deseo de los fans argentinos es que la banda vuelva a venir al país, aunque sea en 2024. Queen seguramente lo decidi-

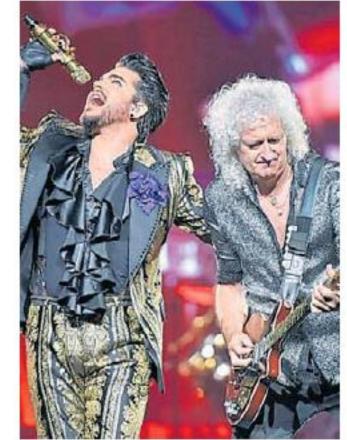

Viva la reina. Queen, en la ruta AP

su excursión norteamericana.

Brian May declaró: "Nuestra última gira tuvo la puesta más ambiciosa rá a fin de año, al hacer el balance de que jamás hayamos hecho. Así que

### **ASÍ EMPIEZA LA GIRA**

- 4 de octubre: Baltimore
- 8 de octubre: Toronto
- 10 de octubre: Detroit
- 12 de octubre: Nueva York
- 15 de octubre: Boston

18 de octubre: Filadelfia

- 23 de octubre: Atlanta
- 25 de octubre: Nashville

decidimos desarmarla y hacer algo aún más ambicioso, de modo que estén preparados para sorprenderse".

esperar a salir de gira una vez más por Norteamérica con la Rhapsody Tour y junto a los talentosas leyendas como Brian May y Roger Taylor".

El recital de Queen + Adam Lambert durará 150 minutos y recorrerá toda la carrera del grupo, celebrando su extraordinario catálogo de canciones, con hits como We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Radio Ga Gay Somebody To Love.

La combinación del repertorio con la puesta en vivo ha sido hasta ahora un show que elogiaron críticos y fans en Europa durante todo el año pasado. Queen tocará en vivo junto a sus habituales músicos de apoyo: Spike Edney en teclados y dirección musical, Neil Fairclough en bajo y Tyler Warren en percusión.

La clave del Rhapsody Tour es que está en continua evolución, pero en definitiva se trata de un emotivo tri-Adam Lambert agregó: "No puedo buto al legado de Freddie Mercury.■

# Clasificados



## Inmuebles

clasificados.clarin.com

| IN | DI | С | E | D | E | R | u | В | R | О | K |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |    | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | • | _ |   |

| DEPTOS A       | 1 ALQ.OF     |  |  |  |
|----------------|--------------|--|--|--|
| STATE STATE OF | all the more |  |  |  |

ZONA

**BARRIO NORTE** 

**FACULTAD DE MEDICINA** 

**PUERTO MADERO** 

RECOLETA RETIRO



### ALQUILER

DEPARTAMENTOS

B.NORTE 2amb Rodr.Peña al 2500 \$90.000 + gastos 1550021534

ZA

RECOLETA 2amb lum bcon tza coc/ gde coch 4207-0187 15-6157-4015

| ZONIA |
|-------|
| ZUNA  |
|       |

CABALLITO

**FLORES** 

P. CENTENARIO P. CHACABUCO

VILLA CRESPO



VENTA

DEPARTAMENTOS

#### OFRECIDO ALQUILER

ZD

### DEPARTAMENTOS

CABALLITO 2amb fte bcón (reja) A/Acond. Cocina lavad y bño compl \$86.000 + exp \$12Mil Gtia prop o bancaria +recibo sueldo Franklin al 900. Dueño directo 11-5010-9730

CABALLITO 1amb Frente. Balcon. Kitchenette. Impecable. \$65.000 4903-4494 / 155401-3353

FLORES 1amb ctrfrte balc coc apart bño/compl c/bañera J.Bonifacio 2400 T.5950-2291 /1540992069

### ZONA

**ABASTO** 

**ALMAGRO** 

BALVANERA

BOEDO

ONCE



1 ALQ.OF

**ZONA SUR** 

**AVELLANEDA** 

BERNAL

QUILMES

### DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 2amb cfte piso10 vista abier coc bñ compl \$100M + \$14M Gtia prop o bancaria rec.sldo antig Rivadavia al 3500. 11-5010-9730

BALVANERA 2amb m/lum Misiones -Av.Belgr \$80mil+gtos 1550021534

|   | ZONA   |
|---|--------|
|   | CENTRO |
| _ |        |

**DEPTOS E** 

OFRECIDO

**ALQUILER** 

**CENTROSUR** 

CONGRESO

MICROCENTRO TRIBUNALES



### VENTA

### DEPARTAMENTOS

CONGRESO 1amb frte balc vista a Pque (A REFACCIONAR) u\$s 29000 TE 15-4178-2293 y 4951-2512

| ZONA               |  |
|--------------------|--|
| THE REAL PROPERTY. |  |

**FLORESTA** 

LINIERS

MATADEROS

BARRIO P. BUENA

P.AVELLANEDA

V.SARSFIELD

VILLA LUGANO

VILLA LURO

VILLA RIACHUELO

VILLA SOLDATI



### VENTA

DEPARTAMENTOS

FLORESTA 3amb ph pb con patio y tza s/exp D115.000 Tel 39766294

#### **OFRECIDO** ZH ALQUILER

DEPARTAMENTOS

FLORESTA 3amb bcón cochera A Estrenar Inf.: 11-5111-1550

V.LURO 3amb coch 2 baños impec Duplex baulera 116453-4946

OFRECIDO ZH ALQUILER

CASAS

V.SOLDATI 4amb San Pedrito al 3100. Llamar a partir las 17hs. -Sr. Fernandez: 11-4781-3086 1 ALQ.OF

M

ZM

BANFIELD

LOMAS DE ZAMORA

LANÚS

MONTEGRANDE

OFRECIDO ALQUILER

DEPARTAMENTOS

AVELLANEDA 1amb 2 amb lum c/s muebl ptio 4207-0187 15-61574015

**HABITACIONES EN CASAS DEFAMILIA YOTROS** 

### **OFRECIDO**

HAB baño priv sra/sta 1167205286

PIEZA Casa/Flia Cap 1134932407

**YCHACRAS** 

### VENTA

CAÑUELAS 500m2 casa 3amb nva D56000 ant y cts x dño 22040282

SM MONTE 41 has casa agr/ganad arb luz D8000 x ha 4977-7307

OFRECIDO **R09 ALQUILER** 

VERDULERIA ALQUILO en la zona Balvanera whats app 1130888806

VERDULERIA Alq 11-6737-6279 Sanchez de Bustamante 1952

LOCALES COMERCIALES OFICINASY CONSULTORIOS

**R10** OFICINAS

**OFRECIDO R10** 

CABALLITO Frente Planta baja Entrada Indepen-diente Sólo Profesional y/o Comer-cial Rosario 600 / 155-401-3353



**ALQUILER** 



### **AUTOMOTOR**

**AUTOMOVILES** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

VENTA

### CITROEN

CITROEN C3 10 XTR 1.4 L/N full VTV Original 11-4991-0549

### HONDA

Segui buscando tu auto en clasificados.clarin.com

### NISSAN

15 VENTA AUTOMOTORES

AUTOMOTORES 15 VENTA



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

## **Empleos**

clasificados.clarin.com

24 PEDIDO ADMINISTRACION

**EMPLEADOS** 

PEDIDO

CADETE resimplast\_tigre@hot-mail.com-whatsapp 1171144557

CAJERA sup 1163504569 Barracas

CAJERA /O p/Cadenas de Fiambreria c/exp, resida en zona Sur Ex-cluy. 42044358/8285 42054647. CV a elfarguero@yahoo.com.ar

CAJERA FIAMBRERA REPOSITOR VERDULERA z.Palermo 1131522516

CAJERA Solo mensai 1141723833 CAJERA y Repositor super dia %

c/s exp. Cv Avda Boedo 875 Caba CAJERO Restaurant con experiencia Pres con CV en Monroe 5002 CABA

EMPLEADAS para att. al publico panaderia cafeteria c/s experiencia p/local en caba wat1165691424

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS **YOTROS** 

### **PEDIDO**

RECEPCIONISTA / CONSERJE hotel ingles CV foto remun pampaplaza@ yahoo.com.ar

RECEPCIONISTA FEM 1151459621

RECEPCIONISTA Hotel Zona Palermo Tumo noche 23hs a 7 hs Enviar CV info@bue-hotel.com 4789-9311

EMPLEADOS,

VENDEDORES

**R26** 

**PEDIDO** REPOSITOR 1163504569 Barracas

REPOSITOR EMILIO CASTRO 6494

YOTROS

ANALISTASY **PROGRAMA DORES** 

### **PEDIDO**

TECNICO PC/Noteb/Electron/Soft Outlook/Nube/Red c/exp excluyent CV a: ventas@suipacha607.com.ar

ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

### **PEDIDO**

ELECTRICISTA Empalmista p/cable subterraneo Edesur 1151414603

electromecánico para mantenimiento integral. Con Experiencia Comprobable. Enviar CV a: service@ahmad.com.ar

**PROFESIONALES** 

### **PEDIDO**

PSIQUIATRA o en formación p/Consul.Exter. z/S.Martin dias/hs a convenir. CV a: 15-3174-8495 (wsp) o elchaletlomahermosa@gmail.com

TERAPISTA OCUPACIONAL - con 

34 PEDIDO SERVICIOS

PERSONALAUXILIAR **DECASASYOTROS** 

**PEDIDO** 

MUCAMA HOTEL 20/30 AÑOS CA-PITAL PAMPAPLAZA@ YAHOO.COM.AR 47883984

ASISTENTE ger fem c/exp c/titulo pres de 10 a 15 hs en valle 1020

MUCAMA para Hotel Alojamiento p/TURNO TARDE Presentarse en Combate de los Pozos 571 (CABA) CHOFERES, PERSONAL

DE TRANSPORTE AUTOS

**OCUPACIONES VARIAS** 

**YABASTECIMIENTO** 

### **PEDIDO**

caba

CHOFER 00000000000 TAXI SIENA

PRISMA SPIN cargo 11.6403-3783 CHOFER c/experiencia en viajes a Tierra del Fuego y Chile c/carreton y semi CV: nacional@tronador1.com

**OFICIOSY** 

**PEDIDO** 

AYUDANTE Carpint 11-2824-5375 AYUDANTE de Cocina c/experiencia Pres con CV en Monroe 5002 CABA

a 15h Alicia M.de Justo 1100 CABA AYUDANTE Pizzero c/exp, Cortador, Bachero. Pres. Av Corrientes 5206

AYUDANTE DE COCINA Pres L/V 10

BACHERO Cocinero Freidora Ensa-lada Cajera p/CABA II50007850 o mail: chen116213631@gmail.com

CAMARERA 1/2 tmo charcas 4063 CARNICERO para Carniceria Sup. Chino Almagro 11 2239-3885

Z/Recoleta 11-23045758 COCINERO con exp T.M. pres García 115 ref H.Yrigoyen al700 Avellaned

COSTURERAS /OS TE: 4811-9700

COCINERO p/Rest Pres L/V 10-15h Alicia M.de Justo 1100 (CABA)

CUADRILLA p/cambio de postes en Edenor con vehiculo 1151414603

EMPLEADA /O p/mostrad Panade-ría Pr Hoy y sig 10-14 Santa Fe 2340 EMPLEADA mostr pan1144779896

EMPLEADO p/SUPER zona Pto Madero bna pres 18-22años viva zona empleosdydmadero@gmail.com EMPRESA metalúrgic z/CABA busca OFICIAL HERRERO. CV a: WhatsApp

II3I3I5I94 arenasmollm@gmail.com ENCARGADO P-RESTO c/Ref y Exp P/15-20hs Av Cramer 2901 CABA

ENCARGADO p/Cadena de Fiam-brerias c/exp resida en zona Sur Excluy 42044358/8285 42054647 CV a elfarguero@yahoo.com.ar

ENCIMADOR de tela p/fabrica ropa zona Paternal TE 4582-9225 FIAMBRERO /A p/Cadenas Fiambreria c/exp resida en z/Sur Ex-

cluy 42044358/8285 42054647

cv a elfarguero@yanoo.com.ar

**Flores** Boedo P. Chacabuco San Cristobal P. Patricios

Caballito



¿Usted conoce el valor real de su propiedad? Consultenos !!

www.guariniello inmobiliaria.com

Tambien estamos en:

Argenprop Seguinos en:

guariniellopropiedades Juan B. Alberdi 1131 C.A.B.A 4433-2525

@guariniellopropiedades

Catulo Castillo 2996 C.A.B.A 4943-5499/5715

Independencia 2164 C.A.B.A.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 SERVICIOS

37 PEDIDO

GOMERO c/exper 11-5049-5235

HERRERO CON EXPERIENCIA PRES. LUNES A VIERNES DE 9HS. - 13HS. EN ESPORA 3839 - VILLA LYNCH

LAVAAUTOS /secador c.exp-Hipolito Yrigoyen 1456-Avellaneda

LAVADORES Con o sin experiencia. Presentarse Nazarre 2504 CABA

MASAJISTA Fem 1166009476

MATRICERO CON EXPERIENCIA, CO-NOC. DE TORNO, FRESADORA, CNC, INTERP. DE PLANOS, HERRAMIEN-TAS DE MEDICIÓN. 25-55 AÑOS. ENVIAR CV A: rrhh@bronmat.com

MECANICO alinedor c/exp Z/San Miguel 46645700 - 1166865102

MECANICO DE MOTOS PARA CABA ZONA POMPEYA- MONOTRIBUTISTA-CV A: LEOKABAK@HOTMAIL.COM

MOZO de SALON con experiencia Pres con CV en Monroe 5002 CABA

MOZO MOSTRADOR con experienc. Pres con CV en Monroe 5002 CABA

MOZO p/Restaurant Pres L/V 10 a 15hs Alicia M.de Justo 1100 CABA

MOZO salon c/exp y Delivery c/Re-gistro de Moto Cuenca 3202 CABA

MOZO salon c/exp y Delivery con Registro moto Rivadavia 6501 Cap

OFICIAL y 1/2 Oficial Aluminio y Herreria h/30años Pres c/DNI y ref lunes a viern 10-13hs Av Donato Alvarez 1635 CABA 11-5632-2656

OPERARIO calificado metalúrgico. Enviar cv con remun. pretendida a hydrodynamic\_@hotmail.com Expe-riencia con micrómetro y calibre

OPERARIO carga y descarga pref Zona Tigre Pres Mierc de 10 a 12hs Ramiro 35 Rincón de Milberg Tigre

PARRILLERO p/Rest Pr L/V 10 a 15h Alicia M.de Justo 1100 (CABA)

PELUQUERO Importante peluqueria de Quilmes Centro busca peluquero/barbero (Monotributista) con experiencia comprobable en el rubro y que cuente con cartera de clientes Será requisito excluyente residir en zona sur. Interesados enviar CV a fi-garoquilmes@gmail.com

PEON p/Restaurant Pr L/V 10-15h Alicia M.de Justo 1100 (CABA)

PERSONAL para mostrado con exp rubro neumatico 4664-5700

PIZZERO caballito 1158443655

PIZZERO y Cocinero con experiencia Zona Boulogne 1122870677

PLOMERO ofic fusionador cloaquis-ta c/exper en OBRA. 2074-1602

RECTISTA c/exp p/atelier Palermo 1167494001

REPOSITOR exp 1156666662 caba

REPOSITOR A.M.Cervantes 2766 REPOSITOR c/exp Superm Corrien-

tes 5424 CABA TE 11-5888-8852

REPOSTERO p/Rest Pr L/V 10-15h Alicia M.de Justo 1100 (CABA)

SEÑORITA 8hs. 1128264994

SOLDADOR Alta Presión c/exper comprob cortar oxicorte, amolar p/Taller de Calderas z/Tablada Se ofrec \$700 la hr CV: 11-65935662

SOLDADOR tig/ mig c/exp zona Avell: ncfrio2011@gmail.com

SUPERVISOR para Cadenas de Fiambrerias c/exp, registro de conducir, resida en zona Sur Excluyen-te. 4204-4358/8285 4205-4647 CV a elfarguero@yahoo.com.ar

SERVICIOS

37 PEDIDO

**ASTROLOGIA** 

ABELARDO Poderosos Trabajos de Vudu

Atraigo en 72hs a la persona

Amada o Deseada Rápido y

Seguro. Domino el Alma y

Voluntad. Por Más Alejado que

esté, Volverá Rendido/a a tus

Peticiones!! Florecimientos

Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción

№ 011-6450-2473

CONTACTOS

AGRADECIMIENTOS

SOCIALES

GRACIAS x haberme escuchado,

San la Muerte Te quiero mucho K.G.

LA Municipalidad de Morón cita y emplaza por 3 días a opositores de

la adquisición del excedente sito en

Suipacha 406 Haedo, lote 47a Quinta27. Presentarse F. Cesio 281 Haedo, Esc. Rampi Maricel.

MAXIMILIANO VIIIa, DNI 24.882.255, extravio el titulo uni-

versitario de abogado, expedido por

INDUSTRIAS,

MATERIALES PARA INDUSTRIAS

VENDA SU INDUSTRIA En Block o Parcial TASACIONES SIN CARGO

Resolución inmediata

ADRIAN MERCADO S.A.

(011) 3984-7400

www.grupoadrianmercado.com

MAQUINAS indus cpro 3984-7400

**SEGUÍ BUSCANDO** 

**TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

OFICINAS, NEGOCIOS

**Y CONSULTORIOS** 

GRACIAS San Miguel A.Medicino

**R58** 

SOCIALES

la UNLZ.

MIX

**R70** 

MAQUINAS Y OTROS

Y NEGOCIOS

COMPRA

0

○ INDUSTRIALES

MENSAJES, SALUDOS,

AGRADECIMIENTOS.

ZAPATERO APARADOR INTERNO Y ENCARGADO DE FABRICA C/EXPER FABR DE CALZADO 11-3582-4301

ZAPATERO Armador y Ayudante de suela con experiencia 4600-4912

ZAPATERO Cortador a máquina y Cortador a mano. Solo whatsapp 11-6888-7704 Lomas del Mirador

ZAPATERO Cortador para Maguina automatica CUTTER 113060-1041

ZAPATERO EMPAQUISTA. Solo por Whatsapp 11 3060 1041



**SERVICIOS** 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DECORACION

### Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

CONSTRUCCION Reface Ampliac At Consorcios y Part C-F 1551501548 PINTOR Boliviano interior, exterior, terrazas, filtraciones. 353-18500

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 4502-3500

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA descontracturante Lun a Dgo Belgrano \*11-5934-8640\*

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA S.Martin 51979018

SEÑORA 00 z/Oeste 11-50952701

SEÑORA 000 ALICIA 38a z/Almagro TE 2109-2179 /// 11-3611-6553

SEÑORA LZamora 1156528033

SEÑORA Laura Trans 4371-2420

SEÑORA MARIANA 1128395022

SEÑORA Sofi 32añ 11-6115-8466

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

**ASTROLOGIA Y TAROT** 

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 4701-2527

VIDENTE union amarre II54943397

55 OFREC. Legales **ESPIRITISTA** 

> 75 OFREC. CONVOCATORIAS

NARIO 13/06/2023

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

Federación de Empleados de la Industria Azucarera (F.E.I.A.) Federación Nacional - Adherida a CGT -Personería Nº330. CONVOCATORIA A CONGRESO EXTRAORDI-

La Comisión Directiva de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera – FEIA- (Federación de ámbito Nacional), en su reunión de fecha 20/03/2023 en calle Congreso 342, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, Convoca a Congreso Extraordinario de Delegados para la renovación de autoridades de Nuestra Federación, conforme lo prevé los Art. 48, 49, 50, 51 y concordantes del Estatuto Social, PARA EL DÍA 13/06/2023, a horas 10.00, en el local sito en calle Congreso Nº 342, ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura del Congreso a cargo del Secretario General. 2) Elección de la Comisión de Poderes. 3) Informe de la Comisión de Poderes. 4) Elección del Presidente del Congreso y elección de 2 (dos) Delegados para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Actas de la Federación. 5) Elección de la Junta Electoral de 3 (tres) miembros titulares, quienes tendrán la responsabilidad de la organización, fiscalización, revisión de poderes, recepción y oficialización de listas, proclamación de autoridades y puesta en funciones a las autoridades electas de la Federación. El mandato de la Junta Electoral termina con la proclamación y posesión de las autoridades consagradas. 6) Elección de la Comisión Directiva con los siguientes cargos: Un (1) Secretario General, Un (1) Pro-Secretario General, Un (1) Secretario de Actas y Organización, Un (1) Secretario de Acción Social, Un (1) Secretario Regional del NOA, Un (1) Secretario del Litoral y Nordeste, Un (1) Vocal Titular 1º, Un (1) Vocal Titular 2º, Un (1) Vocal Suplente 1º, Un (1) Vocal Suplente 2°, cuyo mandato será por CUATRO (4) AÑOS y podrán ser reelegidas. 7) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas con los siguientes cargos: Revisor de Cuentas Titular 1º, Revisor de Cuentas Titular 2°, Revisor de Cuentas Titular 3°, el mandato será por CUATRO (4) AÑOS y podrán ser reelegidas. El Congreso se constituirá conforme lo establece el Art. 27 sgtes. y concordantes del estatuto social de la Federación, en la primera convocatoria con presencia de los Delegados que representes la mitad más uno de las organizaciones afiliadas, luego de una hora de espera el congreso se constituirá con el número de Delegados presentes y sus resoluciones serán válidas.-

firmado Correa Juan Ramón - Secretario General - Federación F.E.I.A y Castillo Carlos Alberto - Secretario de Acta y Organización - Federación FEIA.

75 OFREC. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIA-CIÓN ARGENTINA DE CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES CÓ-DIGO (GS1) DEL 26 DE ABRIL DE 2023. Por la presente se convoca a Asamblea General Ordinaria de socios de la Asociación Argentina de Codificación de Productos Comerciales CÓDIGO (GS1) a realizarse el día 26 de abril de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en forma presencial en la sede de la calle Fraga 1326, Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la Memodel Balance General abarcativo Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos; del Inventario; del Informe del Auditor e informe del Organo de Fiscalización es decir la Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2022; 2) Consideración de la gestión realizada por la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización; 3) Tratamiento del resultado Ejercicio 2022; 4) Elección de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización, es decir de la Comi-Fiscalización, es decir de la Comisión Revisora de Cuentas, en ambos casos por el término de dos años; 5) Elección de dos socios para que firmen el acta de Asamblea. Guillermo Fazio Presidente / Martín Dewey Secretario. COMISIÓN DI-RECTIVA

### CABLEVISION HOLDING S.A.

### CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cablevisión Holding S.A. (CUIT 30-71559123-1) Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 28 de abril de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para los temas propios de la Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2023 a las 12:00 horas, a distancia, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 48.950.037 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 5) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores que desempeñen funciones técnico administrativas y/o directores independientes y/o directores que ejerzan comisiones especiales por el ejercicio económico 2023 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2023 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2022 que ascienden a una pérdida de \$81.834 millones. El Directorio propone absorber la pérdida del ejercicio desafectando parcialmente la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos. Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para desafectar en forma total o parcial la Reserva para Resultados Ilíquidos para distribuir dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones; 10) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 11) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 12) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 13) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 14) Designación de Auditor Externo de la Sociedad. 15) Consideración de la fusión por absorción de la Sociedad con VLG S.A.U. Consideración del Balance Especial Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2022; 16) Aprobación del compromiso previo de fusión suscripto el 10 de marzo de 2023 con VLG S.A.U. Nota: 1) La Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema Microsoft Teams que: (i) garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y, (iii) permitirá su grabación en soporte digital. 2) La Sociedad remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico Asamblea@ cvh.com.ar, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. 3) Los accionistas titulares de acciones Clase "B" cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas e informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, debe proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato pdf. 4) Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 5) Al momento de la votación, le será requerido a cada accionista el sentido de su voto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 6) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable. Los accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 11.00 a 17.00 horas a la dirección de correo electrónico antes indicada. El plazo vence el 24 de abril de 2023 a las 17.00 horas. Ignacio R. Driollet. Presidente según Asamblea de fecha 6 de diciembre de 2022 y Directorio de distribución de cargos de igual fecha.





CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIA :EL CONCEJO DI-RECTIVO DE LA ASOCIACION MU-TUAL BONAERENSE CONVOCA A TO-DOS SUS ASOCIADOS A LA ASAM-BLEA GENERAL ORDINARIA A LLE-VARSE A CABO EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 19:30 HS. EN TU-PAC AMARU 171 1º PISO DE LLA-VALLOL PCIA DE BUENOS AIRES, DONDE SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2. DESIGNACION DEL DOS SOCIOS DADA FIRMADE. DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA. 3. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS, INVENTARIO E INFORME DE LA JUN-TA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO AL 31/12/2022.
4. INCREMENTO COSEGUROS FAR-MACEUTICOS. 5. INCREMENTO CUOTA SOCIAL. 6. INCREMENTO MONTOS ASISTENCIA MUTUAL SOLIDARIA REINTEGRABLE. CONCEJO DIRECTIVO

CONVOCATORIAS AVISO DE DIVOR-CIO ATENCION YANINA ROSSI PAO-LA CHEIJ, TU ESPOSO DANIEL RO-DRIGUEZ, SOLICITA EL DIVORCIO. EL PROCESO DE DIVORCIO ESTA ABIERTO EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN LA CIUDAD DE MIAMI, EN EL ES-TADO DE LA FLORIDA. ESTAS AVI-

CUIT 30-52649921-9.á CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES ISRAELI-TAS ASOCIACION CIVIL CONVOCA A LASÁ ASOCIADAS DE C.A.M.I. A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse el 3 de mayo de 2023 a las
19.15 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social sita en Díaz Vélezá 4976 CABA á a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos asociadas para firmar el acta.á 2. Consideración, ratificación y aprobación del Acuerdo de Colaboración celebrado con AMIA, el 22 de septiembre de 2022 revisión de aceda comprese. 2022, revisión de cada compromiso comprendido en el acuerdo y aprobación específica de cada pun-to. aSe informa a las asociadas que la documentación a considerar por la asamblea en el segundo punto del orden del día se encuentra disposición de las asociadas en la sede social, o pudiendo requerirla a la señora Presidente por mail o wsap. Lic. Rita Alter - Presidente

CUIT 30-52649921-9á EL CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES ISRAELI-TAS ASOCIACION CIVIL CONVOCA A LASÁ ASOCIADAS DE C.A.M.I. A ASAMBLEA ORDINARIAÁ a realizarse el día 3 de mayo de 2023 a las 17.30 horas en primera convocatoria, y unaá hora después en segunda convocatoria con los presentes, en la sede social sita en Díaz Veleza 4976 CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día.á 1. Elección de dos asociadas para firmar el ac-ta.á 2. Consideración de la renuncia de la Tesorera.á 3. Designación de tesorera en reemplazo de la renunciante, cuyo mandato durará hasta la Asamblea que considere la apro-bación del ejercicio económico a cerrar el 31.03.2024.-á4. Consideración de la renuncia de la Revisora de Cuentas, y designación de una

CONVOCATORIAS

nueva Revisora de Cuentas para el cumplimiento del mandato de la renunciante, á5. Consideración de las razones de la renuncia expresadas por la Revisora de Cuentas, y de las medidas correspondientes.á El pa-drón de asociadas en condiciones de participar con voz y voto se pu-blicará en la sede social a partir del blicará en la sede social a partir del 27.03.2023, pudiendo presentar objeciones al mismo hasta las 18 horas del 17.04.2023, por escrito en la sede social.áááEl 20.04.23 se publicará en la sede social el padrón definitivo.áSe podrán presentar candidaturas a los cargos a ocupar hasta las 18 horas del 17 de abril de 2023. La lista de candidatos se oficializará el 24 de abril de 2023. Lic. Rita Alter - Presidente

75 OFREC.

FRECUENCIA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A. (CUIT 30-65605 840-0) Convóquese a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2023 a las 13.00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 14.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Tacuarí 1846 de esta
Ciudad (no es la sede social), a fin
de considerar los siguientes puntos
del orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la docu-

Lic. Rita Alter - Presidente

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

mentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspon-diente al ejercicio económico finali-zado el 31 de diciembre de 2022. zado el 31 de diciembre de 2022.

3) Destino del Resultado. Incremento de Reserva Facultativa. 4) Consideración de la gestión del Directorio. Su remuneración. 5) Consideración de la gestión del Síndico titular. Su remuneración. 6) Designación de Síndico titular y Síndico suplente. 7) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Se deja constancia que la Asamblea será celebrada de forma presencial debiendo los accionistas comunicar su asistencia en la sede social de su asistencia en la sede social de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Horacio Eduardo Quirós. Presidente designado conforme Asamblea y Directorio de distribución de cargos de fecha 22 de abril de 2021.

MUTUAL "FENIX CLUB" Mat. 240 convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30 de Abril de 2023 19 hs en Vallejos 4516 CABA. ORDEN DEL DIA:1-Desig.de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Desig.de des asociados para firmar el acta dos asociados para firmar el acta

### AGROMETAL S.A.I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;2) Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico nº 66 cerrado el 31/12/2022. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022por \$ 224.916.267, que no superan el límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 4) Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;5) Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;6) Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a) Distribución de dividendos en accionespor \$ 900.000.000.-, expresados en moneda del 31 de marzo de 2023; b) incrementarla Reserva Facultativa de libre disponibilidad por el saldo del remanentede los resultados no asignados, expresado en moneda del 31 de marzo de 2023, y c) se aumente en consecuencia el capital social en \$ 900.000.000 y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas;7) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;8) Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2023. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A., deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de abril de 2023.

GRUPO SUPERVIELLE S.A. - CUIT 30-61744293-7 Convocatoria a Asamblea Ordinaria y extraordinaria de Accionistas 27 de abril de 2023 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia con arreglo a lo establecido en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social, a través de la plataforma "Microsoft Teams®", a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5. Consideración de las remuneraciones al directorio por \$295.452.382 (\$242.096.495 a valores históricos), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores. 6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea. 8. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2022 (pérdida de miles de pesos \$7.929.040) que se proponen absorber contra reserva facultativa por miles de pesos \$3.781.173, reserva legal por miles de pesos \$1.035.973 y prima de emisión por miles de pesos \$3.111.894. 10. Consideración del Reporte Integrado 2022. 11. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 12. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023 y determinación de su remuneración. 13. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios. 14. Reforma del Estatuto Social. Modificación del Artículo 14 bis. Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social. 15. Autorizaciones.

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831. También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual de conformidad con lo establecido por el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Sobre el particular, se destaca que la plataforma "Microsoft Teams®" permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta "Microsoft Teams®" y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea los participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados como así también los recaudos previstos en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Nota 1 Conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N°19.550, para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán obtener un certificado de depósito o una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentarla hasta el 21 de abril de 2023 a las 18:00 horas, inclusive, en forma electrónica en formato PDF, enviándola al correo electrónico Asuntos Societarios@supervielle.com.ar. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Nomas de la Comisión Nacional de Valores al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia y a efectos de que la Sociedad pueda cumplir con lo establecido en el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar. Nota 4: Los Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 118 o 123 de la Ley General de Sociedades N°19.550. La representación en la Asamblea deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público o por mandatario debidamente instituido de acuerdo a lo previsto por el artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nota 5: De acuerdo a lo previsto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Accionistas deberán presentar la declaración jurada de Beneficiario Final exigida por dicha norma con antelación al inicio de la Asamblea. Nota 6: Para el tratamiento de los puntos 9 y 14 del Orden del Día la asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. El Directorio. Julio Patricio Supervielle, Presidente de Grupo Supervielle S.A. y Director por Asamblea General Ordinaria del 27 de abril de 2022.

CONVOCATORIAS

de asamblea 3-Consideración de la Memoria, Cuenta de Gastos, e informes del Organo de fiscalización del Ejercicio Nº 85 4-Designación de autoridades 5-Revisión de contrato locativo con la Cadena SPORT CLUB. Gustavo Acosta, Presidente

75 OFREC.

### AVISOS AL COMERCIO

CEODERMA S.A. (ex DERMACARE S.A.) y LABCEPAGE S.A., FUSIÓN DE SOCIEDADES.

A los fines del artículo 83 inciso 3) de la Ley de Sociedades Comerciales se hace saber lo siguiente: A)
Absorbente: CEODERMA S.A. (ex
DERMACARE S.A.), con domicilio en
Maipú 509, 4º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 11393, del Libro 60 Tomo de Sociedades por acciones, el 26 de junio del 2012. Absorbida: LABCEPAGE S.A., con domicilio en calle Maipú 509, 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscripta en la Inspección nos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 9536 del libro 95, tomo de Sociedades por acciones el 20 de mayo de 2019. B) El capital de la incorde 2019. B) El capital de la incorporante se aumenta en \$ 540.000. C) Datos de los Balances Especiales de Fusión al 31/12/2022: Valuación del Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 2022. CEODERMA S.A. (ex DERMACARE S.A.): Activo: \$ 510.954.092; Pasivo: \$ 67.729.255. LABCEPAGE S.A.: Activo: \$ 465.379.293; Pasivo: \$ 153.032.012. D) Fecha del Compromiso de Fusión: 23 de marzo de 2023. aprobado por Asambleas de 2023, aprobado por Asambleas de Accionistas de CEODERMA S.A. (ex DERMACARE S.A.) y LABCEPAGE S.A., de fecha 23 de marzo de 2023. Oposiciones de Ley en Maipú 509, 4 to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran a disposición de los encuentran a disposición de los acreedores los estados contables y libros rubricados. No hay accionis-tas recedentes. Gustavo G. Santoli, Apoderado.

EL FRENTE RENOVADOR DISTRITO BUENOS AIRES- Informa que puede consultarse el ejercicio económico Nº 12 finalizado el 31/12/2022 en www.electoral.gob.ar

**EL FRENTE RENOVADOR DISTRITO** CABA- Informa que pueden consultarse los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2022 en www.electoral.gob.ar

EL FRENTE RENOVADOR ORDEN NACIONAL- Informa que puede consultarse el ejercicio económico numero 4 finalizado el 31/12/2022 en www.electoral.gob.ar

MOVIMIENTO ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA DISTRITO BUENOS AIRES Informa que puede consultarse el ejercicio económico número 7 finalizado el 31/12/2022 en www.electoral.gob.ar

EL PARTIDO MOVIMIENTO DE JUBI-LADOS Y JUVENTUD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Informa que puede consultarse el balance finalizado el 31 de diciembre de 2022 en www.electoral.gob.ar

EL PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI-RES Informa que puede consultarse el balance finalizado el 31 de diciembre de 2022 en www.electo-

**EL PARTIDO TODOS POR BUENOS** AIRES DISTRITO BUENOS AIRES- Informa que pueden consultarse los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2022 en www.electoral.gob.ar

EL PARTIDO UNIDAD SOCIAL Informa que puede consultarse el ejercieconómico número 4 finalizado 31/12/2022 en www.electoral.gob.ar

EL PARTIDO VOCACION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Informa que puede consultarse el balance finalizado el 31 de diciemde 2022 en www.electoral.gob.ar

UNION POPULAR Orden Nac. y Pcia. Bs.As: Balance 2022 publicado: www.pjn.gov.ar

**EDICTOS** JUDICIALES

EDICTO HUGO H. FRATI S.A. POR 3 DIAS. Se hace saber que Asamblea Extraordinaria del 15/12/2022 re-solvió reorganización societariamediante reducción voluntaria del Capital Social. 1) Datos de la sociedad: Denominación: HUGO H. FRATI S.A. Domicilio: Av. Saavedra 178, Chacabuco, provincia Buenos Aires. Inscripción Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Matrícula 6037. Datos del Balance Especial al 31/10/2022: a) Capital Social: Reduce de \$12.000 a \$7.000. b) Activo y pasivo: I) Anteriora la reducción: Activo: \$149.860.199,63. Pasivo: \$54.000,03. II) Posterior a la reducción: Activo: \$87.440.949,80. Pasivo: \$54.000,03. III) Oposiciones: Estudio Perez, Salvatierra y Asociados. Av. Saavedra 112, Chacabuco, pro-vincia Buenos Aires. EL DIRECTO-RIO. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. CPN JORGE ALDO PEREZ

### **Fúnebres**

Sepelios y **Participaciones** 

Recordatorios

GONZALEZ, Pedro Dr. (QEPD) Dunlop Argentina participa con profundo dolor el fallecimiento del asesor y querido amigo.

OMAR, Osein Amadeo te da con afecto tu sobrina

AVISOS FÚNEBRES

Receptorías de lunes a domingo de 9 a 19 hs.



76 OFREC. **EDICTOS** 

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N? 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria N? 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10? de Capital Federal, hace saber que Alnilam Maureen SULBARAN RAGGIO, DNI N? 95.302.399 de nacionalidad venezolana y de ocu-pación Diseñadora gráfica, ha ini-ciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces, Buenos Ai-res, 17 de febrero de 2023. M. An-drea. Salamendy. Secretaria

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro 7 a cargo, del Dr. Fernando Gabriel D' Alesandro, secretaria 13 a cargo del Dr. Rodrigo F. Piñeiro, sito en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1211 piso 2 CABA, comunica en el expe-diente Nro: 23737/2022 "OBRA SOCIAL DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES s/CONCURSO PREVENTI-VO", que en fecha 28/02/2023 se dispuso la apertura concursal de la OBRA SOCIAL DE RELOJEROS, JO-YEROS Y AFINES DE LA ARGENTINA (OSRJA) (CUIT 30-69101139-5). La Sindicatura designada es el Estudio VILLAMAGNA, ROSELLI y ASO-CIADOS, con domicilio constituido en Uruguay 467 piso 12º "C" CA-BA. Respecto de los acreedores por causa o título anterior a la presen-

tación en concurso (19/12/2022).

**EDICTOS** 

76 OFREC.

las solicitudes de verificación y los títulos justificativos de sus créditos deberán ser remitidas únicamente al correo electrónico: obrasocialre lojeros@outlook.com siguiendo las instrucciones detalladas en el sitio web https://sites.google.com/view /o-s-relojeros-joyeros-y-afines/ini-cio hasta el dia 29/05/2023,dando cumplimiento con los requisitos que fueron establecidos en la sentencia de apertura de fecha 28/02/2023, punto 3) y resoluciones complementarias que son de público acceso en el expediente. El arango deberá abenarse el estado en la serior de la complementaria de la complementaria de la complementa del complementa de la complementa del complementa de la complementa arancel deberá abonarse a la si-guiente cuenta: BANCO DE GALICIA, Caja de Ahorro en pesos Nº 4 0 2 3 3 3 4 - 1 0 3 5 - 7, C B U 0070035130004023334176, Ti-tular Roselli, Graciela Sandra, CUIT 23143943224. Se fijaron las siguientes fechas: Art. 14/08/2023; Art 27/09/2023. El presente edicto deberá ser publicado por el término de 5 dias en el Diano Clarin: Buenos Aires, 20 de marzo 2023: RO-DRIGO F. PIÑEIRO, SECRETARIO.

EL Partido Renovador Federal CABA hace saber que cumpliendo con lo dispuesto en los art. 24 y 25 de la Ley 26215, se encuentra disponible el balance 2022 y el informe de capacitación pública y formación ciu-

EL Partido Socialista de Buenos Aires informa que el Balance 2022 podra ser consultado en: https:-//www.electoral.gob.ar/nuevo/pa-ginas/cne/balance.php

EDICTO JUDICIAL. Se hace saber que en el expediente caratulado: KASTAN SEQUEIRA FERNANDO NAHUEL C/ CHEVROLET S.A DE AHORRO PARA FINES DETER Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Expte. MO - 52474 - 2019, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 12 del Departamento judicial de Morón, se han dictado las sentencias que a continuación, en su parte dispositiva, se transcriben:

05 de abril de 2022. ... FALLO: 1ro.) Hacerlugar ala demanda promovida por FERNANDO NAHUEL KASTAN SEQUEIRA contra ROYCAN S.A., CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS y CAJA DE SEGUROS S.A. 2do.) Condenar a las demandadas a que dentro del término de treinta dias procedan a abonar a la actora la suma total de Pesos Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos con ocho centavos (\$ 1.787.592,08) (\$ 600.000 en concepto de daño punitivo y \$ 300.000 en concepto de daño moral y de \$ 887.592,08 en concepto de reintegro de cuotas abonadas). A la suma otorgada en concepto de DAÑO MORAL y DAÑO PUNITIVO y en atención a lo decidido por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental (Ac. Extraordinario Nro. 839 del 19/2/2020), desde el día 28 de septiembre de 2020 y hasta la fecha de este pronunciamiento, deberá aplicarse el 6 % anual. A partir de esta fecha y hasta la oportunidad del efectivo pago y sin capitalizar los intereses devengados en el lapso anterior, se computará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa. Al monto otorgado por REINTEGRO DE CUOTAS se le deberán adicionar los intereses los que se computarán aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa. El cálculo deberá realizarse desde la fecha de cada uno de los pagos realizados por el accionante y hasta la oportunidad del efectivo pago. 3ro.) Imponer las costas procesales a los accionados en virtud del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del CPCC. 4to.) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que la presente se encuentre firme o ejecutoriada (art. 51 Dec. Ley 8904/77 y Ley 14.967). 5to.) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. ... FIRMADO DIGITALMENTE EN LACIUDAD DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la Dra. Mónica Liliana Preisz, Jueza

29/11/2022 S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se revoca parcialmente parcialmente la apelada sentencia en cuanto al monto de la condena, que se eleva a la suma de \$ 3.687.592,08 (pesos tres millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos con 8. centavos) y confirmada en todo cuanto más pudo ser materia de recurso. Costas de la Alzada a las accionadas vencidas (art. 68 del CPCC) difiriendo la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 8904.REFERENCIAS: Funcionarios firmantes: JORDA Roberto Camillo - JUEZ - CUNTO Andrés Lucio - JUEZ - PILI Damián Ignacio - SECRETARIO DE

.22/12/2022 AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se decide: Hacer lugar a lo requerido, debiendo adararse e integrarse la sentencia del 1 de diciembre de 2022, en los términos antes expuestos en los puntos A, B y C.- Registrese con relación al R.S: 235/22.- REFERENCIAS: Funcionarios Firmantes: CUNTO Andrés Lucio - JUEZ, JORDA Roberto Camilo - JUEZ y PILI Damián Ignacio, Secretario de Cámara...

Los autos que ordenan la publicación del presente en su parte pertinente disponen:

El presente deberá publicarse por dos (2) días en el diario Clarín.

15/02/23. ...Conforme lo pedido y lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental, procédase a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia dictada en autos en el Diario CLARIN a cuyo fin librese el instrumento de estilo. FIRMADO DIGITALMENTE EN LA CIUDAD DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la Dra. Mónica Liliana Preisz, Jueza.

22/02/23. ... publíquense por dos días los edictos oportunamente ordenados, quedando a cargo de los vencidos el costo de tal diligencia (conf. art. 28 último párrafo de la ley 13.133 y art. 54 bis Ley 24240) FIRMADO DIGITALMENTE EN LA CIUDAD DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la Dra. Mónica Liliana Preisz, Jueza.



### Claringrilla № 19.691

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Alberto Camus.

| <u> </u> | 200 | 130 | 35 |      |
|----------|-----|-----|----|------|
| 1        |     |     | e  |      |
| 2        |     |     |    |      |
| 3        |     | 2-  |    |      |
| 4        |     |     |    |      |
| 5        |     |     |    |      |
| 6        |     |     |    |      |
| 7        |     |     |    |      |
| 8        |     |     |    |      |
| 9        |     |     |    |      |
| 10       |     |     |    |      |
| 11       |     |     |    |      |
| 12       |     |     |    |      |
| 13       |     |     |    |      |
| 14       |     |     |    |      |
| 15       |     |     |    |      |
| 16       |     |     |    |      |
| 17       |     |     |    |      |
| 18       |     |     |    |      |
| 19       |     |     |    | 83 8 |
| 20       |     |     |    |      |
| 21       |     |     |    |      |

#### **Definiciones**

1 ► Que se repite cada año o que dura un año; 2 ► Fam. Gato; 3 ► Puente que se puede levantar; 4 ► Socio, persona que forma parte de una asociación; 5 ▶ Que carece de diafanidad o transparencia; 6 ► Doctrina filosófica según la cual el conocimiento de las primeras verdades se fundamenta en la fe; 7 ► Establecido, instalado; 8 ► Vehículos que combinan un motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos; 9 ▶ Vehículo destinado a ir remolcado por otro; 10 Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua; 11 ► Altamente sonoro, de alto sonido, elevado; 12 ► Fís. Que difícilmente da paso al calor; 13 Dobra de fortificación, en forma de ángulo saliente, compuesta de dos caras de igual longitud; 14 > Perteneciente o relativo al invierno; 15 > Ordenar por decreto; 16 > Banco o bajío casi a flor de agua; 17 ▶ Cada uno de los huesos cortos que forman la columna vertebral; 18 Inducir a uno con palabras a que haga alguna cosa; 19 Persona versada en la parte de la mineralogía que trata de las rocas; 20 ▶ Ave rapaz falconiforme que se alimenta especialmente de reptiles; 21 Mamífero insectívoro, que vive en galerías subterráneas que él mismo abre con las uñas.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a-a-a-a-a-a-a-a-a-al-bra-bri-ca-ci-ciacis-co-cre-de-de-di-diá-dien-do-do-dodos-ex-fa-fe-fi-fin-go-go-hí-hor-hor-inís-le-li-lo-ma-ma-mo-mo-na-nal-no-nono-nual-pla-po-re-rre-rron-so-so-ta-tartar-te-te-ter-tér-tí-to-tó-va-ver-vér-zo.

### Sudoku

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 5 | 9 | 7 |   |   |   | 3 |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| ā | 1 |   |   | 8 |   | 4 | 2  |   |
|   |   |   |   |   | 8 |   | 52 | 6 |
|   |   |   |   | 9 |   |   |    |   |
|   |   | 6 |   |   |   |   |    |   |
| 3 |   |   |   | 4 | 2 | 9 |    |   |
|   |   | 1 |   |   |   |   |    | 8 |
|   |   |   |   | 6 |   |   | 4  |   |
|   |   | 4 | 8 |   |   | 2 |    | 9 |

|   |   |   | 5 |   | 1  | 9  | 6 |   |
|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
|   |   |   | 2 |   | 28 | 8  | 8 |   |
|   | 5 |   |   |   | 50 | 87 |   |   |
| 2 |   | 7 |   |   |    | 3  |   |   |
| 1 |   |   |   | 9 | 6  | 7  |   |   |
|   | 6 |   |   |   |    |    |   |   |
|   |   | 5 |   | 7 |    |    | 1 | 4 |
|   |   | 2 |   | 4 | 3  | 8  | 8 |   |
|   | 1 |   | 8 |   |    |    |   |   |

### Trivialidades Nº 3038

| Colón partió de Palos en<br>agosto de 1492, llegó a<br>América en octubre, ¿y<br>cuándo volvió a España? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Enero 1493                                                                                             |

Marzo Mayo

☐ Mayo ☐ Julio Colón tenía una idea de cuánto tendría que navegar. ¿Cuántos km creía que había hasta Japón?

☐ Entre 1.000 y 2.000 ☐ Unos 3.000

☐ Unos 4.000 ☐ Entre 3.000 y 5.000 Santa María era nombre oficial de la nao principal (que no era una carabela) ¿Y el nombre no oficial?

☐ La Católica☐ La Gallega☐ La Andaluza

☐ La Grande

Imposible comparar salarios con hoy, pero sabemos que cobraron por adelantado. ¿Cuánto?

☐ 1 mes ☐ 2 meses ☐ 3

4

### Autodefinido Nº 6.966

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| FATUA<br>SIMPLE Y<br>COMO<br>PASMADA                                    | •                                                             | PLANTÍO<br>DE<br>CANELOS  | ACCIÓN<br>DE<br>UNGIR | ÁRBOL AMERI-<br>CANO DE FRU-<br>TO PARECIDO<br>A LA NUEZ<br>MOSCADA | ADORNARÉ                         | •        | IMPAR                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|
| INDIVIDUO DE<br>UN ANTIGUO<br>PUEBLO DEL                                | •                                                             | *                         | *                     | ¥                                                                   | RADÓN<br>SOBRESALTO              | •        | •                          |
| LACIO,<br>EN ITALIA                                                     |                                                               |                           |                       |                                                                     | CAUSADO POR<br>ALGUN RIESGO      |          |                            |
| ELEMENTO<br>GUIMICO,<br>METAL DE LAS<br>TIERRAS<br>RARAS                | •                                                             |                           |                       |                                                                     |                                  |          |                            |
| ÁRBOL ALAN-<br>GIÁCEO DE LA<br>INDIA, DE RAÍZ<br>USADA COMO<br>PURGANTE | Þ                                                             |                           |                       |                                                                     |                                  |          |                            |
| LISTA DE LOS<br>VENCEDORES<br>DE UNA<br>COMPETICIÓN                     | MUNICIPIO ES-<br>PAÑOL DE GUI-<br>PÚZCOA, EN EL<br>PAÍS VASCO | •                         |                       |                                                                     |                                  |          | EXPERIMENTE<br>SENSACIONES |
| <b>&gt;</b> :                                                           |                                                               |                           |                       |                                                                     |                                  |          | •                          |
| ARREGLASE<br>EL CASCO DE                                                | PEREZOSO<br>AMERICANO                                         | <b>&gt;</b>               |                       | ELEMENTO<br>GLIMICO DEL<br>GRUPO DE LOS                             |                                  | existis  |                            |
| LA NAVE                                                                 | ÍNDIGO<br>▼                                                   |                           |                       | GASES NOBLES                                                        |                                  | *        |                            |
|                                                                         |                                                               |                           | <b>&gt;</b>           |                                                                     |                                  |          |                            |
| arrayán                                                                 |                                                               | SEGUNDA NO-<br>TA MUSICAL |                       |                                                                     | TERMINACIÓN<br>DE<br>AUMENTATIVO | •        |                            |
| >                                                                       |                                                               | 7                         |                       |                                                                     | ÍTEM                             | <b>•</b> |                            |
| NATURAL<br>DE LEÓN<br>(FEM.)                                            | <b>•</b>                                                      |                           |                       |                                                                     |                                  |          |                            |

### **Soluciones**

Sudoku Nº 6,383

### Básico

| 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 |

### Avanzado

| Av | anz | ad | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | 5   | 8  | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 1  | 2   | 9  | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 6  | 4   | 3  | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 |
| 3  | 8   | 5  | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 2  | 7   | 6  | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 4  | 9   | 1  | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 8  | 6   | 7  | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 9  | 1   | 4  | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 5  | 3   | 2  | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 |

### Claringrilla Nº 19.690

Debemos comer para vivir; nunca vivir para comer. **Pedro A. de Beaumarchais.** Dramaturgo francés.

| 5.57 | 100 | V |   | and | V |   |   |   |
|------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|
| 1    | A   | D | V | E   | R | T | 1 | R |
| 2    | D   | E | C | E   | N | C | 1 | A |
| 3    | A   | В | E | J   | U | E | L | A |
| 4    | D   | E | M | E   | N | C | 1 | A |
| 5    | A   | М | N | ĺ   | C | 0 | L | A |
| 6    | C   | 0 | М | P   | A | R | S | A |
| 7    | E   | S | Т | 1   | ٧ | A | D | A |
| 8    | A   | C | E | R   | 1 | L | L | 0 |
| 9    | В   | 0 | T | A   | ٧ | A | R | A |
| 10   | A   | M | A | T   | 1 | S | Т | A |
| 11   | Т   | E | Ó | C   | R | 1 | Т | 0 |
| 12   | C   | R | 0 | U   | P | 1 | E | R |
| 13   | A   | P | A | R   | A | D | 0 | R |
| 14   | M   | A | D | E   | R | A | J | E |
| 15   | C   | R | 0 | C   | A | N | Т | E |
| 16   | M   | A | S | A   | C | R | A | R |
| 17   | E   | V | A | Р   | 0 | R | A | R |
| 18   | L   | 1 | G | A   | М | A | Z | A |
| 19   | E   | V | 1 | D   | E | N | Т | E |
| 20   | N   | 1 | Z | A   | R | D | 0 | S |

### Autodefinido Nº 6965

Horizontales. Cual, rob, bravata, rabieta, Beni, sal, del, ocarinas, Inn, coartas, guata, nosotros. Verticales. Ubre, ciclo, arándano, labiérnago, vi, Li, Rut, traes, notar, Ottawa, ato, Baal, sosas.

### Trivialidades Nº 3038

• Partió de Andalucía, el 3 de agosto. La Santa María encalló en América. La Niña (en la que volvió Colón) y la Pinta dieron la vuelta el 16 de enero. La Pinta llegó a Bayona (España) el 1º de marzo. La Niña, a Lisboa el 4. Y las dos a Palos el 15. (Entre ida y vuelta, unos siete meses.) • Calculó (se dice) entre 3.000 y 5.000 km hasta Cipango (Japón), yendo al Oeste más cerca que Catay (China), pero hasta América, que nadie pensaba que existiera, ya la distancia era de unos 6.500 km. • La de los Quinteros era la Pinta. La Santa Clara, de Juan Niño, se llamó La Niña. A la Santa María, de Juan de la Cosa, de Cantabria, entonces Galicia, se la llamó La Gallega. • Se dice que 4 meses. (Suma: capitanes, 35.000 maravedíes. Grumetes, 8.000.)



### Precio de los opcionales

Nick Junior Preescolar \$700,00 - Revista Paw Patrol \$630,00 - Instrumentos Musicales \$1,499,90 - Colección John Grisham \$1999,90 - Edición Especial Argentina Campeón Mundial \$1,499,90 - Mundo Insólitos \$700,00 - Colección Personajes \$590,00 - Relarzamiento Cocina Práctica "Los más pedidos" \$2,499,90 - Peluches com disfraz de La Granja de Zenón \$2,199,90 - Peppa Pig Preescolar \$450,00 - PYMES \$500,00 - PYMES. Edición Especial (Marzo) \$890,00 - Genios \$550,00 - Genios Edición Especial Larzamiento \$700,00 - Jardín de Genios (Edición Especial Marzo) \$890,00 - Jardín de Genios (Edición Larzamiento 2023) \$990,00 - Revista Ñ \$500,00 - Arquitectura \$500,00 - ELLE \$850,00 - ELLE Cocina \$750.

### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y
Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio
de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires
y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo.

DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax: 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax: Publicidad: 4348-7704/7730. Fax: Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM. CARTAS 55

CARTAS AL PAIS

### "Atentos con los robots que invaden los campos laborales"

Desde hace tiempo vengo viendo y soportando la pésima atención telefónica de los bancos. ¡Quién es el responsable? ¿Ordenes de "arriba" de los directivos, mala predisposición de los empleados ya acostumbrados a atender desde la comodidad de sus hogares?

Primero es imposible hablar con una persona, marqué 1, marqué 2, la contraseña, la clave telefónica, esperás y los operadores siempre ocupados. Suele suceder que lográs que te atiendan luego de largas esperas con la musiquita y cuando atienden, misteriosamente se corta la comunicación.

Observo que hay muchos bancos que están cerrando. Según las entidades bancarias trasladan a los empleados a otras sucursales. ¿Será cierto? ¿Y cuando no haya más cabida para tantos empleados trasladados? ¿Por qué todo se deriva a atención telefónica, mala, insuficiente, breve, escueta? Algunos bancos han incorporado robot, que se limitan a: "marque 1, 2, 3; 0 no entendí su pregunta. Soy un robot".

¿Para ser atendidos de estas formas se pagan mantenimiento de cuentas, gastos, comisiones? ¿No merecemos un trato mejor? ¿Son ordenes de la parte directiva o es mala predisposición de los empleados disconformes con sus salarios? No lo sé.

Simplemente creo que alguien tiene que intervenir. En los bancos cada ve hay menos clientes en forma presencial, los salones están vacíos, no se ve gente y encima tienen la desfachatez de atender de mala forma, largas esperas, comunicaciones que se cortan.

Me pregunto cómo se maneja la gente mayor ante este destrato y falta de respeto. A los directivos, a los dueños de los bancos



les sugiero que esta manera de atender a los clientes no es correcta, no corresponde y a los empleados, que cuiden sus trabajos, la parte sindical que los favorece muchísimo desde hace años puede cambiar, ya no se necesitarán tantos empleados, tantas sucursales.

Atentos con los robots que van invadiendo

los campos laborales. No es muy fácil conseguir trabajo en Argentina y menos con sueldos abultados y sindicatos fuertes que hoy están, pero mañana no sabemos.

Recapaciten.

### Lidia Miravet

lldla miravet42@gmall.com

### "El país necesita recuperar la ética y la moral"

¿Qué tienen en común Dionisio Scarpin, Marcos Cleri, Marcelo Lewandowsky, Carolina Losada, Eduardo Toniolli y otros legisladores? Fueron elegidos por el pueblo para ejercer una función por 4 o 6 años y, sin embargo, cuando apenas pasaron 2 años, ellos están dispuestos a traicionar la misión para la que fueron elegidos en pos de su ambición personal.

Si no están conformes o no se sienten capaces de cumplir con la tarea encomendada deben renunciar. Los cargos que ejercen no son un premio consuelo por si pierden las futuras elecciones. Debe ser a todo o nada.

Si ganan, bien por su vanidad. Si pierden, se deben quedar sin nada y volver a trabajar desde el llano junto a los ciudadanos comunes. El país necesita que la política recupere la ética y la moral, y hoy es el momento. Deben mostrar si son políticos o mercachifles politiqueros que sólo buscan llenar sus bolsillos. Si no lo entienden así, tengo la esperanza de que el pueblo les enseñe la lección rechazándolos con su voto...

Claudio E. Gershanik

gershanlkce@gmall.com

### "Cerraron 4.000 comercios minoristas en un año"

En los últimos doce meses en la Capital Federal y gran Buenos Aires cerraron sus puertas unos 4.000 comercios minoristas, informó Fedecámaras. La mayoría son almacenes, fiambrerías y maxikioscos, los rubros más golpeados por la competencia desleal de las cadenas de supermercados, privilegiadas por el gobierno con el programa de Precios Justos, criticó el presidente de la entidad Rubén Manusovich. "Pedimos oportunamente al secretario de comercio interior poder competir en igualdad de

condiciones pero no fuimos escuchados, los precios mayoristas de los proveedores son más caros que los de las góndolas de las grandes cadenas, que además expanden sus locales de proximidad", explicó.

No es posible trasladar esos costos al mostrador y además la gente siempre va a comprar donde es más barato, en consecuencia hay que bajar las persianas para siempre, graficó Manusovich. "Hay otros problemas como la inflación, los alquileres y las tarifas que deben afrontar los comerciantes, hubo una recuperación post pandemia, pero hoy los drugstores, perfumerías, mercerías, tiendas y zapaterías ven una caída de por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales", expresó finalmente.

Rubén Manusovich

comerciosminoristas@gmall.com

### "Construir una Argentina mejor, es posible"

La realidad argentina, y global, nos indica la necesidad urgente de reflexionar, de construir sociedades de armonía y mutuo cuidado, más fraternas, sensibles, dignas, justas, tolerantes y libres de odios y violencias.

Al cumplirse 10 años del inicio de su papado, Francisco, con amor, humildad y raíz cristiana, es una luz de fe, de esperanza renovada que nos ilumina y guía en este camino de reflexión y reconstrucción, de propósitos y sentidos; y nos invita a elevar la condición humana hacia el bien común, la bioética, y el cuidado y protección de la madre naturaleza, sus recursos naturales y su biodiversidad.

Nos muestra un camino, de cercanía con el otro, con los oprimidos y los más débiles; un camino del hacer para combatir la pobreza y del hacer digna la vida; nos convoca a no idolatrar el dinero, a no mercantilizar las relaciones ni la vida; al hacer para "construir la paz, la Justicia y la libertad desde el amor y la educación", al hacer modelos socio-económicos con rostro humano que se basan en el bien común, la armonía y el cuidado de la naturaleza.

En este contexto: ¡qué importante es el rol de la escuela pública, gratuita y laica!, presentes en cada barrio, en cada pueblo de nuestra Patria, que incluye e integra el tejido social; posibilitando el desarrollo humano integral, formando valores y criterios, posibilitando más equidad; abramos sus puertas de las escuelas para hacer deporte, para acceder a la tecnología; a la cultura, la ciencia y el arte; y así lograr la verdadera inclusión para el desarrollo socioeconómico-cultural-educativo y transformar a la Argentina en una mejor Argentina, más fraterna, al mundo en un mejor mundo. Es posible.

Damián Pablo Ballester

FARMACÉUTICO M.N. 14.001 dpballester@hotmall.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

clasificados.clarin.com

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

transformar a la Arntina, más fraterna, ndo. Es posible.





19°

MÁX 26°



MÁX 23°



MÁX 24°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. № 41



### PASIONES ARGENTINAS

## La mano que siempre irá en tu ayuda



Brian Cohn bcohn@clarin.com

Es un instante. La luz se apaga, el ascensor se detiene y ahí estás vos, con las llaves en una mano y el paquete de hamburguesas de quinoa en la otra. El espejo ya no cumple su función y el calor, que es el mismo que segundos antes, toma otro protagonismo. Ahí estás, enfrentando uno de tus miedos de la infancia. "¿Cómo reaccionaría si algún día me quedo encerrado en uno de esos ascensores herméticos?". Tenía la pregunta; ahora tengo la respuesta.

Dos opciones: me desespero e intento abrir la puerta a la fuerza -aun sin saber en qué piso estoy- o aplico tantos años de meditación, respiro y hago lo que está a mi alcance. Sin profundizar en un debate interno, me surge lo segundo. Por suerte y para mi sorpresa, me encuentro en paz. Sereno, pero activo. La alarma suena unos minutos, al compás de unos golpes contra la puerta. A esta altura, las hamburguesas de la dietética descansan en el piso a la espera del freezer. Solo me atraviesa la pregunta de cuánto tiempo voy a tener que estar así. ¿Y si es más de un día? ¿Y si necesito ir al baño? ¿Y si me agarra sed? Al menos tengo las hamburguesas, pienso. Me imagino escenas de supervivencia a lo Tom Hanks en Náufrago.

Sigo tranquilo, mucho más cuando la vecina del tercer piso escucha la alarma y emprende el operativo rescate llamando a la administración y al service del ascensor. Entonces me siento en la oscuridad, cierro los ojos y me pongo a meditar, con un profundo sentimiento de gratitud en el corazón. La metáfora de la vida: siempre que lo necesites, habrá una mano que irá en tu ayuda.

CRIST

Pensamiento en foco

WANDO VEO LACALIDAD

DE UNA FOTO SACADA EN UA

PENUMBRA POR ESTE TELEFONO

4 RECUERDO VAS QUE SACABA

EN PRAGA CON UN ENCENDEDOR

DURANTE LA GUERRA FRIA
PIENSO CUAN LERCA ESTABAMOS



YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich

CROR QUÉ VALE LA PENA VIVIR? BUENA PREGUNTA. POR MI PARTE, TOCAR "LA BALGA" EN EL BAÑO, CARETEAR CON DYLAN, HACERLE LA VIDA IMPOSIBLE A CRISTINA, DESDECIRME, CULTAR A MI QUERIDA.

VIEJOS EN BARES...

UN ESTADISTA SUELTO EN NEW YORK

DIOGENES Y EL LINYERA Por Tabaré



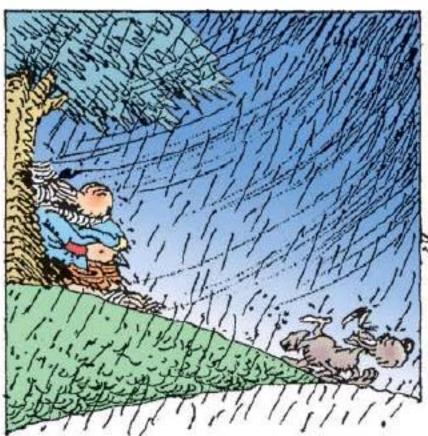





S LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna\*





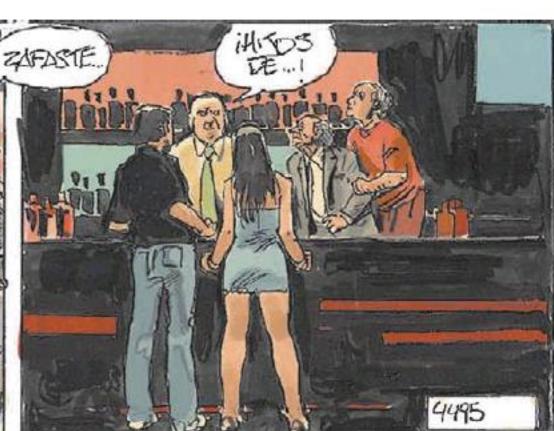